



#### SEGURIDAD CIUDADANA

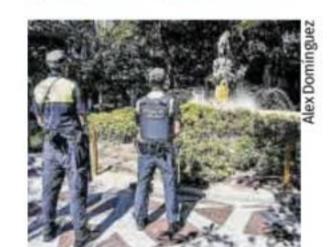

Más presencia policial en la plaza de Gabriel Miró tras las quejas por incivismo

PÁGINA 7

#### OCIO NOCTURNO

La hostelería se revuelve contra Barcala por las medidas antirruido

PÁGINA 4

ÚLTIMOS DÍAS - ÚLTIMOS DÍAS - ÚLTIMOS DÍAS - ÚLTIMOS DÍAS - ÚLTIMOS DÍAS

Valentín Sánchez SHOWROOM & COMFORTISSIMO REBAJAS

ALICANTE - ELCHE - SAN JUAN - TORREVIEJA

www.valentinsanchez.com

#### **DESARROLLO SOSTENIBLE**

# Principal reto en las ciudades: más zonas verdes integradas en el casco urbano

Profesionales de diferentes ámbitos se reúnen en un foro de debate organizado por Vectalia y destacan que la prioridad actual es que la naturaleza se incluya en la planificación urbanística

**BEATRIZ RICO** 

La movilidad urbana es un tema crucial para el desarrollo sostenible de las ciudades. Si bien cada ciudad se enfrenta a sus propios desafíos, el intercambio de experiencias es fundamental para construir urbes más habitables y sostenibles. Con ese objetivo y con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, Vectalia organizó ayer la jornada «Repensar la ciudad» en la que diferentes expertos como Alfonso Vegara, Premio Rei Jaume I 2007 en Urbanismo, Paisaje y Sostenibilidad y Enric Batlle, doctor, arquitecto y paisajista abordaron soluciones multidimensionales que van desde la infraestructura hasta el comportamiento de los usuarios.

Con el crecimiento acelerado de las poblaciones urbanas, el tráfico, la contaminación o la accesibilidad se han convertido en problemas habituales, pese a que el objetivo es evolucionar hasta urbes eficientes, saludables y en equilibrio con su entorno natural. La modernización del transporte público es una de las claves de esa transformación, además del uso de tecnologías inteligentes o la reducción de las emisiones de carbono. Pero si hay una idea que destacó por encima de todo en este espacio de debate celebrado en la sede universitaria ubicada en Canalejas es el acceso a espacios verdes para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y no solo por el bienestar personal de cada individuo a la hora de pasar tiempo en parques y jardines, sino también porque las áreas verdes en las ciudades actúan como filtros naturales, ayudando a mejorar la calidad del aire y a contribuir a la reducción del ruido ambiental y el calor.

Alfonso Vegara, reconocido urbanista y experto en planificación territorial, subrayó la importancia de integrar la movilidad en el desarrollo urbano de manera estratégica y sostenible. En su opinión, la provincia de Alicante es la más equilibrada territorialmente de toda España «al disponer de una red de ciudades de tamaño medio alrededor de su capital». Son ciudades, según dijo, que están ubicadas a



Vista panorámica de la ciudad de Alicante.



Enric Batlle y Alfonso Vegara durante el foro organizado ayer por Vectalia en la sede de la UA.

poca distancia de Alicante como Benidorm, Alcoy, Orihuela o Elda y que «en su conjunto permiten dar servicios más avanzados que los que podría dar como ciudad por sí misma». En su opinión, la provincia tiene un potencial «enorme» para crear empleo y disponer de los

mejores servicios. De hecho, el experto la denomina «el diamante de la provincia de Alicante», en referencia a las posibilidades existentes a la hora de lograr la sostenibilidad, la equidad y la tecnología en el desarrollo de ciudades inteligentes y resilientes. Vegara aboga por sistemas de transporte que no solo mejoren la eficiencia y la conectividad, sino que también promuevan un desarrollo urbano más equilibrado y sostenible. «Si Alicante, Murcia y Cartagena estuvieran mejor comunicadas se convertirían en un territorio impresio-

#### Los jardines son considerados infraestructuras esenciales para el bienestar

nante con muchas más oportunidades», dijo Vegara, precisando en todo momento la importancia de conectar las ventajas competitivas de la ciudad de Alicante con las del resto de su entorno metropolitano y abogando por la movilidad como motor de la transformación urbana con el fin de revitalizar áreas urbanas y fomentar la competitividad económica.

Por su parte, Enric Batlle, prestigioso arquitecto, doctor y paisajista reconocido por su enfoque en la integración de la naturaleza en el entorno urbano, destacó la importancia de fusionar ciudad y naturaleza como una unidad. «La esencia del lugar es respetar la geografía y la infraestructura verde por delante de las calles y las casas», afirmó



«La provincia de Alicante es la más equilibrada de toda España por la red de ciudades alrededor de su capital»

«Si Alicante, Murcia y Cartagena estuvieran bien conectadas tendrían muchas más oportunidades»

ALFONSO VEGARA PREMIO REI JAUME I 2007

para argumentar que los espacios naturales son infraestructuras esenciales para el bienestar y la sostenibilidad y que el paisaje debe ser la base sobre la cual se estructure la provincia de Alicante. «Alicante tiene mar y montaña y son dos elementos fundamentales para crear áreas de biodiversidad y entornos más sostenibles». Su enfoque busca crear una provincia de Alicante más verde y equilibrada, donde el paisaje natural y el urbano estén profundamente interconectados.

Pero, además, en la inauguración de la jornada intervino el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez, quien destacó la importancia de avanzar en los retos de movilidad con un doble objetivo: «Mitigar los efectos del cambio climático y ofrecer a la ciudadanía un buen transporte porque es un ele-



«Es fundamental respetar la estructura verde por delante de las calles y las casas»

«Alicante tiene mar y montaña y son dos elementos fundamentales para crear áreas de biodiversidad y entornos sostenibles»

ENRIC BATLLE ARQUITECTO, DOCTOR Y PAISAJISTA

mento clave para la cohesión social y territorial». Para el conseller, «uno de los principales retos de las ciudades es consolidar una movilidad sostenible y limpia poniendo el foco en la innovación y las nuevas tecnologías». En esta línea, el titular de Medio Ambiente explicó que «los nuevos modelos de ciudad de Alicante demandan grandes nodos del transporte, como es la futura estación intermodal, para que cualquier usuario pueda realizar un trayecto utilizando diferentes medios como el coche, la bicicleta, el tren, el TRAM y el autobús». Además, avanzó que los futuros corredores de autobús del área metropolitana de Alicante TAM «supondrán un antes y un después ya que contarán con más frecuencias, paradas y vehículos para atender a una población, que supera el medio millón de personas».■

## Olcina: «La agricultura debe adaptarse al cambio climático»

El climatólogo cree que los agricultores deben adoptar medidas urgentes de ahorro de agua • El técnico pone como ejemplo el sector turístico

BEATRIZ RICO

El director de la Cátedra Aguas de Alicante de Cambio Climático, Jorge Olcina, intervino en el foro organizado con motivo de la Semana de la Movilidad y habló de los efectos del cambio climático centrándose en el turismo y la agricultura. Tal y como afirmó ante más de 200 personas reunidas en la sede de la UA, es momento de que «la agricultura se adapte a la realidad climatológica y adopte medidas como lo ha hecho el turismo».

Jorge Olcina basó su intervención en los efectos del cambio climático y dijo que la provincia de Alicante debe llevar a cabo una planificación del agua. «Tenemos una gran resiliencia al impacto del agua, porque el turismo se ha movido mucho pero ahora faltaría que la agricultura también se adaptara, planificando las emergencias, el calor o las lluvias». En su opinión, el turismo ha trabajado en los últimos años para adoptar medidas como ahorro de agua en hoteles o eficiencia energética y puso como ejemplo la ciudad de Benidorm al ser el primer destino turístico de España que tiene un plan de adaptación al cambio climático. «Eso es lo que deben hacer todos los destino turísticos, adaptar la temporada turística a la

realidad climática». No obstante, bajo su punto de vista, la agricultura de la provincia no ha comenzado a implantar medidas de ahorro de agua ni a desarrollar una investigación seria para la eficiencia de los cultivos más resistentes al calor.

Olcina fue tajante al admitir que «el sector agrario de la provincia

«A partir de ahora no podemos ser tan dependientes del agua de lluvia»

«No solo se trata de pedir agua, sino de ahorrarla, de reutilizarla y de hacer un uso extensivo»

debe adaptarse al cambio climático. No solo se trata de pedir agua,
sino de ahorrarla, de reutilizarla y
de hacer un uso extensivo. Eso
supone inversión y esfuerzo». Para ello, considera que «tienen que
ayudar las administraciones pero,
además, el agricultor debe darse
cuenta de que la situación ha
cambiado y cada vez hay lluvias
más irregulares». Para Olcina,

adaptarse al cambio climático significa tomar medidas de forma urgente: «A partir de ahora no podemos ser tan dependientes del agua de lluvia. Debemos buscar planes alternativos como la reutilización de aguas depuradas en toda la provincia», pidiendo a los agricultores que colaboren con la Universidad de Alicante. Olcina también hizo referencia a otro de los eventos a los que los alicantinos ya están acostumbrados como son las continuas noches tropicales que alcanzan hasta los 25 grados a altas horas de la madrugada. «Es un clima menos confortable que hace tres décadas», según Olcina, quien afirmó que la solución pasa por verdear la ciudad y dotarla de más agua.

En el acto también participaron el vicealcalde del Ayuntamiento de Alicante, Manuel Villar; la consejera delegada de Vectalia, Berta Barrero; y el vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la Universidad de Alicante, Salvador Ivorra. Después se celebró una mesa redonda sobre nueva movilidad y espacios públicos compartidos ante el cambio climático en la que participaron Leticia Martín, directora del Plan General y Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Alicante; Carlos de Juan, concejal de Transportes del Ayuntamiento de Alicante; y Raúl Cantero, director de Transportes de Vectalia. ■

#### **Alicante**

#### El calor y la contaminación, enemigos a batir

En la mesa «Nueva Movilidad, espacios públicos compartidos ante el cambio climático» participaron tanto el concejal de Movilidad de Alicante, Carlos de Juan, como la directora general de Planeamiento Urbanístico y el PGOU, Leticia Martín.

En ella, la responsable adscrita a Urbanismo señaló como los principales problemas climáticos de la ciudad el calor, la ausencia de zonas verdes y la contaminación, que el gobierno local ha negado en diversas ocasiones que represente una amenaza. Para superar estos retos, Martín aboga por estrategias de urbanismo bioclimático, que aúnan tres variables: el viento, los espacios de sombra y la humedad. Además, señala que se debe evitar un uso excesivo del asfalto.

Por su parte, De Juan ha reivindicado la movilidad sostenible y ha anunciado para un futuro cercano nuevas máquinas de recarga para los bonos de transporte en las calles y una nueva app para móviles.



Foro organizado, ayer, con motivo de la Semana de la Movilidad.

Pilar Cortés

Martes, 17 de septiembre de 2024

#### Ocio nocturno

# La hostelería señala a Barcala: «Ha pasado de apoyarnos a querer cortarnos el cuello»

Empresarios del sector se conjuran contra la reducción horaria y de terrazas anunciada por el ejecutivo local • Los negocios apuestan por protestas masivas y dilatar la aplicación de las ZAS en los tribunales

ALEJANDRO J. FUENTES

La hostelería del centro de Alicante se revuelve contra las medidas anunciadas por el alcalde, Luis Barcala, para combatir el ruido del ocio nocturno. Después de que el gobierno local anunciase un recorte tanto de horarios como del número de mesas y sillas en la vía pública, el sector estudia sus posibilidades para frenar las futuras Zonas Acústicamente Saturadas o, al menos, demorar su aplicación lo máximo posible. Los propietarios de los negocios aseguran encontrarse ante una situación que podría suponer el fin de sus establecimientos. Por ello, más de medio centenar de miembros de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa) se dieron cita el día de ayer en una reunión para debatir sobre el conflicto «más importante de la década».

Tras conocer las intenciones del equipo de gobierno, el presidente del colectivo, Javier Galdeano, ha reconocido que «jamás» pensó que «con este Ayuntamiento se fuese a emprender un ataque contra la hostelería como este». Para evitarlo, afirma que su estrategia se fundamentará en tres patas: una parte legal en la que el sector «está dispuesto a seguir peleando»; una campaña de comunicación para dar a conocer la realidad que atraviesan los negocios; y una llamada a la «participación efectiva» de los afectados. En este sentido, los hosteleros ya preparan una movilización de protesta para el jueves 26 de septiembre, cuando se celebrará el próximo pleno municipal. Una cita a la que tratarán de acudir «en masa», tanto empresarios como empleados y demás «afectados» por las nuevas medidas.

Por su parte, el hostelero Aleksander Sheroziya ha asegura-do que «lo que más molesta es el menosprecio del Ayuntamiento». Sobre el resultado que podrían traer consigo las propuestas del ejecutivo del PP, el empresario sostiene que se trata de un «atentado» contra sus derechos, ya que



Un momento de la reunión convocada ayer por la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa) en la Cámara de Comercio.

«Las medidas son muy injustas: vamos a tener locales a 50 metros con permiso para más horario y más mesas»

> JAVIER GALDEANO PRESIDENTE DE ALROA

«no solo va a afectar a esas zonas, sino que se abre una caja de Pandora en la que a partir de este momento cualquier vecino que diga que tiene molestias por el ruido va a poder cerrarte el local cuando quiera. El empresario ya no tiene seguridad jurídica». El representante del sector incide en que «no se trata de un conflicto con los vecinos, sino contra el Ayuntamiento por su inactividad» y se pregunta «¿dónde ha estado la Policía en las noches para evitar que se llegase hasta este punto?».

En la misma línea, Alejandro Alarcón ha hecho una llamada a la «Hay gente que cree que no le va a afectar porque su negocio no está en las calles de las ZAS, pero se equivocan»

ALEJANDRO ALARCÓN HOSTELERO

movilización: «Hay gente que cree que no le va a afectar porque su negocio no está en las calles de las ZAS, pero se equivocan». Al respecto, apunta que «si el gobierno no quería tantos locales, no tendría que haber dado las licencias. Ahora se ha invertido dinero en reformas y nuevos negocios que no se va a recuperar».

También Manuel Seijo ha cargado contra el ejecutivo local por su reciente cambio de posicionamiento: «Cuando estaba el PP en la oposición, abanderaba la creación de empleo y la defensa de la hostelería. Ahora se escuda en de«Lo que más molesta es el menosprecio del Ayuntamiento. Esto es un atentado contra nuestros derechos»

ALEKSANDER SHEROZIYA HOSTELERO

cisiones judiciales contra las que ellos mismo han recurrido, no tiene ningún sentido». Además, apunta directamente contra el alcalde: «Barcala ha pasado de apoyarnos y defendernos a querer cortarnos directamente el cuello».

#### Medidas

Pese a que el ejecutivo local aún no ha fijado una fecha oficial para su entrada en vigor, el Ayuntamiento sí ha declarado su intención de poner en marcha «lo antes posible» dos Zonas Acústicamente Saturadas: una en el entorno de Castaños y otra en el del Casco Anti«El PP, cuando era de la oposición, defendía la creación de empleo. Ahora no sabemos por qué está en contra»

> MANUEL SEIJO HOSTELERO

guo. Esta catalogación traería de la mano diferentes medidas de reducción del ocio nocturno, como el adelanto generalizado del horario de cierre a la medianoche o la disminución a la mitad de las terrazas existentes en la actualidad.

Una serie de acciones con las que el gobierno que dirige Luis Barcala pretende «garantizar un equilibrio entre el negocio y el derecho al descanso», después de que la justicia diese la razón a los vecinos y señalase que los niveles de ruido en la calle Castaños afectaban a los derechos fundamentales de los residentes.

INFORMACIÓN Martes, 17 de septiembre de 2024

Publicidad | 5



Hoy una empresa necesita trabajar de media con tres bancos distintos. Y en nuestro país una de cada dos\* habéis elegido hacerlo con Banco Sabadell, que aporta más del 30% de la financiación que necesitáis para operar y seguir creciendo. Quizás nos habéis elegido porque somos el banco más recomendado por las empresas. O porque gestionamos el 20% de los TPV del comercio en España. O porque concedemos el 35% del crédito a la exportación. O porque hemos financiado con 1.300 millones de euros a más de 5.000 startups.

O puede que simplemente hayáis decidido trabajar con nosotros por nuestra capacidad de entenderos y acompañaros en vuestros proyectos. Sea como sea, lo más importante es que sois vosotras y sólo vosotras las que tenéis el derecho y el poder de decidir con qué bancos trabajar.

Es tu empresa. Es tu vida. Nos encanta ser tu banco. Tú eliges.



6 | INF+ Local Alicante

Martes, 17 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

#### **Patrimonio**

## Las entradas para Santa Bárbara costarán entre 3 y 10 euros a partir de finales de 2025

El sector turístico y la oposición piden que el pago para poder acceder al castillo se destine a mejorarlo • El gobierno insiste en que no cobrará a los alicantinos

ALEJANDRO J. FUENTES

El Ayuntamiento de Alicante continúa desgranando los detalles de la futura entrada que cobrará a los turistas para visitar el castillo de Santa Bárbara. Mientras, tanto el sector turístico como la oposición municipal aseguran que verían con buenos ojos la medida con dos condiciones sobre la mesa: que no se aplique a los alicantinos y que el importe recaudado se destine al mantenimiento, rehabilitación y mejora del baluarte.

Según ha podido saber INFOR-MACIÓN, los planes del equipo de gobierno que dirige Luis Barcala pasan por poner en marcha las futuras ordenanzas fiscales a finales de 2025 o, como máximo, a principio del 2026. Una vez el Ayuntamiento haya dado luz verde a su aprobación definitiva, los billetes para visitar la fortaleza costarán entre 3 y 10 euros, aunque el precio final aún está pendiente de fijarse. Con este margen de precios, y teniendo en cuenta que Santa Bárbara recibió más de 500.000 turistas de fuera de Alicante el pasado año, el ejecutivo municipal prevé recibir entre dos y cuatro millones de euros anuales, suponiendo que se mantenga la estadística de visitantes. Unos ingresos que el concejal de Hacienda, Toni Gallego, indica que servirán «para mantener, mejorar y modernizar patrimonio», así como «para ponerlo en valor», aunque por el momento no se ha concretado si se tratará de unos fondos finalistas (que se destinen directamente al castillo) o si pasarán a las arcas del Ayuntamiento y deberán ser distribuidos posteriormente. Por lo que respecta al caso de los museos, que también serán próximamente de pago, fuentes municipales señalan que aún se está estudiando la mejor fórmula.

#### Buena cara

Tanto el sector turístico como los grupos de la oposición municipal reconocen que ven con buenos ojos la medida siempre y cuando repercuta directamente en una mejora de la infraestructura que le permita mostrar su mejor cara.

Desde la Asociación de Guías



Decenas de turistas recorren el castillo de Santa Bárbara durante una visita a la fortaleza este mismo verano.

Los guías turísticos ven con recelo un billete para visitar los museos, ya que podría ser contraproducente

Oficiales de la Comunidad Valenciana, Javier Morales señala que el cobro por acceder al castillo de Santa Bárbara «es algo lógico que ya se hace en toda Europa», pero que su éxito «dependerá de la gestión que se haga del dinero que llegue». Morales ve «obvio» que tendrá un impacto en la actividad turística en la fortaleza, aunque sostiene que «el castillo bien lo merece si se invierte en su mantenimiento y restauración».

En la misma línea, el presidente de Abatur, Daniel Elman, ve «positiva» la medida, en el caso de que «se usen esos fondos para renovar el castillo». Sobre el precio, Elman cree que algo lógico sería una entrada que cueste entre 3 y 5 euros, «para que a la gente no le eche para atrás». En cuanto a los museos, ambos representantes del sector turístico se muestran algo más reacios. Morales y Elman coinciden en que las salas de exposiciones no son actualmente un gran reclamo turístico de la ciudad, por lo que aplicar un cobro a los visitantes podría reducir aún más el número de turistas que se acerquen a conocerlos. Para evitarlo, reclaman mayor difusión de las exposiciones y los servicios que ofrecen estos espacios.

Por su parte, desde la oposición no solo reclaman poner en valor este Bien de Interés Cultural, también eximir a los alicantinos del pago de esta entrada. Trini Amorós, concejala del PSOE, cree que el acceso a los residentes «ha de ser gratuito porque el patrimonio no es del Ayuntamiento, sino que es de los alicantinos y el Consistorio sólo lo gestiona».

Desde Vox, indican no estar en contra de que se pueda cobrar a los turistas, tal y como ocurre en otras ciudades, pero aseguran mantenerse «firmes en la defensa de la gratuidad de la entrada para los alicantinos, pues ya pagan con sus impuestos el sustento de estos lugares» y advierten de que no apoyarán esta medida si no es gratis para los vecinos.

También en Compromís, a través de su portavoz, Rafa Mas, apuestan «por el cobro solo a visitantes, siempre y cuando esa recaudación sea finalista y se invierta en el patrimonio». Aunque los valencianistas creen que «antes hay que impulsar un plan director para gestionar su uso».

Al igual que Manolo Copé, de Esquerra Unida-Podemos, quien cree que «no es justo que recaiga sobre la ciudadanía alicantina la presión fiscal que supone seguir ampliando servicios públicos, así como el mantenimiento y la conservación de toda la infraestructura que rodea a nuestra actividad turística».

Algo que desde el Ayuntamiento sostienen que ya se ha contemplado: «La entrada al castillo de Santa Bárbara y a los museos continuará siendo gratuita para los alicantinos a través de la tarjeta ciudadana que desarrolla el área de Nuevas Tecnologías», ha indicado Gallego. ■



Alex Dominguez

**REACCIONES** 

«Servirá para mantener y mejorar el patrimonio»

> TONI GALLEGO Concejal de Hacienda (PP)

«Es algo lógico que ya hace todo el mundo en Europa»

JAVIER MORALES
Asoc. Guías Turísticos Alicante

«Es positivo si se usan los fondos para el castillo»

DANIEL ELMAN Presidente de Abatur

«Tiene que ser gratis para los residentes»

TRINI AMORÓS Concejala del PSOE

«Los alicantinos ya pagan con sus impuestos»

> MARIO ORTOLÁ Concejal de Vox

«Primero hay que impulsar el plan director»

RAFA MAS Portavoz de Compromis

«No es justo que los vecinos asuman la carga fiscal»

> MANOLO COPÉ Portavoz de EU-Podemos

INFORMACIÓN Martes, 17 de septiembre de 2024 Alicante INF+ Local | 7



Dos agentes de la Policía Local de Alicante vigilan el entorno de la plaza de Gabriel Miró, en la mañana de ayer, en respuesta a las quejas de los hosteleros por actitudes incívicas.

#### Control

## El Ayuntamiento refuerza la seguridad en Gabriel Miró tras las quejas de los hosteleros

Propietarios de negocios confirman el aumento de policías locales en la plaza para intentar disuadir comportamientos incívicos contra clientes y viandantes

BEATRIZ RICO

El Ayuntamiento de Alicante ha reforzado la presencia policial en Gabriel Miró, una de las plazas más emblemáticas de la ciudad, en respuesta a las crecientes preocupaciones de vecinos, comerciantes y hosteleros sobre la seguridad en la zona. Tras registrarse varios incidentes como robos e insultos a clientes y viandantes, el malestar entre los afectados creció, por lo que, tras hacer públicas sus reivindicaciones, varios hosteleros ya han visto cómo desde este domingo hay más policías locales. También lo confirmó el concejal de Seguridad del Ayuntamiento, Julio

Calero, quien indicó a este medio que desde hace unos días, tras mantener una reunión con los afectados, «decidimos trasladar la problemática a la Policía Local para reforzar el servicio, pese a que ya se venía reforzando desde el verano». El refuerzo de la vigilancia incluye patrullas permanentes de la Policía Local, especialmente durante las horas de mayor afluencia. El objetivo es disuadir comportamientos delictivos y garantizar que tanto residentes como turistas puedan disfrutar de este espacio público de forma segura.

La plaza es un punto clave para el turismo y la vida social de la ciudad, por lo que la administración subrayó la importancia de recuperar la tranquilidad en la zona. Los hosteleros también mostraron su satisfacción. «Estamos muy satisfechos porque vemos que pasa mucha Policía Local que está evi-

Héctor Fuentes

tando muchos altercados, ahora solo esperamos que esto se mantenga», dijo Carmelo Vidal. La representante de los hosteleros, Gabriela Córdoba, también precisó que «están inspeccionando incluso con perros, la Policía está alerta de lo que ocurre aquí, así que muy bien». Los residentes han acogido la medida con satisfacción, aunque algunos piden que se mantenga a largo plazo y que no sea una solución temporal.

Además de la presencia policial, fuentes municipales señalaron que trabajarán en conjunto con comerciantes, hosteleros y asociaciones vecinales para recoger sus reivindicaciones, entre las que destaca la limpieza e iluminación de la zona. Con este refuerzo de seguridad, el Ayuntamiento espera reducir la incidencia de delitos y devolver la paz a uno de los espacios más icónicos de la ciudad.

#### **Drama social**

### El matrimonio que duerme en la playa de San Gabriel, obligado a retirar su tienda

Charo y José Vicente se refugian bajo un parasol y reclaman un alquiler que puedan permitirse

A. J. FUENTES

No solo se han visto obligados a «mudarse» a una playa, sino que ahora también viven prácticamente al raso. Charo y José Vicente, que duermen en la arena de San Gabriel desde mediados de julio, aseguran que la Policía Local les ha hecho retirar su tienda de campaña, por lo que han pasado a refugiarse únicamente con un parasol. Este matri-



José Vicente y Charo, en la playa donde duermen desde el mes de julio.

monio alicantino que cobra la Renta Valenciana de Inclusión sostiene que lleva ocho años esperando un alquiler público y reclama una vivienda a cuyo importe pueda hacer frente.

Tras verse en la calle, Charo y José Vicente optaron por dedicar sus ingresos a alquilar una habitación para su hija de 18 años, que se encuentra estudiando un grado medio de Atención a la Dependencia. Además, también pagan por un trastero en el que han guardado todo lo que tenían, tras 27 años juntos. «No hay derecho a que estemos así. Nosotros queremos pagar una casa, pero no hay ninguna a un precio que nos podamos permitir», señalaba Charo a este diario a principios de septiembre. Solo unas semanas después, su situación se ha agravado: sostienen que la Policía Local les reclamó que retiraran la tienda de campaña donde se habían establecido, por lo que ahora duermen con el único refugio de un parasol.

Pese a que cuentan con unos ingresos que rondan los 1.000 euros, lamentan que les resulta imposible encontrar una vivienda que se alquile por debajo de 600 euros. Ante esta situación, inciden en que no han tenido alternativa: «No vamos a permitir que nuestra hija se quede en la calle, lo que tengamos es para que ella pueda vivir dignamente y pueda estudiar». 8 | INF+ Local Alicante

Martes, 17 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

#### CONFLICTO ENTRE LAS UNIVERSIDADES

Escribo este texto no tanto como rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), sino como funcionario del sistema público de universidades valencianas, preocupado por la falta de respeto que se está manifestando últimamente por las leyes universitarias, por la gestión del dinero público y, sobre todo, por la falta de respeto a los estudiantes de Medicina. Evidentemente, por micondición de rector también dispongo de información que deseo compartir.

Lo sucedido en la tramitación de

#### Laley

la autorización del grado en Medicina en la Universidad de Alicante (UA) no son simples errores administrativos «fácilmente subsanables». Lo sucedido constituye un grave incumplimiento de la ley, que pudiera llegar a ser objeto de reproche penal. Durante más de dos años (2019-2022), una comisión presidida por la consellera de Universidades y conformada por la rectora de la UA, el rector de la UMH, los dos presidentes de los dos consejos sociales, el decano de la Facultad de Medicina de la UMH y el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UA, intentó llegar a un acuerdo para compartir con la UA el Grado en Medicina de la UMH. Como pueden comprobar, la idea no ha surgido recientemente por generación espontánea, como critican algunos mal informados o con ánimo de mal informar, sino que lleva algunos años bajo estudio y análisis. Tras el rechazo continuo por parte de la UA a dicha colaboración, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quiero creer que mal asesorado e informado, anunció sorpresivamente en rueda de prensa el 26 de abril de 2022 que el gobierno de la Generalitat había aprobado ese día la creación de la Facultad de Medicina en la UA y que, a partir de ese mismo día, la rectora podía decidir el calendario y la organización del nuevo grado de Medicina. Además de suponer una grosera deslealtad con la negociación anterior, el anuncio era falso. Pero no una falsedad que necesite un juzgado para demostrarse, sino una falsedad evidente, ya que la Generalitat no aprobó el nuevo grado hasta casi cuatro meses después, en agosto de 2022. ¿Qué necesidad había para mentir de esa forma? ¿Por qué esa deslealtad y no solo por parte del president de la Generalitat? Veamos a continuación una posible explicación.

Las prácticas en hospitales son el núcleo de la formación en Medicina, importantísimas para la formación de los estudiantes y tam-

#### **Tribuna**

### Respeto a la ley, respeto a la gestión del dinero público y respeto a los estudiantes



JUAN JOSÉ RUIZ MARTÍNEZ Rector de la UMH



Un instante del inicio de curso en la Universidad Miguel Hernández.

bién para los pacientes que seremos atendidos por los futuros médicos. La ley establece claramente que para aprobarse un grado en Medicina debe aportarse un informe del Servicio de Acreditación de Centros de la Conselleria de Sanidad que certifique la existencia de centros hospitalarios disponibles para las prácticas. A día de hoy, NO EXISTE dicho informe. Cuando Ximo Puig anunció la aprobación del grado en el mes de abril, todos los informes eran negativos. Una semana antes de la aprobación real, en agosto de 2022, aparece un informe «etéreo» firmado el 25 de julio de 2022, que ni tan siquiera especifica si es favorable o no. No está firmado por el jefe del servicio, que es el técnico con competencias en la materia. Pero lo más grave y de ello nos enteramos gracias al sincero y sacrificado discurso del conseller Rovira en la apertura de curso en la UA, es que según la

Abogacía de la Generalitat el tan ansiado y esperado informe está firmado por un subdirector, cargo político, de otro servicio sin competencias en la materia.

Achacan a la Generalitat actual varios comentaristas en determinado medio de comunicación, entre ellos la misma rectora de la UA, haberse allanado de forma «sorpresiva y extemporánea», al final del contencioso y no al principio. Les doy un dato, que es público, pero poco conocido: el jefe del Servicio de Acreditación, firmante de los informes negativos, compareció en el juzgado como parte de la prueba testifical solicitada por la UMH el 7 de mayo de 2024. El informe de Abogacía de la Generalitat es de fecha 12 de junio de 2024, ¿les cuadran las fechas? Me consta que hubo negociaciones discretas a muy alto nivel, pero finalmente el allanamiento de la Generalitat, en base al citado informe de su Abogacía, se produce el 2 de agosto. Qué importante es la lealtad, en cualquier negociación.

Pero, en definitiva, la ley, esa norma de convivencia entre los ciudadanos, no ha sido respetada. Efectivamente, el Derecho debe servir al interés común. Estoy totalmente de acuerdo, esperemos que así sea.

#### Dinero público

Cualquier persona mínimamente conocedora del funcionamiento de la universidad sabe que no se puede comparar el gasto que supone un grado en Medicina con el de otros grados como Derecho o Informática, sin menoscabar por ello la importancia académica y social de estos grados. Pero la realidad es esa y, además, se puede medir. Presentamos en el contencioso un informe pericial visado por el Colegio de Economistas de Alicante, estimando en casi 10 millones de euros anuales, durante los seis años que dura, el coste de generar un nuevo grado, frente a los 500.000 euros anuales que supondría ampliar ese mismo número de plazas en la Facultad ya existente en Sant Joan d'Alacant. Se trata de un «informe de parte», lógicamente, pero de una «parte» muy bien informada, sabemos por experiencia propia lo que cuesta. Eso sí, siempre y cuando se pretenda alcanzar niveles de excelencia académica. Si el nivel de exigencia académica no se pretende mantener, efectivamente el coste de generar un nuevo Grado en Medicina puede disminuir hasta la cifra que se considere.

#### Estudiantes

Estamos asistiendo a una campaña desinformativa en la que se pretende realizar una política de «hechos consumados», acusando de irresponsabilidad a la Generalitat y a la UMH por dificultar o poner en duda la continuidad de los estudios de 172 estudiantes de Medicina en la UA. Es una acusación muy cínica. El grado en Medicina en la UA se implantó por parte de sus responsables como hemos visto tras una profunda deslealtad en un proceso de negociación, teniendo además pleno conocimiento de que la disponibilidad de centros hospitalarios era muy limitada (por favor, lean el informe de 2018 de la ANECA, son solo dos párrafos, que está colgado por normativa en la web del grado en Medicina de la UA).

Al día siguiente de aprobarse «en falso» el grado, responsables de la UA ya estaban pidiendo a la consellera de Sanidad de entonces, al igual que lo están haciendo al actual conseller de Sanidad, acceso a los hospitales convenidos con la UMH para prácticas de sus estudiantes. Todo ello en clara contradicción con el compromiso que firmaron en la memoria ANECA para la creación del grado.

No disponían de los recursos económicos necesarios para la implantación de este costoso grado. Y este coste no solo tiene repercusión en sus «finanzas internas», sino que afecta a todo el sistema público valenciano de universidades, ya que también están demandado públicamente a la Generalitat mayor financiación para el Grado. En clara contradicción con lo afirmado, por ejemplo, en las alegaciones al contencioso. Al requerimiento de una memoria económica para la implantación del grado de medicina la UA respondió con un compromiso de su rectora en el sentido de que «el grado se impartiría sin coste adicional». No hay memoria económica. ¿Conocen algún grado de medicina en el mundo que se haya desarrollado sin presupuesto añadido?

La disponibilidad de profesorado especializado, sobre todo en áreas clínicas, es muy limitada y supone un grave problema para el mantenimiento de la excelencia académica. Solo tienen que escuchar a los decanos de Medicina y a la Conferencia de Decanos.

Es innecesario duplicar ese profesorado en dos facultades a siete km de distancia. Les doy otro dato, en los dos primeros cursos del Grado en Medicina de la UA, tan solo el 20 % de los responsables de asignaturas son médicos. En la UMH, el porcentaje en esos dos cursos es del 80 %. Curiosos datos, la suma de los dos ofrece un 100 %.

Por tanto, no son ni la UMH ni la Generalitat los que están comprometiendo la continuidad de los estudios de 172 estudiantes. Todo lo contrario. La UMH, y así se ha comprometido públicamente y con el conseller de Universidades, continúa con su generosa oferta de compartir el grado en Medicina, en línea con la propuesta del president de la Generalitat de generar un campus interuniversitario, que daría solución a los tres puntos anteriores, compartiendo hospitales, recursos de infraestructuras y económicos, y profesorado.

Esta oferta es responsable, coherente con el respeto a las leyes y a la gestión de los fondos públicos. Es, además, la más responsable y adecuada para servir a la sociedad alicantina como funcionarios públicos que somos, manteniendo el número de plazas ofertadas en la universidad pública y garantizando la calidad de la docencia a todos los estudiantes de Medicina de la provincia de Alicante. A todos.

Alicante INF+ Local | 9 Martes, 17 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

#### CONFLICTO ENTRE LAS UNIVERSIDADES

En la apertura del curso académico de la Universidad de Alicante, el Sr. conseller de Educación, Cultura, Universidades y Ocupación no obvió el terna del grado de Medicina. Algunas de sus afirmaciones merecen una puntualización, cuando no una corrección. Me referiré a las siguientes: «Cada año quedan fuera del proceso de especialización más de 6.000 graduados en Medicina en toda España, personas formadas en nuestras universidades, con el coste económico que eso supone para los contribuyentes, y que deben abandonar su país, marchar al extranjero...».

Sobre los más de 6.000 graduados en Medicina. Evidentemente, es un dato, al menos preocupante, y más aún en el contexto del discurso -el grado de Medicina en la UA-, cuestionado, entre otros, por el rector de la UMH, el propio conseller y el presidente de la Generalitat. Lo afirmado sobre los más de 6.000 no es nuevo, pues se ha usado repetidamente para impedir el grado de Medicina en la UA. Y tampoco son nuevas las explicaciones que clarifican este dato hasta rechazar su validez como argumento.

Vayamos por partes, y tomo pa-

ra ello el MIR 2024. Del conjunto de las universidades españolas, tanto públicas como privadas, terminaron Medicina unos 6.785 estudiantes, cifra que corresponde al número de los que en su año correspondiente iniciaron este grado (-6.995-), con una tasa de éxito del 97%. La cifra final varía en función de los repetidores anteriores y actuales, pero no se aleja de la indicada. Dado que las plazas MIR de 2024 fueron 8.722, tenemos 1.937 plazas más que los formados en las universidades españolas. Por tanto, los más los 6.000 candidatos indicados por el Sr. conseller que quedan fuera del MIR no son necesariamente nuestros estudiantes y, en consecuencia, no cabe ni atribuirles costes ni que deban emigrar.

Completo cuanto indicado en el párrafo anterior. Unas cifras: 13.994 fueron admitidos al examen MIR; 12.721 los que se examinaron; y 11.755 los aprobados (el 65 %, mu-

#### **Tribuna**

### Respuesta al conseller de Universidades: datos que chirrían (I)



FRANCISCO MARTÍN IRLES Vocal del Consejo Social de la Universidad de Alicante

Alex Dominguez



El conseller de Universidades, José Antonio Rovira, interviniendo en la apertura oficial del curso en la UA, el pasado jueves.

jeres). El desfase entre aprobados y plazas es de 3.033, la mitad de lo indicado por el Sr. conseller, cifra también preocupante y que requiere unas aclaraciones. El ministerio, para el acceso al examen MIR no establece cupo para los no comunitarios, pero sí lo hace para adjudicarles la especialidad, una vez aprobado el examen. Este cupo varía entre el 6 % y el 10 % de las plazas convocadas, en función de si se cubre o no la oferta; es decir, fueron entre 533 y 872 médicos no comunitarios los que pudieron optar a plaza. Y es en este grupo, en el de los no comunitarios, en el que se produce el desfase, puesto que, con la media de años anteriores, este grupollega a los 3.400.

Unas conclusiones a lo expuesto: 1) El número de quienes han estudiado en las universidades españolas es menor que la oferta de plazas. 2) Incluso con el total de aprobados (universidades españolas, más UE y el cupo de extracomunitarios), quedaron sin cubrir 473 plazas, de ellas 459 de Medicina de Familia. 3) Hay candidatos que no eligen plaza, porque, fundamentalmente, no quieren las especialidades que quedan sin cubrir. 4) Es necesario preparar e incentivar la especialidad de

Medicina de Familia. 5) No es aceptable usar el dato inicial, tal como se hace-más de 6.000-, si con ello se induce a confusión e, incluso, se usa para negar plazas en las universidades españolas (insisto que para optar a la especialidad, antes hay que ser graduado). 6) El tema de las homologaciones de títulos no comunitarios y de sus profesionales requiere un tratamiento serio y profundo, que, por espacio, omito.

Sobre la emigración de nuestros médicos, la afirmación de que estas «personas, formadas en nuestras universidades, con el coste económico que eso supone para los con-

tribuyentes y que deben abandonar su país, marchar al extranjero...» merece, al menos, una puntualización, por no hablar de rectificación. El número de quienes emigran es menor que el dato aportado. Una explicación a este error puede estar en que se haya usado el número de certificaciones de validación europea del título para aplicarlo al número de emigrantes.

Veamos: en el año 2023 se contabilizan 5.515 certificaciones, que pidieron 3.208 médicos (una persona puede pedir varias certificaciones, según el país de la UE), incluso con MIR superado. Tener el certificado no implica emigrar; de hecho, con el indicador de la baja colegial, la cifra es de 499 posibles emigrantes, y digo posibles porque otros indicadores reducen esa cifra. Hay estudios que, con la media de once años, indican 440 emigrantes por año, con tendencia a aumentar.

Si bien la cifra es notoriamente más baja de la que se indicó en el acto de apertura del curso y comparable a la de otros profesionales, como los ingenieros, sigue siendo un problema. Pero, por una parte, no hay que causar confusión con las cifras y, por otra, urge analizar el origen y las causas de dicha emigración.

Sobre origen y causas: somos ciudadanos de la UE, el conocimiento, experiencia y vivencia «médica» de Europa ha aumentado, también fruto de los programas Erasmus... y ello hace más normal decidir ejercer en países de la UE. Y, ya en negativo, previo a la decisión de emigrar, se contraponen las condiciones laborales, los tiempos de promoción, el estatus profesional y social de los países receptores versus la dura realidad en España, de lo que, por cierto, las personas, los grupos, las instituciones y, sobre todo, la administración debe asumir sus propias responsabilidades.

Y termino. Flaco favor se ha hecho y se hace a los actuales alumnos y a sus familias, a los propios profesionales de la Medicina y a la sociedad cuando se usa la emigración para negar la necesidad de incrementar la formación de médicos.■

### 25 años al cuidado de la Odontología alicantina





www.coea.es

Avda. Federico Soto, 11 - 2º A | 03003 Alicante © 965 14 04 30 

Colegio Official de Odontólogos y Estamatólogos 10 | INF+ Local Alicante

Martes, 17 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

#### **CONFLICTO ENTRE LAS UNIVERSIDADES**

## División entre el alumnado de la UMH por la disputa con Medicina en la UA

Una parte del estudiantado dice que no hacen falta más centros sino más plazas MIR y otros alegan que la escasez de vacantes perjudica a los que carecen de recursos

MARÍA ANDREU

La Universidad Miguel Hernández (UMH) ha dado comienzo al curso académico 2024-2025 con un total de 13.200 estudiantes matriculados en estudios oficiales de grado y máster, lo que representa un incremento del 4% en comparación con el número de matriculados el curso anterior. Un inicio curso que ha tenido lugar en medio del conflicto entre las dos principales universidades públicas de la provincia, la UMH y la Universidad de Alicante (UA), en torno a la puesta en marcha del Grado de Medicina en la segunda.

Cabe recordar que, en julio, tanto la UMH como la UA recibieron juntas más de 8.200 solicitudes para el Grado de Medicina. Entre ambas instituciones, se ofrecieron un total de 216 plazas para esta carrera, lo que generó una lista de espera considerablemente larga. Al examinar únicamente las solicitudes para Medicina que fueron presentadas como primera opción, se observa que 1.137 aspirantes solicitaron la UMH, que contaba con 130 plazas disponibles, mientras que 736 lo hicieron en la UA, que ofrecía 86 plazas.

Mientras la demanda para esta carrera sigue superando la oferta, el debate sobre cómo abordar la situación ha tomado protagonismo. Un debate que, más allá de los foros políticos y de los rectorados, se traslada a los estudiantes de Medicina con división de opiniones al respecto.

#### División de opiniones

Por un lado, algunos estudiantes de la UMH se muestran críticos ante la puesta en marcha de la nueva Facultad de Medicina en la Universidad de Alicante.

Argumentan que la expansión de universidades no resolverá el déficit de médicos en la sanidad pública española. Según estos estudiantes, «el verdadero problema radica en la insuficiencia de plazas MIR (Médico Interno Residente) y en la necesidad de que el Gobierno de España aumente el número de estas plazas y mejore las condiciones laborales para los médicos».

En lugar de abrir una nueva fa-



Estudiantes de Medicina de la UMH en el primer día de curso en el campus de Sant Joan.

cultad, consideran idónea la propuesta del Consell sobre la creación de un campus interuniversitario de la salud en Alicante, que integraría los estudios de Medicina de la UMH y de la UA.

Este enfoque, argumentan, evitaría tener que construir nuevas instalaciones y resolvería las disputas políticas que han marcado los últimos años.

«No tiene sentido aumentar la oferta de vacantes en la provincia sin incrementar las plazas MIR. Esto genera un exceso de médicos que terminarán sus estudios sin oportunidades laborales en España, viéndose forzados a emigrar», señala un estudiante de la UMH, quien añade que, «además, no es cierto que se vayan a jubilar muchos médicos. En 2034 se espera la jubilación de una media de 80 facultativos, mientras que alrededor de 150 nuevos médicos finalizarán sus estudios».

Por otro lado, otros estudiantes consideran esencial la creación de una segunda facultad de Medicina en Alicante debido a la alta demanda. Explican que muchos aspirantes a médicos se ven obligados a trasladarse a otras ciudades del país, donde las notas de corte son menos exigentes y hay más plazas disponibles o a universidades privadas.

«Esta situación impone una barrera económica que dificulta el acceso a la formación médica para quienes no pueden permitirse estudiar fuera de su región o pagar un centro privado», señalan.

Pilar Cortés

Según su perspectiva, una nueva facultad permitiría a más estudiantes estudiar Medicina cerca de casa, reduciendo las barreras económicas y promoviendo una mayor equidad en el acceso a la formación médica.

«A ello, indican, se suma la terrible angustia de los estudiantes de segundo de Bachillerato durante el curso y la EBAU para intentar superar la nota de corte para Medicina cerca de casa, ya que, de lo contrario, por cuestiones económicas, no podrán acceder a otra universidad del país o a un centro privado en el que la nota de corte es menos exigente».

Es en medio de este conflicto en el que la Universidad Miguel Hernández de Elche ha dado inicio a las clases del curso 2024–2025 en sus cuatro campus situados en Elche, Altea, Sant Joan d'Alacant y Orihuela. Este año, la Universidad cuenta con un total de 13.200 estudiantes matriculados en estudios oficiales de grado y máster, lo que representa un incremento del 4% en comparación con el número de matriculados a la misma fecha del curso anterior.

La oferta académica para el curso 2024-2025 se compone de 28 grados y cuatro dobles grados, diseñados para proporcionar a los estudiantes una formación integral y especializada en sus respectivas áreas de estudio.

#### Nuevos grados

Entre las principales novedades del presente curso académico destaca la incorporación de dos nuevos grados que amplían significativamente la oferta académica de la universidad.

El Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y el Grado en Gestión, Tecnología y Moda se suman a la oferta de la UMH, respondiendo a las demandas emergentes en campos de alta demanda y creciente relevancia en el mercado laboral actual. En ambos casos se han cubierto la totalidad de las plazas ofertadas.

Además de estos nuevos grados, la UMH ha introducido innovadores dobles grados en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela. Estos incluyen Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública y Derecho, y Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública y Administración y Dirección de Empresas.

#### LA VIÑETA DE ENRIQUE



INFORMACIÓN Martes, 17 de septiembre de 2024

Alicante INF+ Local | 11

#### Preocupación en las aulas

## El Consell impulsa una campaña contra la adicción al móvil y el acceso al porno entre los menores

El Centro de Ciberseguridad dirigirá a las familias y a los educadores consejos y un «contrato» para usar el teléfono de forma responsable

A.FAJARDO

La Generalitat ha anunciado una campaña para tratar de atajar la adicción a las pantallas, el ciberacoso, el acceso al porno, el grooming (acoso sexual a menores de edad) y el sexting (envío o intercambio de imágenes o mensajes de texto con un contenido sexual) entre los alumnos. Un problema que ha desatado la alarma en las aulas, entre otras cosas, por las confesiones que están recibiendo especialistas, cuando imparten talleres de concienciación, de alumnas que ceden a ser estranguladas mientras practican sexo o a acostarse con los amigos del novio, entre otros ejemplos, por la normalización de la pornografía.

Además, una encuesta reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló que entre los menores de entre 10 y 15 años el 93,1 % usa ordenador, el 94,7 % navega por Internet y el 70,6 % usa teléfono móvil. Respecto a las redes sociales, el 30 % de los menores reconoce que deja visible el nombre de su escuela y el 90 % que comparte su número de teléfono.

La campaña «Más Allá de la Pantalla» ha sido diseñada por la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC), de la que depende el Centro de Ciberseguridad de la ComunidadValenciana CSIRT-CV, y consistirá en la publicación de consejos y recomendaciones bajo el lema «¡Haz del móvil tu aliado!», en los perfiles del centro en redes sociales (X y Facebook) y en el portal especializado en concienciación.

El objetivo es «provocar el debate en las familias y los centros escolares sobre el papel que juegan las pantallas en la vida cotidiana de nuestros estudiantes, pequeños y adolescentes», según señala el director general de las TIC, José Manuel García Duarte.

El responsable autonómico ha explicado que la iniciativa está dirigida tanto a las familias como a tutores y educadores, «con el objetivo de que toda la comunidad



Un joven se guarda el móvil para entrar al instituto.

aprenda a proteger el bienestar de niños y adolescentes, valorando los riesgos asociados con el uso excesivo de dispositivos electrónicos y conociendo las herramientas disponibles que pueden ayudar a los más jóvenes a guiarse y orientarse hacia un uso responsable, seguro y saludable de la tecnología».

Desde ayer y hasta principios de octubre, CSIRT-CV publicará

#### Una encuesta del INE revela que el 94,7 % de los adolescentes de entre 10 y 15 años navega por Internet

contenidos relativos a diversos riesgos digitales, agrupados en siete grupos principales, entre los que se encuentran la adicción (a redes sociales, móvil, juego), el ciberbullying o ciberacoso, el contenido inadecuado (contenido para adultos, violencia, etc.), la desinformación, la privacidad de los datos o relaciones con desconocidos online que pueden derivar en casos como el grooming o el sexting.

Asimismo, está previsto que el mismo organismo de la Generalitat ofrezca una serie de soluciones para saber cómo abordar cada una de estas amenazas, junto con información y herramientas, además de diversos consejos relacionados con la educación y formación en el uso responsable de dispositivos e Internet.

#### Control

Además, publicará distintos soportes gráficos y un ejemplo de contrato entre padres e hijos para la regulación del uso del teléfono inteligente en aras a crear un clima de confianza digital familiar que ayudará a que los menores confíen y recurran a sus padres en caso de verse inmersos en algún problema derivado del uso de la red y al mismo tiempo a fomentar otro tipo de actividades lejos de las pantallas como la lectura, el deporte o jugar al aire libre.

Los problemas que están generando la adicción al móvil han hecho que en los últimos años se multipliquen las charlas de prevención en las aulas contra la pornografía, el ciberacoso y los talleres de educación sexual en los centros educativos de la provincia. También se han intensificado los seminarios a los docentes, a través de los Cefires, para tratar de poner freno a una de las mayores preocupaciones en las aulas.



Un comedor escolar de Alicante.

#### **Ayudas**

# Más del 70 % de los alumnos recibe beca de comedor

Educación aprueba la prestación para 125.615 escolares tras subir casi un millón los fondos

A.FAJARDO

Más del 70 % de los alumnos que comen en el comedor escolar recibe algún tipo de ayuda y más de la mitad come gratis, según la Conselleria de Educación, que este curso va a destinar más de 76 millones a estas prestaciones, 900.000 euros más que el pasado 23-24. El precio del menú diario se ha visto incrementado en 10 céntimos.

En esta primera resolución provisional se han baremado un total de 186.244 solicitudes, de las que 65.892 alumnos han recibido la beca completa de comedor escolar, lo que supone que el 52,5 % del alumnado, según la Administración autonómica.

El resto de las solicitudes han sido baremadas en función de la renta per cápita y sus circunstancias sociofamiliares. Para acceder a la ayuda, hay que tener una puntuación mínima de siete puntos.

En este momento ya hay 125.615 alumnos con beca de comedor y el departamento autonómico dirigido por José Antonio Rovira prevé que a lo largo del curso 2024-2025 se alcance la cifra de 152.450 alumnos.

El número de beneficiarios aumenta año tras año. Como ejemplo, 95.000 escolares tuvieron acceso a esta beca en el curso 2015–2016 y 139.500 la obtuvieron en el curso 2021–2022, cuando se concedieron 6.000 becas más que el curso anterior.

La dirección general de Centros Docentes ha publicado los listados provisionales de ayudas de comedor, que están disponibles en todos los centros públicos con enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial, así como en los centros concertados que disponen de servicio de comedor.

Las familias disponen hasta el 23 de septiembre para presentar alegaciones a estos listados provisionales aportando la documentación que consideren pertinente.

#### Precio del menú

En las becas de comedor del nuevo curso destaca la subida de 10 céntimos en la ayuda máxima asignada a cada comensal, de forma que, por cada día de asistencia al comedor, el alumno percibirá 4,35 euros si cursa Educación Infantil, Primaria y/o Secundaria; 5,54 euros para el caso del alumnado de Centros de Educación Especial, y hasta 12,35 euros para el alumnado de las Escuela-hogar.

Asimismo, en el caso de zonas rurales y con riesgo de despoblamiento, esta ayuda máxima se ha incrementado hasta 5,65 euros, para garantizar la viabilidad económica del servicio, según la Conselleria de Educación. ■

12 | INF+ Local Alicante

Martes, 17 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

#### **Tribunales**

## Estafa 37.000 euros a la mujer que cuidaba fingiendo enfermedades

La Audiencia impone tres años de cárcel a la acusada al dar por probado que urdió un engaño en el que usó a amigos y familiares que se hacían pasar por médicos

J. A. MARTÍNEZ

Fingía enfermedades que no padecía y para las que solo una costosa operación podría salvarla, consiguiendo así que el matrimonio para el que trabajaba en Alicante le pagara hasta 37.000 euros para estos tratamientos imaginarios. Tras casi dos años de hacer transferencias a la empleada en la que tenían total confianza, la familia descubrió que todo era un engaño. La Audiencia Provincial de Alicante ha impuesto tres años de cárcel a la empleada, así como otros nueve meses de cárcel para cada uno de los cuatro colaboradores, que eran familiares y amigos de la acusada, y que le ayudaron a perpetrar el engaño, llegando a recibir en sus cuentas dinero que supuestamente era para pagar los tratamientos. Algunos de estos colaboradores incluso llegaron a fingir ser médicos que estaban tratando a la supuesta enferma.

Los hechos se remontan a mayo de 2012, cuando la acusada empezó a trabajar como empleada de hogar para el matrimonio, encargándose también del cuidado del marido, que padecía una grave enfermedad, y que falleció más de dos años después. El fallo considera probado que la acusada se aprovechó de la relación de confianza que entabló



La principal acusada, primera por la derecha, sentada en banquillo con sus colaboradoras.

con el matrimonio, quienes llegaron a considerarla como un familiar más, para convencer a la mujer de que padecía graves problemas de salud de los que debía ser tratada en la sanidad privada, lo que era imposible dada su precaria situación económica. De esta manera consiguió que le entregaran importantes sumas de dinero, bien directamente, bien a través de terceras personas.

Acomienzos de 2013, la acusada

pidió a su empleadora 1.700 euros supuestamente para pagarse en Colombia un cambio de prótesis mamarias, por tener un grave riesgo para su salud. A los pocos meses le pidió otros 3.500 euros pagados en distintas transferencias para poder pagar los gastos de hospitalización.

Poco después, volvieron a surgir nuevos problemas médicos. La acusada contó que tenía problemas abdominales y renales y había comenzado un tratamiento médico para el que precisaba someterse a diálisis y para la que necesitaba 500 euros más. En abril, de 2014, pidió de nuevo dinero para otra intervención en el Hospital General de Valencia en la que le iban a quitar varios quistes, y por la que logró nuevas transferencias que sumaban 9.200 euros más.

En mayo de 2014, la procesada hizo creer a su víctima que iba a contratar a un abogado para denunciar en el juzgado su caso como una supuesta negligencia médica. Si le dejaba el dinero para contratarlo, podría devolverle todo cuando cobrara la indemnización. A estas alturas, la víctima había pagado ya 22.000 euros, aunque la acusada se había comprometido a devolvérselo antes del 2 de agosto de 2015. Para el supuesto contrato del abogado fueron necesarios otros 5.000 euros más.

Un mes más tarde, llegó a hacer creer a la mujer que tenía que trasladarse a Barcelona para una operación a vida o muerte y para la que consiguió otros 14.600 euros en distintas transferencias. Sin embargo, en el momento en que llamaron al centro de Barcelona donde supuestamente estaba ingresada se encontraron con que ni era paciente, ni sabían quién era. Así

Jose Navarro

#### El fallo considera que la procesada se valió de la amistad que tenía con la víctima para pedirle el dinero

fue cómo comprobaron que los supuestos médicos que la estaban tratando eran todos amigos y familiares de la acusada. Fue en ese momento cuando la familia denunció a su empleada por la estafa, representada por al abogado Miguel Ángel Garijo.

En total, otras cuatro personas estaban acusadas de ayudar a la procesada a llevar a cabo el engaño, así como otros dos no han podido ser juzgados por estar en paradero desconocido. De todos ellos, solo una sobrina de la acusada ha sido absuelta al no quedar probado que supiera cuál era la procedencia de los 400 euros que recibió en su cuenta en una de las transferencias. Estas colaboradoras han sido condenadas a una pena de nueve meses de cárcel.

#### Intervención

### Recuperan material del robo en un gimnasio valorado en 6.400 euros

Dos detenidos transportaban en una furgoneta el equipamiento sustraído en La Nucia

J. A. MARTÍNEZ

La Policía Nacional y Policía Local de Alicante han colaborado en el esclarecimiento de un robo con fuerza cometido en La Nucia, informó la Comisaría Provincial. Debido al desarrollo de la investigación se pudo devolver el material de gimnasio sustraído y valorado en 6.482 euros a su legítimo propietario, y se detuvo a dos varones, españoles, de 33 y 43 años como presuntos autores de este robo.



Imagen del material intervenido a los dos detenidos.

Las pesquisas tuvieron su inicio gracias a la intervención de una patrulla del Cuerpo de Policía Local de Alicante. Los agentes observaron circular un vehículo, tipo furgoneta, con signos evidentes de transportar un peso excesivo.

Abordo, identificaron a dos in-

dividuos y, durante la requisa, comprobaron que la zona de carga contenía gran cantidad de material de gimnasio en perfectas condiciones y sin signo de haber sido usado. Ante la sospecha del posible origen ilícito del material deportivo y observando igualmente ciertas deficiencias administrativas en el vehículo, los agentes procedieron a intervenir y retirar el furgón, junto con su contenido, de la vía pública. Los efectos intervenidos constituían material de gimnasio conformado por gran cantidad de discos olímpicos, pesas rusas, diversas mancuernas, barras olímpicas y bicicletas estáticas.

Una vez llevada a cabo esta primera intervención, tomó las riendas el grupo de investigación de la
Policía Nacional, afectos a la Comisaría de Distrito Centro de Alicante e iniciaron las comprobaciones para localizar la procedencia
de los efectos. El material procedía
del robo de un polideportivo en La
Nucia y la Policía considera que los
dos detenidos son los autores materiales de su sustracción. ■

INFORMACIÓN Martes, 17 de septiembre de 2024

L'Alacantí INF+ Local | 13

#### **El Campello**

## La crisis en el PSOE se alarga: Marín gana y Vaello impugna la asamblea ante Ferraz

La concejala y diputada provincial liderará a los socialistas tras un cónclave en el que el edil y portavoz municipal retira por sorpresa su lista en el último momento por «irregularidades en el proceso»

L. GIL LÓPEZ

La crisis interna en el PSOE de El Campello no parece tener fin, a tenor de lo sucedido en la asamblea celebrada este lunes por la noche. Los militantes estaban llamados a las urnas para elegir la nueva ejecutiva municipal y quién liderará el partido.

Lo han tenido fácil los 85 afiliados porque no había más que una candidatura, la de la concejala y diputada provincial Raquel Marín. Y es que su rival, el edil y portavoz municipal Vicent Vaello, que anunció el sábado que presentaba batalla y concurría a los comicios de la agrupación campellera, anunció por sorpresa en plena asamblea que retiraba su lista.

La cita comenzó a las seis de la tarde con la constitución de la asamblea y la elección de la mesa; a continuación se presentaron las candidaturas a la ejecutiva municipal, una que encabezaba Marín y otra que lideraba Vaello.

En ese momento, el edil anunció que retiraba su lista por «irregularidades en el proceso», de las que dejó constancia por escrito ante el presidente de la gestora, Alejandro Luengo. Y se marchó de la sede socialista.

La asamblea continuó con un goteo de militantes que acudieron a votar, hasta que se cerraron las urnas a las nueve de la noche. Para entonces, ya había vuelto Vaello, para escuchar el conteo de votos, 40, todos en la saca de la lista de Marín. Ningún voto en blanco.

Vaello aseguró a este medio que ha presentado impugnaciones ante el Comité provincial, autonómico y federal, esto es, en Ferraz. «105 folios con mis argumentos, es un proceso irregular, la gestora es arte y parte», indicó.

El edil afirmó que si el PSOE no le da la razón en sus recursos, acatará la decisión: «Me pondré a disposición del partido y daré un paso a un lado».

Mientras, la alegría se desataba en el interior de la sede con los resultados de la asamblea. Marín se dirigió a los presentes, pocos,

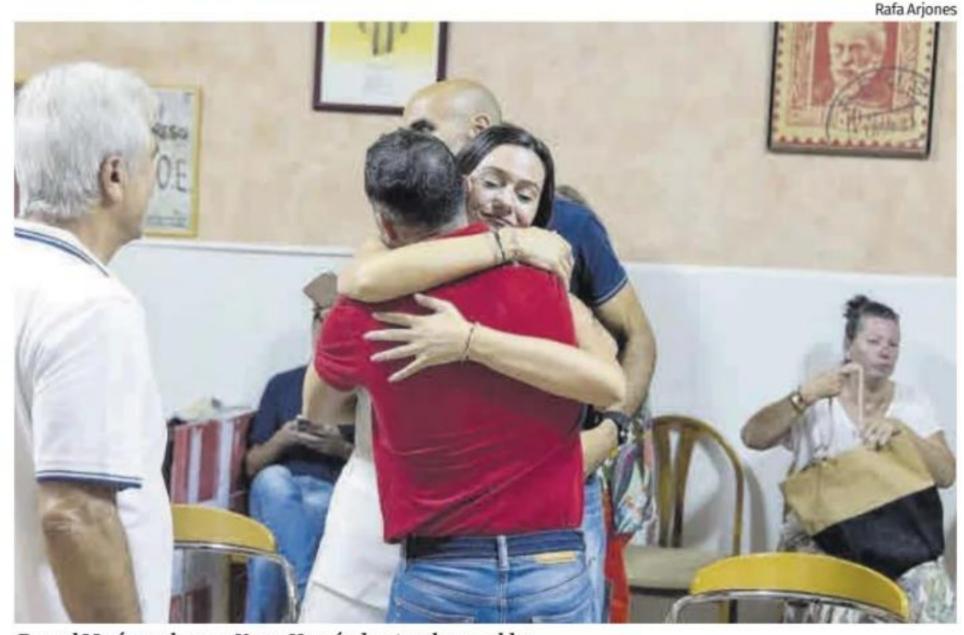

Raquel Marín se abraza a Yeray Hernández, tras la asamblea.



El presidente de la gestora recoge los votos y, a la derecha, Marín mira a Vaello.

para asegurar que quedaba un camino «largo» en el que la nueva ejecutiva va a trabajar «muy duro» para ganar las elecciones municipales de 2027.

Aplausos para Marín mientras Vaello solo acertó a decir «hasta luego», y se marchó. Ni felicitaciones a la vencedora, ni palabras de consenso para el perdedor.

El presidente de la gestora, por su parte, se mostró convencido de que la impugnación no tiene recorrido. «Ninguna preocupación, lo hemos hecho todo según marcan los estatutos», destacó Luengo en referencia a Vaello.

Así, la herida sigue abierta, con

un PSOE que se desangra desde hace años, con Vaello de indiscutible protagonista. Ha sido el cabeza de cartel en las dos últimas elecciones municipales, las de 2019 y 2023, ambas con resultado catastrófico para el partido del puño y la rosa: cuatro ediles en cada convocatoria. ■

#### La nueva ejecutiva

Secretaria general: Raquel Marin

Vicesecretario general: Yeray Hernández

Secretario de Organización: Pere Lluís Gomis

Secretaria de Administración: Pilar Balastegui

Secretaria de Política Municipal: María Ángeles Jiménez

Secretario de Estrategia, Acción Electoral y Formación: Vicente Blanes

les y Juventud: Lorena Lozano Secretario de Educación y

Secretaria de Políticas Socia-

Sanidad: Alejandro Cerviño Secretaria de Cultura y

Fiestas: María Reyes Soler

Secretaria de Turismo: Inmaculada Olivares

Secretario de Comercio y Deportes: Mario Vicente Alberola

Vocal: Sergio Cordero



#### REACCIONES

«Gracias a todos, queda un camino largo y vamos a trabajar muy duro para ganar las elecciones en 2027»

RAQUEL MARÍN CONCEJALA DEL PSOE Y NUEVA SECRETARIA GENERAL

«He presentado en Ferraz 105 folios con mis argumentos, es un proceso irregular, la gestora es arte y parte»

VICENT VAELLO EDIL DEL PSOE Y PORTAVOZ MUNICIPAL

Pilar Cortés



#### Sant Joan d'Alacant

El desfile de carrozas, uno de los eventos de más tirón de las fiestas del Cristo, cumple un siglo. Y por cómo disfrutaron los participantes y asistentes, hay espectáculo para muchos años

## Por cien años más de carrozas

L. GIL LÓPEZ

Magos, Campanilla y Peter Pan, El Grinch, granjeros, cabareteros, faraones... todo cabe en un desfile, más si se conmemoran los 100 años. El desfile de carrozas, uno de los eventos más esperados y antiguos de las Fiestas del Cristo de Sant Joan, celebra este año su centenario, y ayer lo hizo a lo grande.

El magno acontecimiento se abrió con una carroza que contó con la participación de representantes de todas las peñas, 22 este año, cada uno luciendo su camiseta y su pañuelo característicos.

La carroza especial estuvo acompañada por una banda de música compuesta por 60 personas, lo que añadió un toque solemne y espectacular al desfile. Uno de los momentos más emocionantes y visualmente impactantes de las fiestas, un cierre a lo grande.

A ella le siguieron el resto de carrozas de las peñas, empezando por El Tro y finalizando por Be del Poble. A continuación, las de fuera de concurso, como las de las hogueras, amas de casa, centro de mayores y casa de Andalucía.

Este año, además, por primera vez hay tres categorías de premios: infantil, adulta y mixta (con mezcla de edades), con tres premios para cada categoría y uno especial para la mejor de cualquier categoría.

Las temáticas fueron de lo más variada y original: también se vieron un barco fantasma, superhéroes, soldaditas de plomo y sus chicos de papel, un avión y sus tripulantes, el bosque animado o un laboratorio loco. Las calles del centro se llenaron de risas, diversión, color y música para poner fin a unas fiestas para el recuerdo. ■



Pilar Cortés



Dos momentos del desfile de carrozas celebrado anoche en Sant Joan.

INFORMACIÓN Martes, 17 de septiembre de 2024 Provincia INF+ Local | 15

#### J. A. RICO

Luz verde para la instalación de la primera gran planta solar en Villena. La Junta de Gobierno ha aprobado la concesión de licencia de construcción para la planta Argos, de 84 MW de potencia y promovida por las empresas Atitlan Helios, Awergy y Aurea Capital Partners. Y todo pese a que el proyecto fue recurrido por el Consistorio alertando de su impacto. Pero al disponer ya de todas las autorizaciones del Ministerio para la Transición Ecológica, se ha visto forzado a dar el permiso.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha anunciado este lunes que modificará el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para frenar los efectos del decreto del Consell que impone la implantación de plantas fotovoltaicas, ya que esta norma aprobada el pasado julio por la Generalitat facilita la implantación de estos complejos y limita mucho a los municipios para regular y oponerse a los mismos. Y Villena es, junto a Monforte del Cid, la «zona cero» de este boom fotovoltaico que ha alarmado en la provincia por el impacto paisajístico que supondrá para muchas zo-

El proyecto aprobado es el primero de los 17 grandes proyectos en tramitación en Villena que ve la luz. Diez de ellos en el entorno de Sierra Salinas, compartiendo infraestructuras de evacuación de energía. Argos, prevé más de 160.000 placas solares, que ocuparán 42 hectáreas dentro de una superficie total vallada de 192 hectáreas.

Con motivo de este permiso, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Francisco Iniesta (Verdes, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento prepara una modificación puntual del PGOU «como



El concejal de Urbanismo, con dos mapas con las 17 plantas proyectadas en Villena.

#### **Boom fotovoltaico**

## Villena aprueba la licencia para su primera megaplanta solar

La Junta de Gobierno se ve forzada a dar autorización para un complejo de 160.000 placas entre la localidad y Salinas

respuesta al Decreto 7/2024 que aligera las condiciones de implantación de los proyectos de plantas solares en el territorio municipal de Villena», ha señalado el Consistorio.

Para Iniesta, «con el decreto se ha puesto una alfombra roja a los proyectos de plantas solares y al Ayuntamiento un camino de piedras y obstáculos para ordenar nuestro propio territorio», resaltando que nuestra intención es lograr la «autonomía municipal a la hora de ordenar cuántas, dónde y cómo queremos las plantas solares en nuestro territorio, y solo nos cabe una modificación puntual del Plan General».

Esta es la respuesta al último decreto del Consell que, entre otras medidas, eliminaba la posibilidad de establecer una suspensión general de licencias de obras como había establecido el Ayuntamiento en el pleno de julio, dejando sin opciones a los municipios que habían optado por esta vía.

La intención del Ayuntamiento de Villena es recuperar la «autonomía municipal en la gestión del territorio», puesto que «a pesar de 
todos los informes y alegaciones 
que hemos presentado contra diferentes plantas solares, las administraciones con competencia 
-conselleria y ministerio - han ido 
autorizando casi todas. La modificación puntual del PGOU es la úni-

ca opción que nos queda, ahora que tenemos menos herramientas para gestionar las solicitudes de instalación de plantas solares».

Así, la Junta Local de Gobierno se ha visto forzada a aprobar este lunes la planta Argos, que tiene una potencia de 84 MW y que en su momento recibió informes contrarios por parte del Ayuntamiento y diferentes alegaciones. «Pero ante las autorizaciones que ha logrado de otras administraciones no nos queda otra que su aprobación.

#### El Ayuntamiento modificará el PGOU para frenar los huertos que facilita el nuevo decreto del Consell

Eso sí, estaremos muy atentos al cumplimiento escrupuloso de las exigencias y requisitos que tiene que cumplir en su desarrollo».

La previsión del concejal de Urbanismo es que, tal y como está la norma en vigor, puedan implantarse casi 15 proyectos en el término de Villena, «con las consecuencias que ello conlleva», especialmente en zonas limítrofes a Sierra Salinas o La Encina, que son las que mayor presión reciben. En su mayor parte proyectos de gran envergadura, que se sitúan muy cerca unos de otros, por lo que generarán además un efecto sumatorio que ayuntamientos, ecologistas y plataformas ciudadanas denuncian que no se ha tenido en cuenta.

#### Reunión

Iniesta ha señalado que a principios de octubre se mantendrá una reunión con los responsables de la Generalitat para conocer de primera mano los efectos y las posibilidades reales que los ayuntamientos tendrán tras la entrada en vigor del Decreto 7/2024. ■

#### INFORMACIÓN

#### Comercio

## Elda inicia el 24 de septiembre la venta de los Bono Consumo

La mitad saldrá a la venta online por la mañana y el resto por la tarde, incluyendo además dos días presenciales para los mayores

J. A. RICO

El próximo martes 24 de septiembre arranca la venta de los Bono Comercio de Elda. La concejal de Comercio y Mercados, Silvia Ibáñez, ha presentado este lunes la nueva campaña, que cuenta con la financiación de la Diputación y que tiene como objetivo impulsar el comercio, la hostelería y los servicios.

La edil, que ha estado acompaña por la presidenta de la Asociación de Empresarios de Elda (AE-DE), Rocío Vera, ha apuntado que «hemos trabajado junto a los colectivos del comercio para fijar las mejores fechas».

El Bono Consumo cuenta con un presupuesto de 580.409 euros en bonos, de los que cada empadronado podrá disponer de un máximo de 200 euros, de los cuales solo deberán abonar la mitad (100 euros). Silvia Ibáñez ha recordado que



La edil de Comercio y la presidenta de la asociación empresarial AEDE.

«esta campaña permitirá inyectar 1.160.818 euros en el tejido comercial de nuestra ciudad durante un periodo de tres semanas».

Una pequeña parte de los bonos (45.000 euros) se destinará a personas mayores de 65 años o afectadas por la brecha digital para que puedan adquirirlos de manera presencial en el Mercado Central los días 25 y 26 de septiembre. El 50% de los bonos se pondrá a la venta a partir de las 10.00 horas del martes 24 de septiembre, y el 50% restante a partir de las 15.00 horas y hasta el fin de existencias. ■ 16 | INF+ Local Provincia Martes, 17 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN





Betty Bustamante, íntima amiga de Camilo Sesto, en el nicho del artista este lunes. A la derecha, en el mausoleo al que la familia va a trasladar los restos del cantante próximamente.

#### ANUNCIO DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL TRANSFRONTERIZA EXTRAEUROPEA DE LA SOCIEDAD DAVID DREAM CAPITAL 4, S.L.U.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023de 28 de junio, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles ("RDLME"), se hace público que, el día 12 de agosto de 2024, el socio único de DAVID DREAM CAPITAL 4, S.L.U., esto es, el señor David DEVESA SIK, ha adoptado la decisión de trasladar el domicilio de DAVID DREAM CAPITAL 4, S.L.U., sito en Calle Jesús número 1, de Altea (03590), Alicante, España, al Principado de Andorra, al Edificio El Tarter número 25, Planta Baja, 1ª, de El Tarter, Canillo (AD100), de manera que, una vez devenga eficaz la transformación transfronteriza. DAVID DREAM CAPITAL 4, S.L.U., sin ser disuelta ni liquidada y conservando su personalidad jurídica, adoptará la forma jurídica de una sociedad de responsabilidad limitada andorrana, pasando a ser su denominación social DAVID DREAM CAPITAL 4, SLU.

Respecto de las medidas tomadas para el ejercicio de los derechos de los acreedores, trabajadores y socios, se ha depositado en el Registro Mercantil tanto el proyecto de transformación transfronteriza como los anuncios mencionados en los artículos 7 y 89 del RDLME advirtiendo de los derechos correspondientes. Se hace constar que la transformación transfronteriza no requiere de informe de un experto independiente en España. En consecuencia, conforme queda reflejado en el proyecto, no se ha elaborado un informe de experto independiente. Asimismo, debido a que DAVID DREAM CAPITAL 4, S.L.U., no tiene más trabajadores que los que formen parte del órgano de administración o de dirección, el órgano de administración no ha emitido un informe destinado a los trabajadores, con el contenido previsto en el apartado 5 del artículo 5

Conforme al artículo 10.1 del RDLME, se hace constar expresamente el derecho de los socios y acreedores (al no haber trabajadores más que los que formen parte del órgano de administración o de dirección) de obtener el texto integro del acuerdo adoptado y del balance presentado en el domicilio social. Igualmente se informa del derecho que tienen los acreedores de examinar en el domicilio social el acuerdo de transformación transfronteriza y el proyecto de transformación transfronteriza, así como de su derecho de obtener gratuitamente, si así lo solicitan, copias de dichos documentos.

Asimismo, se deja constancia del derecho de los acreedores de la Sociedad cuyo crédito hubiera nacido antes de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) del proyecto de transformación transfronteriza (o del acuerdo de transformación transfronteriza conforme al artículo 13.2 del RDLME, según el caso), a oponerse a la transformación transfronteriza mediante comunicación escrita dirigida al domicilio social actual de la Sociedad, en el plazo de tres (3) meses contados desde la fecha de publicación del último anuncio del provecto o del acuerdo de transformación (según el caso), en los términos previstos en el artículo 13 del RDLME.

En El Tarter, a 5 de septiembre del 2024, D. David DEVESA SIK, el Administrador Unico de la sociedad DAVID DREAM CAPITAL 4, S.L.U.

D. David DEVESA SIK, (Administrador

Unico)

#### CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAANUNCIO DE ACUERDO DE MODIFICACION **ESTRUCTURAL** TRANSFRONTERIZA SOCIEDAD FADESIK, S.L.U.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023de 28 de junio, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles ("RDLME"), se hace público que, el día 12 de agosto de 2024, el socio único de FADESIK S.L.U., esto es, el señor David DEVESA SIK ha adoptado la decisión de trasladar el domicilio de FADESIK, S.L.U., sito en la Avenida Montecarlo número 67, de Benidorm (03503), Alicante, España, al Principado de Andorra, al Edificio El Tarter número 25. Planta Baja, 18, de El Tarter, Canillo (AD100), de manera que, una vez devenga eficaz la transformación transfronteriza, FADESIK, S.L.U., sin ser disuelta ni liquidada y conservando su personalidad jurídica, adoptará la forma jurídica de una sociedad de responsabilidad limitada andorrana, pasando a ser su denominación social FADESIK, SLU.

Respecto de las medidas tomadas para el ejercicio de los derechos de los acreedores, trabajadores y socios, se ha depositado en el Registro Mercantil tanto el proyecto de transformación transfronteriza como los anuncios mencionados en los artículos 7 y 89 del RDLME advirtiendo de los derechos correspondientes. Se hace constar que la transformación transfronteriza no requiere de informe de un experto independiente en España. En consecuencia, conforme queda reflejado en el proyecto, no se ha elaborado un informe de experto independiente. Asimismo, debido a que FADESIK, S.L.U., no cuenta con trabajadores, el órgano de administración no ha emitido un informe destinado a los trabajadores, con el contenido previsto en el apartado 5 del artículo 5 del RDLME

Conforme al artículo 10.1 del RDLME, se hace constar expresamente el derecho de los socios y acreedores (al no haber trabajadores) de obtener el texto integro del acuerdo adoptado y del balance presentado en el domicilio social. Igualmente se informa del derecho que tienen los acreedores de examinar en el domicilio social el acuerdo de transformación transfronteriza y el proyecto de transformación transfronteriza, así como de su derecho de obtener gratuitamente, si así lo solicitan, copias de dichos documentos.

Asimismo, se deja constancia del derecho de los acreedores de la Sociedad cuyo crédito hubiera nacido antes de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) del proyecto de transformación transfronteriza (o del acuerdo de transformación transfronteriza conforme al artículo 13.2 del RDLME, según el caso), a oponerse a la transformación transfronteriza mediante comunicación escrita dirigida al domicilio social actual de la Sociedad, en el plazo de tres (3) meses contados desde la fecha de publicación del último anuncio del proyecto o del acuerdo de transformación (según el caso), en los términos previstos en el articulo 13 del RDLME.

En El Tarter, a 5 de septiembre del 2024, D. David DEVESA SIK, el Administrador Único de la sociedad FADESIK, S.L.U. D. David DEVESA SIK, (Administrador

#### AUSUR SERVICIOS DE LA AUTOPISTA, S.A.

Junta General Extraordinaria de la Sociedad, celebrada con carácter Universal el 17 de julio de 2024, acordó reducir el capital social de la sociedad, en la suma de 380.000,00 euros, mediante (1) la eliminación de la serie B compuesta por 110.000 acciones, de 0,25 euros de valor nominal cada una, y reembolso a sus titulares del valor nominal de las mismas, por importe total conjunto de 27.500€, y (2) la disminución del valor nominal de las 150.000 acciones de la serie A, que actualmente tienen un valor nominal de 2,75€ y que pasan a tener un valor nominal cada una de ellas de 0,4€ por acción, abonando a sus titulares una devolución de aportaciones por importe total conjunto de 352.500€.

La finalidad de la reducción de capital es la devolución del valor de las aportaciones a los accionistas por importe equivalente al de la reducción de capital social.

Que el anterior acuerdo adoptado se ejecutará una vez transcurrido el plazo par el ejercicio del derecho de oposición previsto en la Ley de Sociedades de Capital y no más tarde del 31 de diciembre de 2024.

Como consecuencia del anterior acuerdo adoptado se ha dado nueva redacción al artículo 5 de los estatutos sociales, que tendrá en lo sucesivo la siguiente redacción: "ARTICULO 5° Capital Social

El capital social se fija en la cifra de SESENTA MIL EUROS (60.000,00 euros), distribuido en CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) acciones, numeradas correlativamente de la 1 a la 150.000, ambos inclusive, de la misma clase, que confieren a sus títulares los mismos derechos políticos y económicos, de 0,4 euros de valor nominal cada una, integramente desembolsadas."

En Madrid a 3 de septiembre de 2024 La Secretaria del Consejo de Administración Dña. María Gálvez Fernández



#### ANUNCIO

En el BOP de Alicante, de fecha 16 de septiembre de 2024, aparece el edicto del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en Pleno de fecha 5/09/2022, sobre la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Alcantarillado, anunciándose la exposición pública del expediente, conforme al art.17.2 del R.D. Legislativo 2/2004, por espacio de treinta días, a fin de que cuantas personas tengan interés en el asunto, puedan examinar el expediente y aducir cuantas alegaciones estimen

> El Campello, 16 de septiembre de 2024 El Alcalde, Juan José Berenguer Alcobendas

#### Alcoy

Betty Bustamante, intima amiga del artista, y sobrinos de éste han visitado el cementerio este lunes para recordar al cantante en el día que habría cumplido 78 años, y cuyos restos aguardan su traslado a su nuevo mausoleo

## Con Camilo Sesto en el recuerdo desde Miami

J. A. RICO

Este lunes era el día fijado inicialmente para que los restos de Camilo Sesto emprendieran su viaje definitivo con su traslado al mausoleo levantado en el cementerio San Antonio Abad de Alcoy. El día del aniversario de su nacimiento. Pero la familia anunció la pasada semana que se aplazaba y que sería un acto de todas formas privado.

Apesar de ello, el cantante alcoyano ha recibido en el día de su cumpleaños una visita muy especial, la de su amiga Betty Bustamante, desde Miami, y de varios sobrinos del artista.

Bustamante, a la que se ha relacionado sentimentalmente con Sesto en algunas publicaciones, llegando incluso a anunciarse una boda que nunca se llegó a concretar, ha depositado varios ramos de flores en la tumba que actualmente comparte Camilo Sesto con sus padres. Y también ha visitado la que será su morada definitiva, un

panteón rodeado de un pequeño estanque que aparentemente está completamente terminado, y que está formado por dos estructuras romboidales que están comunicadas.

Juani Ruz

El artista alcoyano hubiera cumplido este lunes 78 años, y además el pasado domingo 8 de septiembre hicieron cinco años de su fallecimiento en Madrid por un fallo renal. Y Bustamante, a la que Sesto llamaba la «flor de Medellín», ha querido rendirle homenaje en tan señalada fecha.

Así, este lunes tenía que haber servido para dar un último adiós a Sesto con el traslado de sus cenizas al nuevo y singular mausoleo, levantado en una parcela cedida por el Ayuntamiento. Pero se desconoce cuándo será ese momento. Lo que sí que ha dejado claro su familia es que será un acto alejado de los focos, en la «más estricta intimidad».■

INFORMACIÓN Martes, 17 de septiembre de 2024 Provincia INF+ Local | 17







El concejal de Vox David Moreno, momento en el que el edil -de negro en la frontal del área-lanza un puñetazo al chaval y cómo quedó el agredido.

#### La Vila Joiosa

## Denuncian al líder de Vox por romperle la nariz a un menor en un partido amistoso

La familia se querella contra el edil de la formación de ultraderecha David Moreno por una agresión durante un encuentro de balonmano entre el equipo vilero y el Sant Joan

J. A. RICO

Una familia ha denunciado al portavoz de Vox en La Vila Joiosa, David Morena Narganes, por un delito de lesiones a un menor de 17 años durante un partido amistoso de balonmano entre los equipos senior Handbol La Vila Joiosa y el Handbol Sant Joan. Los hechos denunciados se registraron en la tarde noche del viernes 6 de septiembre en el pabellón vilero del IES La Malladeta, y el chaval sufrió una fractura de los huesos de la nariz por un puñetazo, tras un encontronazo durante un ataque del equipo local.

Según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso INFORMA-CIÓN, «en una de las jugadas, un jugador del equipo local con camiseta número 14, posteriormente identificado como el querellado -en el vídeo con camiseta negra-, agredió al menor de edad -camiseta roja- sin mediar por parte de éste provocación alguna, observándose en el vídeo del partido (el cual se aportará al juzgado en el momento en que se nos requiera) como inicialmente el denunciado lanza una patada para atrás intencionada contra la víctima, que no le

llega a impactar al separarse este, seguidamente lanza el brazo hacia atrás con ánimo igualmente de golpearle, que también es esquivado, y cuando es bloqueado en la jugada por parte del denunciante, le lanza un puñetazo directo al rostro que le impacta en la nariz, sin tener explicación, ni justificación en jugada alguna. Dicha agresión injustificada, le ha provocado al menor fractura de los huesos nasales (se aporta copia de los informes médicos)».

La denuncia se formalizó el pasado 9 de septiembre por parte de los padres del menor. Su progenitor, Toni Cortés, ha explicado a IN- FORMACIÓN que «no había pasado nada entre mi hijo y el otro jugador. Era el minuto 9 de la primera parte y llevaba dos minutos en la pista cuando le dio dos puñetazos. Esto pasó el viernes 6 de septiembre por la tarde noche y lo llevamos al hospital, dándonos cita para operarlo el siguiente lunes, porque tenía rotos los huesos de la nariz».

El padre afirma que «no entendemos nada. Yo bajé a la pista cuando lo agredió», pero sin llegar a las manos con el otro jugador. Y ha destacado que luego el supuesto agresor iba jactándose «de que había hecho 15 años de boxeo y que podría haberlo enviado antes al hospital». Y «también fue a buscar a mi hermano amenazándolo de muerte».

Cortés ha manifestado que «mi hijo está fastidiado. Tiene 17 años y el otro tiene 35. No ocurrió nada para que le rompiera la nariz. Aquí ha habido un exceso de violencia. Puede haber algún empujón y tal, pero no esto. Le dio dos puñetazos con la mano cerrada». Eso sí, el chaval afirma que va a seguir jugando al balonmano, que lo practica desde alevín.

#### El chaval de 17 años tuvo que ser intervenido en un hospital de la rotura de los huesos nasales

Por su parte David Moreno ha explicado a este periódico que desconocía la denuncia interpuesta por la familia y que el chaval había sufrido una fractura de los huesos de la nariz, por lo que lo primero que iba a hacer era hablar con su entrenador. El también concejal de La Vila Joiosa ha querido quitarle hierro al altercado, señalando que «no fue una tangana, sino un 'chance' entre dos jugadores, un enganchón».

El regidor vilero ha destacado que el chaval «iba a ser el primer expulsado, según nos explicó el árbitro, por golpearme en el brazo y en el pecho. Entonces yo, que estoy agarrado por otro jugador por detrás y recibo esos dos golpes, me revuelvo y le golpeo», por lo que «también me tiene que expulsar. Y después viene otro jugador del Sant Joan que me pega con los dos puños, a lo que yo no contesto».

Así, Moreno ha reiterado que él fue el primer agredido, y que el equipo visitante acabó con dos expulsados, por uno del equipo de La Vila Joiosa. Y al saber que ha sido denunciado estudiará qué medidas tomar, «ya que yo también tengo un golpe en el pecho». Del mismo modo ha negado que se jactara de haber practicado 15 años boxeo, algo que afirma no es cierto. Y ha señalado que «en balonmano puede haber algún agarrón subido de tono, con fuerza, pero no esto».

#### Cambio climático

## Benidorm inicia la creación de más zonas de sombra en los parques

J. A. RICO

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la concejalía de Parques y Jardines, ha comenzado ya a instalar más zonas de sombra en los parques infantiles de la ciudad y a ampliar algunas de las existentes. Todo para un mayor confort de los usuarios más pequeños y su bie-

nestar cuando hacen uso de estas instalaciones. Una actuación que fue anunciada a finales del pasado mes de agosto para mitigar con toldos la subida de temperaturas que provoca el calentamiento global.



Obras para la instalación de los toldos en un parque de Benidorm.

La instalación, aunque varía según los emplazamientos, consiste en unas columnas metálicas ancladas al suelo a las que van sujetas unas lonas con forma de vela encargadas de proyectar la sombra. ■ 18 | INF+ Local Provincia INFORMACIÓN

#### Cañada

# Juzgan a un hombre acusado de amenazar con armas de fuego a su mujer para tener relaciones

La Fiscalía y la acusación particular reclaman penas que suman más 18 años de prisión y la defensa sostiene que la denuncia es falsa

J. A. MARTÍNEZ

La Audiencia Provincial de Alicante sentó ayer en el banquillo a un hombre acusado de obligar a su esposa a mantener relaciones sexuales amenazándola con armas de fuego en el domicilio conyugal en Cañada. La víctima denunció que por las noches el procesado colocaba el arma debajo de la cama para como recordatorio de lo que podría ocurrirle en caso de que se negara. La Fiscalía le reclama penas que suman más de 18 años de cárcel por delitos continuos de amenazas, maltrato habitual y agresión sexual. El juicio, en el que el acusado ha negado los hechos y sostenido que se trataba de una denuncia falsa, ha quedado visto para sentencia. La vista se ha celebrado en la Sección de la Primera, que está especializada en las causas penales por violencia de géne-

La víctima denunció que los hechos ocurrieron prácticamente desde el principio de la convivencia. Según las acusaciones, el hombre se comportó de forma violenta con su pareja, propinándole golpes, puñetazos, empujones o patadas al tiempo que la atacaba psíquicamente, insultándola, humillándola y menospreciándola. Asimismo, de forma insistente y habitual, para doblegar su resistencia a mantener relaciones sexuales y, en concreto, determinadas prácticas, cogía alguna de las

La víctima sostiene que los insultos y las humillaciones fueron constantes durante varios años

La mujer aporta audios recopilados durante dos años con algunos comentarios del procesado

tres armas que tenía y las colocaba bajo la cama del dormitorio mientras le decía «ya sabes lo que hay debajo», siempre según el relato de la acusación pública. La mujer aseguró que otra de las expresiones intimidatorias para decir que tenía que tener relaciones con él era que «en esta casa se come, se bebe y se folla».

La mujer ratificó ante la Audiencia todos esos años de amenazas, en las que el procesado se habría dirigido hacia ella con frases denigrantes como «era una puta» y «no vales para nada». El testimonio tanto de la víctima, como de la hija han sido las principales pruebas en las que se ha basado la Fiscalía. Asimismo la víctima ha aportado un CD con varios audios sacados de su teléfono en el que se recopilaban algunas de esas expresiones vejatorias durante dos años, entre 2019 y 2021.

La víctima se encuentra personada como acusación particular, que ayer se adhirió al informe y las penas reclamadas por el Ministerio Público.

Por su parte, la defensa ha pedido la absolución insistiendo en la falta de pruebas. La defensa considera que se trata de una denuncia que se presentó porque ella quería divorciarse y él no. El acusado ha negado rotundamente el uso de armas para obligar a su exmujer a tener relaciones sexuales, aunque sí ha reconocido que había armas en la casa. Según las explicaciones se trataba de armas que su usaban para la caza y que llevaba años sin utilizar. Se encontraban guardadas



El juicio se ha celebrado en la Audiencia de Alicante.

en un altillo de difícil acceso, dado que eran un riesgo porque tenían hijos pequeños en la casa. De hecho su defensa esgrimió el acuerdo para la custodia del hijo de la pareja, que le daba un amplio régimen de visitas al padre. «Si realmente fuera un maltratador, no le hubiera dejado pasar tanto tiempo con él», argumentó. La letrada ha impugnado también los audios

aportados, alegando que no han sido cotejados por ningún juzgado y no existen garantías de que no se encuentren manipulados. La defensa incidió en el hecho de que la convivencia se había deteriorado tras muchos años de relación y señaló que la víctima era la que se encargaba de las cosas del banco y que manejaba el dinero, descartando que estuviera sometida.

#### **Nombramiento**

## El paso por Villena del candidato a vicepresidente del Supremo

La nueva presidenta del Alto Tribunal y del CGPJ propone para el cargo al magistrado de la Sala Tercera Dimitry Berberoff

J.A. MARTÍNEZ

El candidato a ser el próximo vicepresidente del Tribunal Supremo estuvo en un juzgado de Villena en sus primeros destinos. La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, trasladó ayer a los vocales de la institución su propuesta de que el magistrado de la Sala Tercera del alto tribunal Dimitry Berberoff Ayuda sea elegido vicepresidente de este órgano judicial. Un nombramiento con el que la presidenta pretende reforzar la dimensión europea del Tribunal Supremo, ya que fue letrado

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) entre 2007 y 2010 y miembro de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea (REDUE) del CGPJ

Berberoff posee, además, un profundo conocimiento del funcionamiento del alto tribunal, ya que fue director de su Gabinete Técnico entre 2014 y 2018 y desde



El magistrado Dimitry Berberoff.

2019 es miembro electo de su Sala Gobierno. El Pleno en el que se debatirá y votará la elección de vicepresidente del Tribunal Supremo se celebrará el próximo miércoles 25 de septiembre.

Nacido en 1969, se licenció en Derecho por la Universidad de Zaragoza en 1992 e ingresó en la Carrera Judicial en 1996. Sirvió en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villena y número 3 de Xátiva y, tras ser nombrado magistrado especialista del orden jurisdiccional contencioso-administrativo en 1999, se incorporó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde estuvo adscrito sucesivamente a las Secciones Segunda, Cuarta y Primera y fue miembro de la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

En 2014 fue nombrado director del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, cargo que desempeñó hasta su nombramiento como magistrado del alto tribunal cuatro años después. ■



Parte del equipo organizador de la European Researchers' Night-Nit de la Investigació 2024, junto a la vicerrectora de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica de la UA.

## La European Researchers' Night-Nit de la Investigació arranca este mes en la UA

El 27 de septiembre, docentes y estudiantes organizan 60 actividades en la UA, con sesiones matutinas para escolares y apertura al público general a partir de las 18 horas

R.E.



#### Universitat d'Alacant Universidad de Alicante

La Universidad de Alicante (UA) inicia el nuevo curso fiel a su cita con la European Researchers' Night-Nit de la Investigació, su mayor evento de divulgación de la ciencia liderado por el Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica. Con cerca de 60 actividades de todas las áreas de conocimiento, esta edición tendrá lugar el próximo viernes 27 de septiembre de 2024.

En esta ocasión, más de 700 personas entre personal investigador, estudiantes y personal de apoyo participan en esta gran feria de la ciencia que invita a toda la sociedad a disfrutar de experimentos, teatro, música, talleres, demostraciones científicas, exposiciones, observaciones científicas y multitud de juegos. Tras el éxito de acogida del año anterior, el campus de la UA vuelve a ofrecer en horario de mañana, de 11 a 14 horas, una programación para estudiantes de centros de secundaria y FP previa inscripción, y desde las 18 horas, el evento será de libre acceso con actividades para todos los públicos.

«Se trata de una edición muy enriquecida en la que se ha ampliado el número de acti-



Imagen de archivo de la European Researchers' Night-Nit de la Investigaciò 2023.

vidades que estamos seguros harán disfrutar a grandes y pequeños. Gracias a todo el personal investigador y servicios por sumaros a esta iniciativa que cada año gana en número de visitantes», señala María Jesús Pastor Llorca, la vicerrectora de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica de la

La más importante cita con la divulgación científica de la Universidad de Alicante contará con más de 45 estands colocados la zona central del campus, alrededor del Reloj de Sol de la Escuela Politécnica Superior, el Hangar, la Torre de Control y el edifico de Rectorado. Experimentos, talleres o juegos

sobre salud, óptica, humanidades, física, química, género, sociología, ingeniería, robótica, economía, derecho, astronomía, informática, matemáticas, filología, biología, geografía, ecología o arqueología son solo una pequeña muestra de todo lo que acogerá este espacio dedicado a acercar la ciencia de una manera práctica y lúdica. El detalle de las actividades puede consultarse en la web de UA Divulga: divulga.ua.es

#### Actividades fuera del campus

Más allá del campus de San Vicente del Raspeig, la Universidad de Alicante también ofrecerá en la Estación Científica Font Roja Natura UA-Alcoi un taller sobre rastreo de vertebrados para la conservación y educación ambiental, que incluye un taller de elaboración de huellas mediante moldes e identificación de rastros en laboratorio.

Por su parte, «Ciencia a oscuras en el MU-BIO: la otra cara de la biodiversidad», es la visita guiada que se llevará a cabo en el Museo de la Biodiversidad de la UA en Ibi y que incluye un taller divulgativo de observación de insectos.

Las actividades organizadas en la UA por el Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica, a través de UA Divulga, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I), cuentan con el apoyo de la Fundación para la Ciencia y Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

#### Science GTS

La European Researchers' Night-Nit de la Investigació 2024 de la Universidad de Alicante forma parte del proyecto «Science Goes To School» (Science GTS), evento asociado a la iniciativa «MSCA and Citizens» de la Unión Europea, financiada en el marco de las acciones Marie Skłodowska Curie con identificador de la convocatoria HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01. Science GTS cuenta con las universidades y las entidades más representativas de la investigación y la divulgación científica de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia. ■

20 | Publicidad Martes, 17 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

## FORO ENERGIA COMUNITAT VALENCIANA





Levante INFORMACIÓN Mediterráneo



Fundación Bancaja c/ General Tovar, nº3 València

Con la participación de:

Carlos Mazón, President de la Generalitat

























#### Educación

## Feijóo quiere exportar el modelo de Mazón de escuelas gratis de 0 a 3 años

El PP llevará este mes al Congreso una propuesta de conciliación que incorpora la gratuidad de las aulas infantiles y plantea que la medida la paguen al 50 % el Gobierno y las comunidades autónomas

**BORJA CAMPOY** 

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer en Alicante que su formación llevará a lo largo de septiembre al Congreso la gratuidad de las escuelas infantiles en una propuesta de ley de conciliación, exportando, de esta manera, el modelo que ha iniciado este curso el gobierno de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, que incluye la gratuidad en las aulas de o a 3 años. Esta propuesta de medida, según el dirigente popular, conllevará «una colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas», de forma que será financiada por cada uno al 50 %. Las palabras de Feijóo llegaron tras la visita a una escuela infantil en la capital de la provincia, en una cita en la que estuvo acompañado por el propio Mazón y por la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz.

Uno de los pilares de la propuesta que el PP llevará al Congreso este mes es la gratuidad de las escuelas infantiles de o a 3 años «a todas» las familias del país, como se ha implantado este curso en la Comunidad Valenciana para 72.000 plazas,

#### El presidente popular felicita al jefe del Consell por favorecer la conciliación con una «conquista social»

al igual que sucede en autonomías como Galicia o Castilla y León, entre otras. Feijóo subrayó que la conciliación es una de las bases del «nuevo Estado del bienestar en España» y añadió que, debido a que el Gobierno de Pedro Sánchez «está lamentablemente renunciado a legislar porque no tiene mayoría en el Congreso, el PP va a llevar la gratuidad de las escuelas infantiles en una nueva propuesta de conciliación».

El líder popular señaló que esta medida la están implementando hasta ahora los presidentes de su formación «con cargo al 100 % de sus presupuestos». Según los cálculos que difundió sobre su propuesta, el Estado aportaría 2.000 millo-



El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el jefe del Consell, Carlos Mazón, ayer en Alicante.

Ley de amnistía. Recursos

## Petición al Constitucional para que no se «censure» a las autonomías

Confianza en que no haya «censura» por parte del

B. CAMPOY

Tribunal Constitucional
(TC) en el «derecho legíti-

(TC) en el «derecho legítimo» de las comunidades autónomas contra la ley de amnistía. Esto es lo que

expresó en Alicante el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que recalcó el derecho que tienen las comunidades para presentar recursos de inconstitucionalidad frente a la citada ley y expresó su deseo de que estos interrogantes se aclaren «cuanto antes». Sobre la cuestión de que los recursos presentados por las comunidades están siendo analizados por una magistrada del TC, Feijóo señaló que ésta ha sido recusada por su partido político porque fue la directora general en la Moncloa cuando su entonces «jefe político era uno de quienes negoció la ley de amnistía». Para el dirigente popular «sería de una

arbitrariedad extraordinaria sólo comparable con la de la ley de amnistía que los gobiernos regionales no pudieran presentar un recurso de inconstitucionalidad».

Al margen de la ley de amnistía, en su intervención ante los medios sólo abordó otra cuestión, referida a lo que está sucediendo en Venezuela. En este sentido, el líder del PP confirmó que este martes se reunirá en el Congreso con el candidato venezolano Edmundo González. Sobre la situación de los dos españoles que han sido retenidos en Venezuela, acusados de formar parte de una supuesta operación para atentar contra Nicolás Maduro, lamentó que su partido sigue sin recibir «ninguna información» por parte del Gobierno. «No nos han informando de cuándo han sido detenidos, de qué se les acusa, de sus condiciones personales, dónde están retenidos y cuáles son las condiciones de habitabilidad del lugar

#### **Debate**

#### Elude hablar de la financiación

Uno de los puntos de interés que tenía la presencia de Feijóo en Alicante era el de conocer su postura en torno a la financiación autonómico, uno de los debates más candentes con los que ha arrancado el nuevo curso. El PP no dio opción a que abordara esta cuestión, ya que, tras la comparecencia en la que hizo su anuncio de educación, sólo se permitieron dos preguntas pactadas, sobre Venezuela y la amnistía.

nes de euros, por otros 2.000 millon es de las comunidades. Feijóo considera que este movimiento supondrá «un antes y un después en la libertady la gratuidad de las escuelas infantiles» y «un paso hacia la España formada y con conocimiento en la que creen la mayoría de los españoles». En esta línea, destacó que la Generalitat de Mazón ha dado «un paso que no tiene marcha atrás en la historia de la conciliación», a pesar de la infrafinaciación autonómica que «padece desde hace muchos años» y el déficit estructural provocado por el actual modelo.

El líder autonómico fue felicitado por su presidente nacional por haber logrado una «conquista social» para favorecer la conciliación, la igualdad de oportunidades y la educación, sin diferencias por el nivel de rentas de las familias, e hizo hincapié en que «los gobiernos del cambio están funcionado con realidades tangibles y decisiones meditadas con un alto coste pero que son una inversión a medio plazo». Feijóo insistió en que el de la Comunidad Valenciana ha sido hasta ahora el único gobierno autonómico que ha culminado la implantación «de una vez, en un solo curso» para «a partir de ahora tener asegurada la educación desde el primer instante hasta la universidad o posgrado».

22 | Política | Información | Información | Política | Política | Información | Política | Política



MATEO L. BELARTE

Las deducciones fiscales en IRPF introducidas por el Consell de Carlos Mazón de cara a este 2024 y que afectan ya a la declaración de la renta de 2023 recientemente finalizada han beneficiado a más de 400.000 valencianos de rentas medias y bajas, que se han ahorrado en total casi 52 millones de euros gracias a las ayudas incorporadas por la Generalitat para sufragar gastos en salud y en actividades deportivas.

Según datos de la Conselleria de Hacienda, en la Comunidad se han formalizado 536.608 declaraciones que se han acogido a estas bonificaciones fiscales: 288.002 por gastos sanitarios y 248.606 por gastos asociados al deporte. Ambas deducciones son acumulables, lo que ha permitido que más de 112.000 personas hayan podido aplicarse beneficios fiscales por ambos conceptos.

Al eliminar esas duplicidades, la cifra de contribuyentes que se han acogido a la iniciativa impulsada por Mazón se queda en 424.603 personas. La Generalitat estimó, cuando anunció las nuevas deducciones hace prácticamente un año, que se dirigían a un universo de 2,1 millones de valencianos y generarían un ahorro de hasta 180 millones.

Fuentes del Consell justifican el

**Fiscalidad** 

# Más de 400.000 habitantes de la Comunidad se acogen a las deducciones de Mazón

Las rebajas en IRPF ahorran 52 millones a casi 290.0000 ciudadanos de rentas medias y bajas por gastos en salud y a otros 250.000 por las de deporte, mientras 112.000 compatibilizan desgravaciones

diferencial entre las previsiones iniciales y el impacto final, más limitado, en que al ser el primer año de aplicación, buena parte de posibles beneficiarios podrían no ser conocedores de estas deducciones o no haber podido presentar el recibo necesario. Con todo, se mostraban satisfechos con el alcance y, sobre todo, por el hecho de que se concentren en las rentas medias y bajas.

Estas medidas se han diseñado parabeneficiar a declaraciones individuales de hasta 32.000 euros anuales y, en el caso de las conjuntas, de hasta 48.000 euros.

Con el debate fiscal volviendo a coger peso por su relación con la financiación autonómica, el Ejecutivo valenciano exhibe que estas deducciones se han dirigido a los sectores menos favorecidos de la población. El Consell trata de cerrar así el paso al argumentario que viene desplegando el Gobierno central, que acusa a los territorios en manos del PP de reclamar más fondos al Estado toda vez que «perdona» ingresos «a los que

Merino destaca el «amplísimo impacto social» de la medida, dirigida a rentas de hasta 32.000 euros más tienen».

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, destaca en ese sentido que las rebajas en la renta han llegado a un «amplísimo» segmento de la sociedad valenciana con rentas «medias y bajas».

«A diferencia de otras deducciones en vigor, las nuevas deducciones han tenido un amplísimo impacto social al compensar gastos de tratamientos sanitarios no cubiertos por el Sistema Nacional de Salud pero muy habituales como los de traumatología, podología o fisioterapia», celebra la titular de Hacienda. Merino, además, aprovecha las cifras para defender que ese «ahorro di-

#### **Cortes**

#### Baldoví defenderá el legado del Botànic

El síndic de Compromís en las Cortes, Joan Baldoví, centrará su intervención en el Debate de Política General que arranca mañana en señalar al presidente, Carlos Mazón, «todo lo que ha hecho mal» en su primer año de gobierno, que inició junto a Vox y ostenta desde hace meses en solitario y en minoría. Baldoví avanzó ayer que describirá cómo ha sido el primer año de Mazón y lo comparará con el anterior ejecutivo del Botànic que compartían PSPV y Compromís. «Las comparaciones van a ser odiosas», avanzó.

recto» en la población tendrá un efecto «muy positivo» en la actividad económica.

El ahorro estimado por Hacienda de las ayudas a la salud alcanza los 28,93 millones de euros, a una media de 100 euros por declaración, mientras las deportivas llegan a los 22,86 millones, con 92 euros de media por declaración. INFORMACIÓN Martes, 17 de septiembre de 2024

#### **Debate territorial**

## El Consell pagará por la deuda en tres años lo mismo que en la última década

La Generalitat, que recela de la quita que ofrece el Gobierno, debe pagar 4.500 millones en intereses hasta 2027, lo mismo que desde 2015 por el alza de tipos

MATEO L. BELARTE

La deuda pública es la gran losa de la Comunidad Valenciana y la mayor amenaza a su autonomía financiera. A cierre de 2023 rozaba los 58.000 millones de euros, un 42,2 % del PIB. Ninguna otra comunidad debe tanto en relación a su riqueza y solo Cataluña la supera en volumen absoluto. Según los expertos, casi el 80 % de ese pasivo tiene su origen en los modelos de financiación autonómica, que vienen maltratando sistemáticamente a la Generalitat con sus criterios de reparto. Recibe menos de lo que le corresponde y, por tanto, debe recurrir a préstamos del Estado (precisamente su nivel de deuda le impide financiarse en los mercados) para poder sufragar sus servicios públicos fundamentales al mismo nivel que el resto de territorios. Algunos como La Rioja ingresan casi 900 euros más por habitante al año.

Este agujero supone una hipoteca a futuro (cada valenciano debe casi 11.000 euros), pero no sólo eso. Registrar estos niveles de pasivo conlleva además una penalización adicional para las arcas públicas en forma de intereses. Solo en los últimos diez años, los diferentes gobiernos valencianos han abonado casi 4.500 millones de euros por este concepto. Un doble castigo que además va a ir a peor, ya que el viento de cola de los tipos bajos, del que se beneficiaba la Generalitat, se ha acabado.

Un informe reciente de Fedea constata que el calendario de pagos de los intereses de la deuda se 
va a empinar de forma abrupta 
para el Consell de Carlos Mazón, 
que en los próximos tres ejercicios 
va a tener que destinar los mismos recursos a costear la deuda 
que en la última década, unos 
4.500 millones. Por años, el próxi-

#### El PP de Mazón ha roto el consenso sobre la condonación y prioriza la reforma y el fondo de nivelación

mo serán 1.172 millones; en 2026, 1.486 millones y en 2027, 1.893 millones.

La pendiente comenzó a inclinarse ya este año con un aumento de casi el 120 %. De los 406 millones presupuestados en las últimas cuentas del Botànic (2023) a los 923 millones de 2024. Además, en los últimos presupuestos valencianos se destinaron otros 7.000 millones a sufragar la propia deuda. En total, casi 8.000 millones, más que lo destinado a Educación y casi lo mismo que a Sanidad.

Los datos toman más impor-

tancia si cabe en el contexto actual, en el que el Gobierno ha puesto encima de la mesa de los gobiernos autonómicos condonaciones parciales de deuda. Esta medida está recogida entre las reivindicaciones de la plataforma por la financiación, donde se integran las principales fuerzas políticas y los agentes sociales de la Comunidad, pero el PP de Mazón se ha ido alejando de esta petición.

El Ejecutivo de Mazón habló de «compensación» desde el primer momento, evitando asumir los términos del Gobierno. Ahora, con las bilaterales con Pedro Sánchez activadas, Génova quiere integrar el asunto en la reforma de la financiación para evitar batallas internas entre barones de territorios en situaciones muy diferentes.

El PPCV explicitó su nueva postura, negro sobre blanco, con sus enmiendas a la ley de 'Tracte Just' de Compromís, de donde eliminó esta reclamación, una de las tres patas sobre las que descansaba hasta ahora el consenso autonómico: reforma del sistema, fondo de nivelación y quita de la deuda.

Además de la desconfianza hacia Sánchez, Mazón — que prioriza el fondo de nivelación — alega que sin un nuevo modelo de reparto la condonación quedaría en un parche y la Generalitat volvería a generar más deuda para paliar esa falta de recursos. ■

1893

#### Financiación autonómica

### Sumar asume las exigencias de Compromís para los presupuestos

Díaz negociará con el PSOE incluir un fondo de nivelación y llevar a cabo una quita de la deuda



Yolanda Díaz preside la reunión con miembros de Sumar, ayer.

D.A.SAN JOSÉ/ANA CABANILLAS

Sumar llevará a la mesa de negociación con el PSOE para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2025 las exigencias de Compromís sobre financiación. Así, en el listado de medidas que los de Yolanda Díaz propondrán a los socialistas para confeccionar las cuentas como una prestación universal para crianza o un impuesto para grandes herencias estará también el impulso de un fondo de nivelación para aquellas autonomías infrafinanciadas -como es el caso de la valenciana, a quien se cita expresamente — y la quita de la deuda.

Los valencianistas habían fijado estos dos aspectos en lo relativo al sistema de financiación (a sabiendas de los plazos que conlleva su reforma) como puntos centrales para que sus dos diputados (tres si se incluye a Nahuel González, de EU) puedan dar su apoyo a unos presupuestos cuya aprobación no está ni mucho menos garantizada. Y, de momento, tras la presentación de ayer, han logrado superar el primer nivel.

En el documento presentado ayer por Sumar se señala que el Gobierno «impulsará de forma inmediata la reforma y actualización del sistema de financiación autonómica», pero «mientras no se produzca, los Presupuestos Generales del Estado garantizarán a las comunidades infrafinanciadas, como el País Valenciano o Andalucía la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado», sin especificar una cifra concreta.

Tras esta primera pantalla, falta ver si esta petición se traslada al proyecto financiero que deberá salir del Consejo de Ministros a final de mes. De momento, Sumar pone en un brete a la parte socialista del Gobierno central—encargada a su vez del Ministerio de Hacienda— que ha rehuido de comprometerse con la inclusión de este fondo que también ha reclamado el PP tras la cumbre de sus barones de hace dos semanas en Madrid.

A ello se añade la petición de «reestructurar» la deuda autonómica. Para ello, la vicepresidenta y ministra de Trabajo especificó que se encargará un informe a la Airef para que en seis meses señale «los déficits de financiación que han soportado las comunidades autónomas» desde la
entrada en vigor del modelo de
financiación de 2001. Esta propuesta sería más amplia que la
que en inicio maneja Hacienda
que quedaría concernida a la crisis entre 2011 y 2017.

#### Frenar los megacruceros

Las cuestiones relativas a la financiación no son los únicos puntos sobre los que Compromís ha ejercido presión dentro del espacio político para que se incorporen a la negociación de las cuentas. A estas se añade la petición de un fondo especial para la cerámica, una regulación para frenar los megacruceros o la mejora de la inversión en Cercanías.

Asimismo, tangencialmente afecta la advertencia de Díaz de negar ayudas a las autonomías que no limiten los alquileres y la petición de prohibir la compra de viviendas en zonas tensionadas si no son para vivir. ■

### Pagos de intereses por la deuda pública valenciana. En millones de euros.

EL CALENDARIO DE PAGOS SE EMPINA

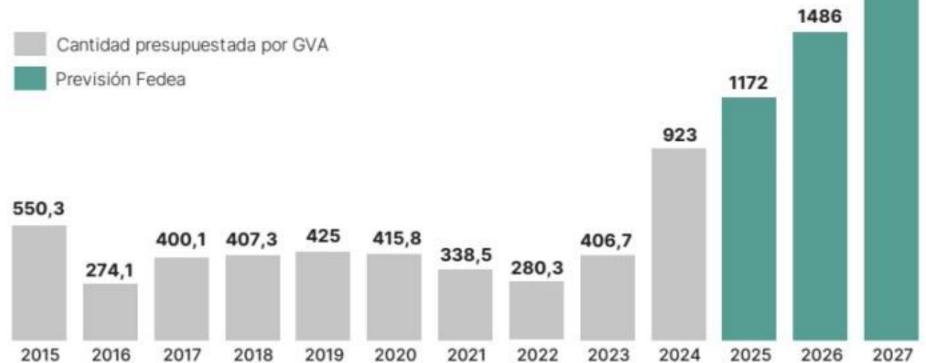

Fuente: Elaboración propia INFORMACIÓN

24 | Política Martes, 17 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

#### Movimiento socialista

## Intento fallido de Franco de aupar a un afín para «dinamizar» al PSOE de Alicante

La dirección controlada por el exsenador se ve obligada a aplazar la propuesta para elevar a Francisco Fenollar en la Ejecutiva ante la falta de acuerdo con las otras familias

**BORJA CAMPOY** 

El PSOE de Alicante retomó este lunes las reuniones de su ejecutiva
para preparar el nuevo curso con
un pinchazo de Ángel Franco. El
veterano dirigente, que lleva décadas moviendo los hilos de los socialistas alicantinos, pretende elevar a uno de sus afines dentro de la
dirección para que goce de más poder en la formación del puño y la
rosa, el que fuera alcalde de Alcoleja Francisco Fenollar, bajo el pretexto de que el partido necesita una
figura que «dinamice» su alicaída
actividad en Alicante.

Franco no cuenta en esta decisión, por ahora unilateral, con el
resto de las familias socialistas, representadas en las figuras de Eva
Montesinos o María José Adsuar, y
así se lo hicieron sentir este lunes.
El secretario local, Miguel Millana,
uno de los hombres del exsenador,
se vio obligado a retirar la resolución incluida en el orden del día con
la que se pretendía aupar a Fenollar
y posponerla unos días en busca de
un consenso que ahora mismo no
existe en la cúpula local socialista.

La propuesta de Franco de momento se ha quedado encima de la mesa, ya que no contaba con el apoyo de la mayoría de la ejecutiva en la que muchos aseguraban que



Francisco Fenollar, Miguel Millana y José Soriano, ayer, presiden la reunión de la ejecutiva del PSOE alicantino.

no eran conocedores del movimiento que pretendía llevar a cabo el veterano dirigente. Su hoja de rota pasa por promocionar a Fenollar para que, en primera instancia, empiece ejerciendo las funciones de una especie de secretario de Organización, consciente de que los cambios en las filas en PSOE van a ir cayendo en cascada tras la celebración del Congreso Federal, que Pedro Sánchez ha convocado para finales del próximo mes de noviembre en Sevilla. Según el calendario socialista, las asambleas locales se deberán celebrar en el primer semestre del próximo año y un escenario que baraja Franco es que Fenollar sea el próximo secretario general del PSOE alicantino, tomando el relevo de Millana.

La intención de que el exalcalde de Alcoleja haga las veces de secretario de Organización, sin serlo, se debe, entre otras cuestiones, a que la persona que desempeña en la actualidad esas funciones, Pedro Ródenas, ha tenido en los últimos meses un distanciamiento con Franco, pese a que siempre había sido uno de sus hombres de confianza. En la ejecutiva que se celebró en la tarde de este lunes se afirmó que Ródenas está de baja, lo que, para muchos, viene a confirmar que su relación con el exsenador no atraviesa por su mejor momento. Desde el sector que encabeza Montesinos se ha reclamado que mientras Ródenas esté ausente sus funciones sean asumidas por el secretario de Organización comarcal. Antes de que esto se pueda llevar a cabo, la primera decisión que tomó Franco en la ejecutiva celebrada este lunes es que su apuesta, Fenollar, se sentara en el puesto que ocupa habitualmente Ródenas. Es decir, en la mesa que dirige la reunión, en la que compartió asiento con Millana y con el presidente del PSOE de Alicante, José Soriano.

#### Medio centenar

El hecho de que Franco haya tomado la decisión de aupar al exalcalde de Alcoleja de forma unilateral ha generado malestar en el grueso de la ejecutiva socialista, formada por medio centenar de personas, ya que se considera que una decisión

#### El veterano dirigente busca que el exalcalde de Alcoleja ejerza como «número tres» sin cargo oficial

así debería contar con un respaldo mucho mayor. La falta de apoyo ha obligado a tener que aplazar la resolución, dentro de un partido que sufre divisiones internas desde hace décadas y que a principios de julio protagonizó otro sonado enfrentamiento entre sus miembros, con la portavoz municipal, Ana Barceló, pidiendo la dimisión de Millana, tras recibir duras críticas del dirigente local, y la dirección autonómica de Diana Morant posicionándose a favor de Franco.

Barceló, por cierto, volvió a acudir este lunes a la ejecutiva del PSOE, una reunión en la que se sentó al lado de Montesinos. Ambas han intentado en los últimos tiempos unir fuerzas para buscar una alternativa de futuro al exsenador.

#### Cónclave socialista

### El PSPV llevará 115 delegados al congreso federal de Sevilla

La valenciana será la segunda federación con más representantes en la cita, donde defenderá una financiación que garantice la igualdad

R. C. V.

El PSPV llevará al Congreso Federal del PSOE que arranca el próximo 29 de noviembre en Sevilla a la segunda delegación más numerosa, con 115 representantes. Según la última revisión del censo, un total de 1.099 delegados están llamados a participar en el cónclave, el órgano máximo de decisión del partido, y podrán votar la Comisión Ejecutiva que proponga el secretario general, así como los temas a debate en las diferentes ponencias. La federación más numerosa será Andalucía con 268 delegados, seguida de la Comunidad Valenciana (115) y de la Comunidad de Madrid (89), según fuentes de la Ejecutiva del PSOE.

El PSPV de Diana Morant, según avanzó la propia ministra este fin de semana en l'Alfàs del Pi, peleará en el Congreso por un nuevo sistema de financiación autonómica



Pedro Sánchez, a su llegada a la interparlamentaria de ayer.

que «garantice la igualdad entre españoles» y que «avance hacia un modelo federal de país».

Los socialistas valencianos han

sido de las pocas federaciones que han respaldado la «singularidad» fiscal a Cataluña por ser una oportunidad para la C. Valenciana.■

Verano de 2017. La pandemia aún no estaba en el horizonte. El Real Madrid acababa de ganar la Liga. Faltaba menos de un año para que Sánchez descabalgara a Rajoy. Y ya se intuía que lo del procés podía acabar como el rosario de la aurora: por el órdago que decidió lanzar el independentismo a todo un Estado, ignorando además a la mitad de los catalanes, y por la feroz respuesta en forma de porrazos el 1 de octubre, más las posteriores condenas de prisión. El fracaso de la política fue clamoroso por la pasividad de unos y el atrevimiento de otros. Aunque aquí, como en casi todo, no cabe la equidistancia. Si consideramos la ley como única alternativa a la selva, construir un proyecto ignorando esa ley es empezar la casa por el tejado y tener muchos números para que se derrumbe el edificio. Por eso, la independencia de Catalunya, que entonces ya se antojaba muy complicada, aparece hoy como una qui-

mera. ¿Aspiración legítima? Pues claro,

## Que tinguem sort

Le tengo tanto cariño y tanto respeto a Lluís Llach que me cuesta cabrearme con él. Sólo le preguntaría quién y cómo pone los límites para poder saltarse una ley



pero no a las bravas.

En aquel verano de alto voltaje, una cena entre amigos o familiares podía convertirse en un campo de minas. Y fue en una de esas reuniones donde alguien defendió lo de saltarse las leyes, invocando el ejemplo de Rosa Parks, aquella activista negra que provocó un terremoto en Alabama, y en todo Estados Unidos, al negarse a ceder su asiento del autobús a un blanco. Vulnerando una ley que estaba en vigor, evidentemente. Pero es que la asimilación de una norma racista en la Norteamérica de los años 50 con las leyes de una democracia del siglo XXI, por imperfecta que resulte, me pareció demasiado ofensiva como para ignorarla. Así que abandoné la conversación. Me he acordado de esa cena por alguna entrevista que Lluís Llach ha concedido con motivo de la Diada, donde ha insistido en esa misma comparación. Le tengo tanto cariño y tanto respeto que me cuesta cabrearme con él. Sólo le preguntaría quién y cómo pone los límites para poder saltarse una ley. Y le recordaría que las comparaciones, además de odiosas –y peligrosas – pueden ser ridículas. Aunque, por encima de todo, estaré siempre con su mensaje: «Que tinguem sort». .

Carles Francino es periodista

## No se puede ir al Tour sin bici

Sin mayoría social (faltaron los votos que le hubieran asegurado gobernar en solitario) ni mayoría parlamentaria (al ser circunstancial e irse evaporando, se ha quedado sin artillería para cumplir sus promesas), el presidente del Ejecutivo no renuncia a seguir gobernando, convocando elecciones.

En reunión grave del partido – fuente de legitimidad – produjo estupor su declaración de intenciones: «Vamos a gobernar con o sin apoyo del poder legislativo, que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo».

Los crédulos — con intereses materiales tangibles — no aflojaron el frenesí aunque, con el regocijo, quisieran disimular que no han sido consultados sobre los indultos a los sediciosos, la reforma del Código Penal, ni la Ley de Amnistía.

Tampoco sobre el Concierto – pago del segundo rescate, para sacar a Cataluña del régimen común de financiación de las comunidades autónomas – ataviado de financiación singular y cocinado de manera encubierta, al margen del parlamento.

En un mar de escepticismo, los socios de coalición ven inviable gobernar sin presupuestos y sin mayoría parlamentaria. Y el avispado de guardia no ha tardado en echar mano de un símil deportivo —«el Tour y la bici»— para visualizar la anemia parlamentaria.

A caballo entre la perplejidad desmoralizada y el estupor melancólico, resulta fundado echar un vistazo al trasfondo de las cosas y preguntarse qué es lo que ha querido decir: ¿bloquear la Cámara Baja, como ha tanteado con la Alta? o ¿renunciar a presentar proyectos de ley, recurriendo a los socorridos decretos, al no contar con los votos necesarios?

A fin de cuentas ¿se puede gobernar sin el apoyo del Legislativo, del que deriva la legitimidad democrática del Ejecutivo (Maurice Duverger)? Él sabe que sí y esa es la incógnita de una ecuación imposible.



La gravedad del desahogo —se puede gobernar sin mayoría parlamentaria, o sea, sin presupuestos, sin leyes, sin el control de las Cámaras, el poder legislativo soy yo—fulmina la letra y el espíritu constitucional que consagra, como depositarios de la soberanía nacional, a las Cortes (Congreso y Senado).

Como si improvisara sobre la marcha, el audaz volatinero estaría amagando, habida cuenta de que lo que más le interesa son los tiempos, también los del Supremo y el Constitucional.

El prófugo sucesivo no ha sido amnistiado porque la Sala Penal del TS ha excluido del «perdón político» el delito de malversación. Admitida a trámite la cuestión de inconstitucionalidad, el TC la resolverá en primer lugar. Seis meses de tramitación y sentencia alrededor del verano. Con aviso a impacientes, los 16 recursos a la ley de amnistía vendrán después.

De ahí que la amenaza latente del independentismo – retirar los apoyos que permitieron la investidura y pueden abortar la legislatura – se haya hecho visible. No se ha quedado atrás el golpe existencial, con olor a venganza del Ejecutivo: si retiras el apoyo, no hay amnistía.

Con pericia asombrosa da por perdidos en la presente legislatura los 7 votos de esa facción independentista y embrisca al tribunal de garantías para demorar la amnistía. En ese contexto puede enmarcarse la advertencia a los suyos: gobernar «con o sin» el poder legislativo.

Con lógica visceral, algo que le obsesiona y persigue con denuedo es que no haya alternancia política. Nadie ha acumulado tanto poder sin haber ganado ninguna elección general y lleva seis años alardeando de tener una mayoría suficiente.

En casi medio siglo de democracia, no hay registro de una actuación con semejante desgaire —discursos sobre uno mismo, todo un recital de excelencias — a los contrapesos que sustentan la convivencia. Qué no habría hecho de haber tenido mayoría absoluta.

Inmersa en sus ansiedades, la sociedad española menos condescendiente, la que no ha bajado los brazos, se pregunta ¿cómo es posible que tantos contrasentidos (Estado de Derecho, funcionamiento de las instituciones, cohesión territorial, moral colectiva) no tengan respuesta en las umas?

Los partidos dinásticos se pisan los talones y los sondeos reflejan algo parecido a un empate técnico, al que se llega por esa fórmula infalible de la división: infiemos telúricos de la extrema derecha, buenos y malos, progresistas y conservadores.

Partiendo de la base de que la política no es espacio de confort indulgente, sino campo de batalla, la alternativa—sobre—el—papel lleva siete años sin convocar un congreso en el que se debatan estrategias, alianzas o balances de resultados, anomalía táctica que la ciudadanía lleva con la ligereza que dispensa el hartazgo.

¿Cómo es posible que siga sin adecuar el discurso a la gravedad de la situación y, de paso, sin visualizar la tripulación con la que saltar el muro y acometer el cambio, sin por ello pregonarlo a destiempo?

Sin el lamentable silencio y evanescencia intelectual de las élites, nada de lo que se está haciendo sería posible. Si ante el primer delirio – los indultos ilegales – el Estado de Derecho se hubiera plantado, no se habría llegado a la actual situación. Cerrar un grifo a tiempo puede prevenir el peligro de una inundación descontrolada.

Esa resignación para aceptar lo que se considera inevitable, «la moción de censura es tan imprescindible como imposible», equivale a que la matemática parlamentaria convirtiera a un rival áspero y escaso de escrúpulos, en alguien inmunizado a todo tipo de vicisitudes.

El día que perdió las elecciones (17 diputados menos que su contrincante) dijo: «Somos más». Ahora «son menos» y dice: da igual, «Avanzamos», sin mayoría en el Congreso y en el Senado, contra los estorbos.

El impostado chasco del procés podría apresurar la presentación, a las próximas elecciones generales, del pacificador de Cataluña y ejecutor del independentismo.

A pesar del fecundo poder territorial, la oposición – obligada a estar a la altura de las circunstancias – transmite la falsa impresión de adolecer de atributos para facilitar una alternativa, contentarse con aplausos fócidos y mostrarse invariablemente disgustada.

La lejanía de la mayoría social, que precisa, aumenta cuando no acaba de decidir, sin complejos ni temor, sobre necesidades existenciales: inmigración, defensa, fortalecimiento del Estado, separación de poderes...

Esto no resulta sencillo en un sistema, poblado de mediocridades sin especial talento para la cosa pública, en el que un tribunal se atribuye funciones que no tiene y un conductor que no gana las elecciones hace concesiones —que no llevaba en su programa electoral— cuando había dicho que no las haría nunca.

Sin el diseño de una estrategia ganadora, la mansedumbre infinita en la que se mueven las nubes (Pla), podría llevar a pensar que este viento —que sopla con aire pasajero— es duradero.

Iremos viendo...■

26 Voces y Miradas

Martes, 17 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

Cada vez que vuelvo a la Universidad de Alicante tengo una sensación de bienestar inmejorable, es inevitable, me da paz. Vuelvo a casa. Y si en el famoso anuncio de los turrones era por Navidad cuando se volvía al hogar, en este caso es con la inauguración del curso académico, fecha ineludible para mí todos los años, cuando regreso.

Este año era especialmente importante estar allí por el atraco a mano armada que es posible que vayamos a sufrir la ciudadanía alicantina y la comunidad universitaria de la UA, una vez más, porque la historia se repite, por parte del gobierno de derechas, en el intento de eliminar la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante.

Este año en el acto hubo una altísima representación académica, política y social para mostrar solidaridad ante el atropello, nunca antes visto, que puede sufrir la universidad pública de la «millor terrera del món» a través de su universidad.

La inauguración estuvo capitaneada por nuestra rectora magnifica, Amparo Navarro Fauré, y fue tal la relevancia que tiene esta jugada política injustificada a nivel académico, que este acto estuvo presidido ni más ni menos que por la ministra de Universidades y Ciencia, Diana Morant, por ende, secretaria general del PSPV PSOE.

Fue un acto reivindicativo, incontestable y acogedor donde al mismo tiempo

### P.A.Z



ESPEJO LAURA SOLER AZORÍN

quedó patente la fuerza indiscutible de nuestra institución académica.

Cuando estaba en el acto recordaba muchísimos años atrás cuando yo era estudiante y acudí como parte del Claustro Universitario del que formaba parte a la inauguración del curso académico de entonces. Concretamente corría el año 2001, cuando era rector mi apreciado Salvador

La inauguración del curso en la UA fue un acto reivindicativo, incontestable y acogedor donde quedó patente la fuerza de la institución académica Ordóñez y volvía Zaplana a desembarcar en la Universidad Alicante, años después del desaguisado de la eliminación de la Facultad de medicina en la UA.

Las organizaciones estudiantiles progresistas de la época, Campus Jove y Universitarios Progresistas, allí presentes, fueron quienes realizaron unas pancartas que fueron las verdaderas protagonistas del día. En ellas, se podía leer «Zaplana, aprende; la universidad no se vende».

Además, el movimiento estudiantil progresista, entre quienes por supuesto me encontraba, llevábamos puestas unas camisetas con unas siglas bien grandes donde se podía leer «P.A.Z», pero no en referencia a momentos de serenidad, sino a las siglas de Plataforma Anti Zaplana creada para protestar por los recortes o la absorción por parte de la privada de plazas y/o recursos, ¿os suena? Como diría un

cantante de su misma cuerda ideológica en una conocida melodía «la vida sigue igual».

Realmente, si no fuera por el Consell en cuestión, cuyos dirigentes han cambiado, podríamos dar un salto en el tiempo y revivir todo aquello nada menos que 23 años más tarde, estando una servidora ya no como estudiante de esa institución que tanto me ha dado, sino como una representante política de la ciudad de Alicante del PSPV en las Cortes Valencianas.

Mi ciudad, siempre malograda cuando los gobiernos de derecha nos asedian, ha pasado de tener un presidente de la Generalitat socialista, Ximo Puig, castellonense a quien llamaban «el alicantino» por su preocupación y ocupación en esta ciudad y su provincia. A tener, ahora, sin embargo, un presidente alicantino del Partido Popular, Carlos Mazón, que hace justo lo contrario. Esa es una de las múltiples y terribles consecuencias del cambio de color político elegido democráticamente en las umas el pasado año.

Por supuesto, ya no soy esa joven alumna de la UA. Sin embargo, si fijáramos esa fotografía del pasado al momento presente podríamos crear una plataforma denominada P.A.M. A buen entendedor pocas palabras bastan. ■

Laura Soler Azorín es diputada autonómica por Alicante del PSPV-PSOE

El imaginario masculino, en culturas muy distantes y distintas, incluye siempre a la mujer durmiente, en todas sus gradaciones y variantes. Bellas y dormidas, inertes, sumisas, calladas, mudas y mutiladas, desarmadas e indefensas, sin capacidad de acción ni reacción, esperando al héroe, a disposición de un varón que las despierte, les infunda vida y con el que unirse en un nudo protector indisoluble. Llegará el príncipe y las convertirá en princesas.

La leyenda original de La bella durmiente, que se remonta por lo menos al
siglo XIV, fue reescrita por el italiano
Giambattista Basile, luego por el francés
Charles Perrault y después, hace nada,
fue redecorada y edulcorada por Walt
Disney y su factoría. En la versión italiana, la más antigua escrita, la protagonista se llama Talía y el beso es una violación, en toda su crudeza, a manos de un
tipo, un rey, que la encuentra dormida y
desvalida, víctima de una maldición,
quizá simplemente la de haber nacido
mujer, y a su entera disposición. Barra libre.

Los cuerpos muertos resultan enormemente atractivos. ¿Lo pueden entender? ¿Quién lo diría? Pues sí. ¿Quién diría que más de 70 respetables ciudadanos de un país tan civilizado como la vecina

## Despertad, princesas

El caso de la francesa Gisèle Pelicot es producto, en su grado más extremo, de la cultura de la sumisión y la violación



TRIBUNA
ELENA FERNÁNDEZ-PELLO

Francia harían cola para violar a una mujer inconsciente? ¿Quién llegaría a imaginar que los bárbaros talibanes, en la lejana Afganistán, prohibirían la voz de las mujeres, para enmudecerlas y, cubiertas de pies a cabeza, reducirlas a la nada? Solo sombras. Inmóviles, sin voluntad ni deseo, enajenadas. Así las quieren.

A las niñas se las ha educado durante generaciones con cuentos en los que la quietud y la espera tenían premio. Era bueno ser dócil y obediente, las mujeres no teníamos mucho más que hacer. Dejarnos querer, decían. Ahora se llama cultura de la violación.

El ideal de la mujer sumisa parecía estar superado, pero no, cada día se confirma que tiene tanto vigor como el de la belleza y la juventud femeninas, con manifestaciones extremas y aberrantes demasiado a menudo. Una mujer borracha o colocada, indefensa y desorientada, es para muchos una invitación a entrar, hasta el fondo y sin llamar. La mujer soñada es una mujer inerme. Siempre a su disposición.

El sueño es un estado pasajero, así que cuidado. Cuando las mujeres despiertan suele suceder que, como la francesa Gisèle Pelicot, lo hacen con determina-

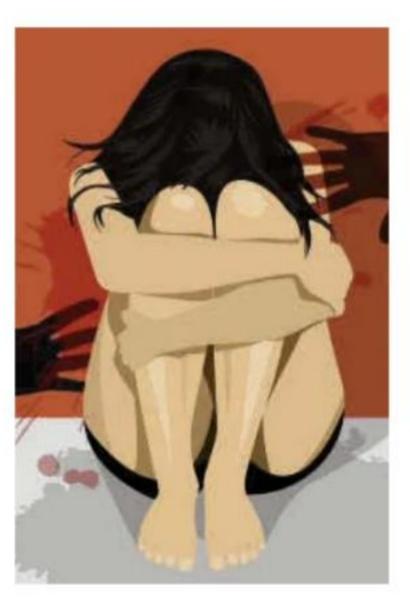

ción y valor, se revuelven y se rebelan. Emergen de su pesadilla con los ojos bien abiertos, abren las ventanas, airean la casa y reclaman la justicia que se les debe, así que mucho cuidado con quedarse dormidos. ■

Elena Fernández-Pello es periodista

#### INFORMACIÓN

EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.U. Director gerente: Ángel Angulo Directora comercial: Cristina Ripoll Distribución: Val Disme, S.L. Impresión: Localprint, S.L.

#### REDACCIÓN DE INFORMACIÓN

Director: Toni Cabot. Subdirectora: Mariola Sabuco. Redactores jefes: Mercedes Gallego, María Pomares y Rogelio Fenoll. Jefes de sección: Francisco J. Bernabé, Rafa Arjones, Manuel Alarcón, Gregorio Bermúdez, Carmen Lizán, Lorena Gil y Carolina Pascual.

#### Depósito Legal

Alicante: A 2-1954. ISSN 1131-8309 Elche: A 2-1954. ISSN 1131-82600 Controlado por OJD. Miembro de la Asociación de Editores de Diarios Españoles. Voces y Miradas 27

### Lo que diga Mario Draghi

Propone cosas tan normales como de difícil concreción. El lema es ser más competitivos porque ahí están Estados Unidos y China



El recurso tecnocrático de pedir muchos informes tiene plena lógica incluso cuando, como ocurre en los despachos de Bruselas, más bien parece ser un elemento de dilación, como la excusa propia de quien no quiere decidir. Que el informe sea de Mario Draghi es otra cosa. Ya no se trataba de buscar a alguien que definiera el siglo XXI como el siglo de Europa, ni que formulase una vez más la paz perpetua. Desde la crisis del euro, Draghi mantiene el aura del pragmático con objetivos sólidos, con la destreza de operar con realidad y no con abstracciones. Aún queda por ver qué porcentaje de las propuestas de Draghi acaba desplazándose a la acción.

Ha llegado al escenario europeo el informe Draghi, después de las euro-elecciones, a la espera de quién se siente en el Despacho Oval y con China apretando las tuercas del comercio mundial. Dada la sobreabundancia retórica, Draghi ha aplicado su astucia a una redacción clara, sintética, como una lección de habilidad maquiavélica pasada por el tamiz corrector del europeísmo institucional. Ya no basta lamentarse por el Brexit, el covid, Ucrania o las crisis migratorias. Únicamente cuatro universidades europeas están en el ranking de las primeras 50 del mundo. Draghi añade: la Unión Europea solo tiene tres instituciones de investigación científica entre las 50 mejores del mundo.

Draghi propone cosas tan normales como de difícil concreción. El lema es ser más competitivos porque ahí están Estados Unidos y China. Para ser competitivos hay que podar la hiper-regulación, conjugar política climática con reindustrialización -coches-, tomarse en serio la defensa de Europa -es decir, el gasto en defensa-, integrar energías limpias como la nuclear, impulsar los semiconductores, acotar el «Green Deal», consolidar el suministro energético, extender la transición digital, persistir en las prioridades y no andarse por las ramas porque Estados Unidos han crecido dos veces más. Ni los unicomios tecnológicos se quedan en Europa ni se crean grandes empresas. Queda en el aire unificar los mercados de capita-

El propio Draghi reconoce que se trata de un Plan Marshall triplicado. Y añade: «Lo hacemos o es una lenta agonía». Al cuantificarlo habla de 800.000 millones de euros al año, al modo de los fondos Next Generation. Esa es la prosa de Draghi porque la situación no es para más lírica europeísta. Draghi habla claro: explica a la gente de la calle que hay que cambiar porque perdemos poder adquisitivo, es necesario poder defenderse cuando alguien ataca y urge recuperar nivel educativo.

Quien sabe cómo los poderes europeos llevarán a la práctica el informe de Draghi. Alemania parece reacia, de entrada. Para bien y para mal la iniciativa depende de un sistema de toma de decisiones poco expeditivo, con una institucionalidad a veces bizantina. Por eso aún no está escrito el gran informe sobre la urgencia de una definición geopolítica de la Unión Europea. Por ahora se trataría de condensar potencia económica para tener mucho más peso geoestratégico. Eso es poco probable pero no imposible. El requisito fundamental es tener conciencia estratégica.

Valentí Puig es escritor y periodista

#### LA VIÑETA

"El rey Juan Carlos crea una fundación con sus hijas en Abu Dhabi para poder transferirles su herencia"

NO HAY
NADA COMO
HACER LAS
COSAS BIEN
HECHAS

Alicante: Avenida Doctor Rico, 17. 03005 Alicante. 965 989 100. Suscripciones 965 989 111. Redacción: redaccion@informacion.es Redacción web: web@informacion.es Publicidad: publicidad@informacion.es Elche: Obispo Tormo, 2. 03202 Elche. 965 450 316. elche@informacion.es Alcoy: San Lorenzo, 1. 03800 Alcoy. 965 543 807. alcoy@informacion.es Ediciones: provincia@informacion.es / benidorm@informacion.es / elda@informacion.es / vegaba-ja@informacion.es

#### Siguenos en:

Facebook: @diarioinformacion Instagram: @informacion.es X: @informacion\_es www.informacion.es

#### CARTAS

### ¿Ciudadanos o fanáticos?

José Cremades Mellado

España políticamente es un coche sin frenos, gracias a una política en el que la compra-venta de votos para gobernar está alterando el mapa de España social, económica, y hasta geográficamente. Como también está alterando gravemente el sentido democrático de los votos. Ganan los que pierden y pierden los que ganan.

Las instituciones y sus gobernantes, sobre todo los que tienen la mayor representatividad, tienen una misión principal de la que se están olvidando, porque con tantas batallas personalizadas no hay tiempo para pensar en otra cosa que mantener los status, el poder y acabar con el contrario.

Ese olvido es la formación y educación política de los ciudadanos para enseñarles a ser libres en sus decisiones. Ser libres no es lo mismo que promover en ellos las exclusivas libertades de acuerdo con lo que marque el poder, que tiene en sus manos muchos medios para hacerlos dependientes, a nivel personal o colectivo.

Con la actuación política actual, de destrucción de los rivales, se está llegando como una especie de venganza, a veces vergonzosa, a terrenos personales o familiares, haciendo de ello causa nacional y sembrando las dudas sobre todos los poderes, incluso el de la Justicia, para ganar sus batallas.

No se están creando ciudadanos libres, sino los que sólo ven por los ojos de quienes manejan bien los tiempos de la palabra, el dinero o el poder. Se producen, incluso desde dentro del hemiciclo del Congreso y Senado, discursos llenos de insultos y burlas que deberían hacérselo pensar muy bien los que los pronuncian, e incluso tal vez más los que aplauden y jalean los mismos, e incluso animan a más y más.

Se ha perdido la visión de Estado, con lo que esa palabra significa.

En fin, la política es necesaria, bonita, pero la forma de trasladar sus ventajas y aplicación a los ciudadanos va por mal camino.

Esto no pinta nada bien.■

Las cartas que los lectores envien a esta sección deberán ser originales y exclusivas y no excederán de 250 palabras mecanografiadas. Se pueden enviar a lectores@informacion.es o, por correo ordinario: Cartas al Director, Avda. Dr. Rico, 17.03005 Alicante. Es imprescindible que conste el nombre y apellidos, domicilio, teléfono y número de DNI o pasaporte. INFORMACIÓN se reserva el derecho de resumir o extractar el contenido de las cartas y de publicar aquellas que crea oportuno.

#### Información TV

Doctor Rico, 17. 03005 Alicante. 965 989 100. www.informaciontv.es Correo del departamento comercial: publicidad@informaciontv.es





Un punto de recarga público de vehículos eléctricos en el municipio de Orihuela.

#### Movilidad

## La provincia debe triplicar los puntos de recarga de coches eléctricos en un año para cumplir con la UE

El millar actual tendrá que pasar a 2.900 a finales de 2025 con la finalidad de adaptarse a las exigencias comunitarias de reducción de emisiones • Las ventas de este tipo de vehículos siguen siendo residuales

MIGUEL VILAPLANA

Los vehículos eléctricos y su influencia en la reducción de las emisiones son uno de los elementos principales en los que se basan las políticas de la Unión Europea (UE) para plantar cara a un cambio climático cada vez más evidente. Pero la realidad, y así lo confirman los concesionarios, es que las ventas de este tipo de coches continúan siendo residuales. La razón, más allá de los precios prohibitivos y la falta de ayudas para las compras, reside en la escasez de puntos de recarga de acceso público. Y ahí la provincia de Alicante debe dar todavía un empujón más que significativo, hasta el punto de tener que triplicar este tipo de infraestructuras en un año para poder cumplir con las exigencias comunitarias. Es decir, pasar del millar actual a los 2.900 antes de final de 2025, en una dinámica que se tendrá incluso que intensificar en años sucesivos.

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) lleva tiempo advirtiendo de la necesidad de acelerar al máximo la instalación de puntos de recarga para que España pueda alcanzar los obje-

#### Los precios prohibitivos y la falta de ayudas lastran las compras en los concesionarios

tivos de reducción de emisiones fijados en el programa europeo Fit For 55. De acuerdo con la planificación realizada, España debería pasar de los 32.400 puntos de recarga de acceso público actuales a 120.000 en 2025, con lo que todavía queda un largo camino por recorrer.

No lo es menos en el caso de la provincia de Alicante. En estos momentos hay operativos alrededor de un millar de puntos de recarga, lo que supone que se han incrementado en más de 200 en el último año. Sin embargo, todavía se está muy lejos de alcanzar los objetivos propuestos, que pasan por llegar a 2.900 a finales del próximo año. Y la cosa no se queda ahí, toda vez que, siguiendo las estimaciones de Anfac de acuerdo con las exigencias comunitarias, el territorio alicantino debería alcanzar los 10.000 puntos en 2030 y los 21.000 en 2035.

Y todo eso está teniendo una influencia directa sobre las ventas de vehículos eléctricos. El director general de Anfac, José López-Tafall, destaca que el mercado de este tipo de coches se ha estancado, hasta el punto de que en la actualidad solo representa el 10 % de la cuota de mercado en España. «El comprador no quiere riesgos: si no hay certidumbre y sencillez

#### Listado

#### Alicante tiene 146 cargadores

Los puntos de recarga públicos operativos en la provincia de Alicante se concentran de forma mayoritaria en las grandes ciudades. Así, Alicante está a la cabeza con 146, seguida a continuación por Elche con 61. Benidorm aparece en tercer lugar con 46, mientras que Orihuela dispone de 32, Dénia de 27, Torrevieja de 24, Alcoy de 26 y Ondara de 22. También destacan los 17 que tienen Altea y Finestrat, los 16 de la Vila Joiosa o los nueve de Calp y Villena, entre otros.

en los planes de ayuda e inmediatez en el cobro, muchas operaciones no se producen», remarca, para añadir, a continuación, que si bien los puntos de recarga van incrementándose, «la falta de información sobre su localización, su situación y generalización de un sistema de pago único no lo hace visible a todos los usuarios, que siguen viendo este tema como un claro freno a la compra de vehículos eléctricos».

Por su parte, Ruth Candela, gerente del concesionario Movil-sa de Ford, en Alicante, no duda a la hora de señalar que el mercado de vehículos eléctricos puros continúa estando muy flojo, sobre todo por la falta de subvenciones ante un producto que continúa siendo muy caro. Mejor funcionan las operaciones en el caso de los híbridos enchufables, que permiten un cómodo uso mixto ciudad-carretera, que permite sortear el todavía reducido mapa de puntos de recarga públicos.

30 | Economía Martes, 17 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

#### **Conflicto bancario**

## El Sabadell opina que la opa del BBVA no tiene sentido y que ha descarrilado

González Bueno acusa al banco vasco de no ser transparente en la oferta y Belausteguigoitia considera que hay que dejar que decidan los accionistas

PABLO ALLENDESALAZAR / M. V.

De guante blanco, pero enfrentamiento al fin y al cabo. El consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, y el responsable de la filial española del BBVA, Peio Belausteguigoitia, protagonizaron este lunes un inédito roce público por la oferta pública de adquisición (opa) hostil lanzada por el segundo banco sobre el primero. Sentados a escasos metros en una intervención conjunta con otros banqueros, González Bueno consideró que la operación no tiene sentido y «ha descarrilado», al tiempo que acusó de falta de transparencia al BBVA respecto a los impactos que supondría la fusión entre ambas entidades. Unas aseveraciones a las que Belausteguigoitia le contestó instando a los gestores del Sabadell a no entrometerse y dejar decidir a sus accionistas.

Todo en buen tono y cuidando las formas, como es costumbre en el sector cuando sus altos cargos intervienen en público. Pero no por ello menos inusual. El roce tuvo lugar en unas jornadas bancarias organizadas por El Economista y en ese tipo de foros los ejecutivos suelen evitar entrar en asuntos polémicos con sus com-

ell ministra.

VII Foro Banca

La tantia con el camento del casa aprin de tipos

ell ministra de la continue de

El consejero delegado del Sabadell (tercero por la izquierda) y el responsable de España del BBVA (octavo).

pañeros de mesa. Sin embargo, la primera opa hostil en la banca española desde los años ochenta ha hecho saltar por los aires muchas convenciones. El primer ejecutivo del Sabadell, así, puso en evidencia que la cúpula de su banco no va a dejar pasar ninguna oportunidad para defenderse, por más que uno de sus miembros esté sentado a un par de metros de un alto ejecutivo de la entidad que en unos meses podría ser su propie-

taria

Preguntado de forma genérica por la situación de la competencia en el sector, González Bueno entró rápidamente en materia. «Abres la caja de Pandora», bromeó con la moderadora. A partir de ahí, dedicó una larga intervención a enumerar los argumentos que viene esgrimiendo el Sabadell para oponerse a la opa. En particular, que el precio ofrecido no es suficiente, que la integración sería mala para la competencia y sus clientes (particularmente para las pymes), y que el BBVA no está siendo transparente en la información que ha ofrecido a los accionistas del Sabadell sobre el impacto en el capital y el desglose de las sinergias previstas. En esta línea, aseguró que ve «muy bajas» probabilidades de que la operación se salde con éxito. «No le veo sentido, es una operación que ha descarrilado», mantuvo.

INFORMACIÓN

«Ha sido espectacular», bromeó con rintintín Belausteguigoitia una vez terminó de hablar su rival. El ejecutivo del BBVA entró menos en detalles y evitó el cuerpo a cuerpo dialéctico, pero también lanzó una pulla a González Bueno. «Lo bueno de esta operación es que van a hablar los accionistas, que son los propietarios. Lo que a veces puede parecer excepcional debería ser lo normal, que tengan la última opinión sobre si la operación es atractiva o no. Es lo que ocurre en todos los órdenes de la vida: si alguien recibe una oferta a través del administrador de la finca sobre su vivienda, decide él o ella, no el administrador de la finca», remachó.

El consejo del Sabadell rechazó hace meses el intento del BBVA

Daniel González

#### Las dos entidades protagonizan un inusual roce en público sobre la operación económica

de pactar una fusión amistosa al entender que el banco puede generar más valor en solitario. Desde entonces, sus altos ejecutivos vienen defendiendo con ahínco su posición, con la ventaja de que la operación ha provocado el rechazo del Gobierno, asociaciones empresariales y sindicatos. En el BBVA, por su parte, se cuestiona que la actuación de su rival esté en línea con el «deber de pasividad» que la ley de opas de 2007 impone a las empresas objeto de una oferta (que se traduce en que deben evitar «emprender cualquier actuación que pueda impedir el éxito de la oferta»). Con todo, el grupo está manteniendo un tono más bajo y conciliador, en vista de la oposición pública que afronta.

#### **Normativa**

### Hosbec reitera su rechazo al registro de viajeros que entra en vigor el 1 de octubre

La patronal hotelera refuerza su presencia en Valencia con 12.000 plazas de alojamiento

M. VILAPLANA

La patronal hotelera Hosbec, con sede en Benidorm, está reforzando su presencia en la provincia de Valencia, donde ya representa a más de 12.000 plazas de alojamiento. Este fue uno de los temas abordados en una reunión celebrada en la capital del Turia, donde también se volvió a poner de manifiesto el rechazo que el nuevo registro de viajeros ha suscitado en el sector, hasta el punto que se defiende la



La reunión celebrada por los asociados de Hosbec en Valencia.

puesta en marcha de una campaña para evitar su entrada en vigor.

El pasado jueves la directiva de Hosbec, representada por su presidente, Fede Fuster; su vicepresidente por Valencia, Javier Vallés; junto la secretaria general, Mayte García y el delegado Hosbec en Valencia, Miguel March, mantuvieron una reunión de seguimiento con los asociados de València ciudad y provincia.

El asunto que más polémica conllevó fue la entrada en vigor el 1

de octubre del nuevo registro de viajeros, después de casi tres años de prórrogas debido a la imposibilidad de su cumplimiento y avances en las herramientas digitales de comunicación, aspectos que no se han solucionado y que afectan a todo el alojamiento turístico del territorio español, las empresas de alquiler de coches, y las agencias de viaje. Desde todos los sectores turísticos se defiende coordinar una campaña contra su entrada en vigor, ya que deja a España en una situación desfavorable, con un impacto directo en la ventas, provocando una reducción y el desvío de reservas a otros países. El sector se ha dirigido a los ministerios de Turismo e Interior y a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil exigiendo la revisión y ajuste de la normativa.

INFORMACIÓN Martes, 17 de septiembre de 2024

#### Energía verde

## La Comunidad Valenciana importa mucha más luz de la que produce por el parón renovable

El retraso del despliegue fotovoltaico y eólico eleva la dependencia de la electricidad generada en otras autonomías españolas a seis años del cierre definitivo de la planta nuclear de Cofrentes

RAMÓN FERRANDO

La Comunidad Valenciana ha aumentado su dependencia energética del resto de España por el parón del despliegue renovable de los últimos años. La autonomía «importa» un 48,5 % más de energía eléctrica de la que produce y está muy lejos de cumplir los objetivos de descarbonización marcados por la Unión Europea para el año 2030. El retraso en el desarrollo de parques eólicos y fotovoltaicos se produce a seis años del cierre definitivo de la central nuclear de Cofrentes, que produce un 44,7 % de la energía generada en la Comunidad Valenciana.

Un informe de la comercializadora Unieléctrica con datos de Redeia (marca comercial del Grupo Red Eléctrica) revela que la Comunitat Valenciana aumentó en 2023 su condición de segunda comunidad autónoma «importadora» de energía eléctrica (Madrid es la primera) al producir 17.756 gigavatios hora (GWh) frente a un consumo de 26.367 GWh.

El estudio destaca que «solo» un 19,4 % de la producción eléctrica valenciana procede de fuentes renovables. Es un 3,4 % más de generación renovable que en 2022, pero está lejos del objetivo del



Paneles solares de una megaplanta fotovoltaica.

«45 % de generación con tecnologías verdes» marcado por la Unión Europea para 2030.

El análisis de Unieléctrica sobre la generación de energía en España apunta que la Comunidad Valenciana destaca por su producción nuclear (7.941 GWh) y «sigue con una bajísima generación fotovoltaica (642 GWh) a pesar de su buena situación geográfica para aprovechar este recurso». De hecho, la Comunidad Valenciana es la novena autonomía en generación de electricidad con tecnologías no contaminantes y la octava en producción total (renovable y no renovable), mientras que es la cuarta región que más consume tras Cataluña, Andalucía y Madrid.

INFORMACIÓN

La lista de las comunidades autónomas «exportadoras» de energía coincide con las que han apostado en los últimos años por el

despliegue renovable. El listado lo lidera Extremadura, con un superávit energético entre lo que produce y consume de 24.887 GWh, seguida de Castilla-La Mancha (16.905 GWh), Aragón (12.154 GWh), Castilla y León (11.017 GWh), Galicia (10.378 GWh) y Navarra (2.464 GWh). Estas comunidades se están beneficiando de la atracción de proyectos electrointensivos que buscan un coste bajo de la energía como la gigafactoría de baterías de las empresas chinas Envision en Extremadura o los centros de datos de Amazon en Aragón.

Por su parte, las comunidades más dependientes de energía de otras regiones son Madrid -con la práctica totalidad de su consumo (27.174 GWh)-, seguida de la C. Valenciana (con un déficit de 11.452 GWh), País Vasco (9.843 GWh), Andalucía (6.727 GWh) y Cataluña (6.380 GWh).

El tirón de las renovables fuera de la Comunidad Valenciana ha provocado que las tecnologías renovables hayan cubierto el 54,4 % del mix de generación eléctrica en España en agosto. La generación renovable de electricidad fue el mes pasado un 13,5 % superior a la del año pasado por el aumento anual de la hidráulica (97 %) y de la fotovoltaica (22 %), según datos de la consultora Grupo ASE.

#### Convenio

### CaixaBank y la CEV refuerzan su alianza para apoyar a las empresas

Ambas entidades impulsarán un plan para desarrollar actuaciones conjuntas, con un foco especial en los proyectos sostenibles

M. VILAPLANA

La directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, Olga García, y el presidente de la CEV, Salvador Navarro, han renovado el convenio de colaboración que mantienen ambas entidades para apoyar a las empresas y los autónomos de la comunidad autónoma. El acuerdo permitirá la puesta en marcha de un plan para impulsar la promoción y realización de actuaciones conjuntas en los ámbitos estratégicos y prioritarios del desarrollo socioeconómico de la Comunidad, con un foco especial en los proyectos empresariales sostenibles en el marco de la normativa europea.

La directora territorial de Caixa-Bank ha señalado que «queremos continuar estando muy cerca de las empresas acompañándoles y apoyándoles en su crecimiento y desarrollo, financiando sus proyectos, y



Olga García y Salvador Navarro en la firma del convenio.

promoviendo la innovación y la transición hacia una economía más sostenible». CaixaBankha financiado a las empresas de la Comunidad con un total de 2.052 millones de euros durante el primer semestre de 2024, lo que supone un crecimiento del 24 % con respecto al mismo pe-

riodo del año anterior.

Por su parte, el presidente de la CEV ha agradecido el trabajo de CaixaBank, su compromiso con las empresas valencianas, y ha puesto en valor este acuerdo con el que se conseguirá impulsar la competitividad del tejido productivo. ■

### FORO ENERGÍA ODS 7 - Energía limpia y accesible

# Un grupo de expertos debatirá mañana sobre el futuro de la energía

El Foro de Energía empezará a las 9 de la mañana con una apertura a cargo de Carlos Mazón

JAUME VIDAGAÑ / SARA GARCÍA

El uso de los combustibles fósiles tiene los días contados. En un mundo en el que se antoja imprescindible descarbonizar la economía para preservar nuestra calidad de vida, es fundamental recurrir a otros combustibles menos contaminantes y que, a su vez, sean más asequibles para toda la población.

A nivel autonómico, la Comunidad Valenciana mantiene firme su compromiso con la lucha contra el cambio climático, reduciendo las emisiones de carbono a la atmósfera y favoreciendo el impulso de nuevas fuentes de energía más limpias y sostenibles. El objetivo final es alcanzar los 10.000 megavatios de producción antes de 2026 y que, en este punto, las fuentes de energía renovable superen la potencia de las no renovables. Para ello, la Comunidad Valenciana trabaja en la promoción del hidrógeno verde, la instalación de paneles solares fotovoltaicos y el aprovechamiento de los residuos agrícolas y forestales para la producción de energía.

#### **Ponencias**

La conversión hacia fuentes de energía renovables será uno de los principales temas que se abordarán en la segunda edición del Foro de Energía en la Comunidad Valenciana organizado por Levante-EMV, en colaboración con INFORMACIÓN y El Periódico Mediterráneo, que tendrá lugar mañana miércoles 18 de septiembre, a partir de las 9 horas, en la sede en València de la Fundación Bancaja.

El acto, que estará conducido por la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, contará con la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Nuria Montes.

Durante la sesión se sucederán diferentes ponencias a cargo de

NURIA MONTES Consellera de Innovación, Industria,

Comercio y Turismo



BERLANGA

Director corporativo

de Innovación del

Grupo Gimeno

IGNACIO CASADO

Dir. Marketing y Com.

del ITE

CARLOS MAZÓN President de la Generalitat Valenciana GUILLERMO



MARCOS LACRUZ Presidente de AVAESEN



FIDEL ROIG CEO de Valfortec

#### Los ponentes





**GUILLERMO ROTH** Subdirector de Statkraft



GABRIEL BUTLER CEO de Genia Bioenergy







ESTRELLA JARA

Directora de comu-

nicación y relaciones

institucionales de BP

**RICARDO** 

**ROMAGUERA** 

Presidente del Clus-

ter de la Energía CV

#### **JAVIER CEPEDA** Gerente de Energía de Prezero



PABLO OTIN CEO de Grenergy



J. M. SANCHIS Responsable de Com. y Marketing de Matecco



Levante-EMV y contará con la participación de José Vicente Anaya, alcalde de Ayora; Antonio Moset, responsable de operación y mantenimiento solar de Endesa; Fidel Roig, CEO de Valfortec; y Pablo Otín, CEO de Grenergy.

Por último, la tercera mesa redonda se celebrará a última hora de la mañana, moderada por Ángel Báez, director de Mediterráneo, y se centrará en el el impulso del hidrógeno verde y el biometano como nuevas fuentes de combustible. En esta participarán José Manuel Sanchis, responsable de Comunicación y Marketing de Matteco; Guillermo Alomar, Senior Advisor de Baleària; Gabriel Butler, CEO de Genia Bioenergy; e Ignacio Casado, director de Marketing y Comunicación del ITE.

#### **Programa**

Miércoles 18 de septiembre. 9:00 h. Convocatoria y acreditaciones

Fundación Bancaja (entrada por General Tovar, 3)

8:55 h. Presentación a cargo de Silvia Tomás, directora RRII de Levante-EMV.

9:00 h. Apertura institucional de Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana.

9:10 h. Mesa 1: Situación actual de las nuevas energías en la CV. Moderada por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, Participan: Avaesen; Cluster de la Energía CV; y UPV.

9:50 h. Ponencia de Guillermo Berlanga, director corporativo de Innovación del Grupo Gime-

10:00 h. Ponencia de Borja González, director de Generación Mediterráneo de Iberdrola.

10:10 h. Ponencia institucional de Manuel Argüelles, director general de Energía y Minas GVA.

10:25 h. Pausa café.

11:15 h. Ponencia de Guillermo Roth, Subdirector de Statkraft.

11:25 h. Mesa 2: Nuevas energías, claves para la atracción de empresas. Moderada por José Luis Valencia, director de Levante-EMV. Participan: Ayuntamiento de Ayora; Endesa; Valfortec; y Grenergy.

12:10 h. Ponencia de Javier Cepeda, Gerente de Energía de Prezero.

12:20 h. Ponencia de Estrella Jara, directora de comunicación y relaciones institucionales de

12:30 h. Mesa 3: Las energías alternativas: del hidrógeno verde al biometano. Moderada por Ángel Báez, director de Mediterráneo. Participan Matteco; Baleària; Genia Bioenergy; y el ITE.

13:15 h. Clausura institucional.

13:20 h. Cóctel y networking.

15:30 h. Fin del acto.

expertos del sector energético como Manuel Argüelles, director general de Energía y Minas de la Generalitat Valenciana, que abordará la actualidad de la política energética del gobierno valenciano; Javier Cepeda González, gerente de Energía de Prezero, sobre la valorización energética de los residuos; una ponencia de Estrella Jara Galán, directora de comunicación y relaciones institucionales de BP; Borja González Collado, director de Generación Mediterráneo de Iberdrola; así como Guillermo Berlanga de Grupo Gimeno y Guillermo Roth Damas, subdirector de Statkraft en España, dos empresas relacionadas con un gran peso en el sector energético de la Comunidad Valenciana.

Además, el acto contará tam-

bién con tres mesas redondas en las que se abordarán las claves de la actualidad y el futuro del sector energético a nivel mundial y local. La primera de ellas, moderada por Toni Cabot, director de IN-FORMACIÓN, abordará concretamente la situación actual de las nuevas energías en la Comunidad Valenciana y en ella participarán el presidente de Avaesen, Marcos Lacruz; el presidente del Cluster de la Energía en la Comunidad Valenciana, Ricardo Romaguera; y David Ribó, experto en Energía de la Universitat Politècnica de València.

La segunda mesa, que tendrá lugar tras la pausa para el café, analizará las nuevas energías y las claves para la atracción de empresas. Estará moderada por José Luis Valencia, director de

Economía | 33 Martes, 17 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN



EPRENSA Levante 3 Statkraft W Iberdrola endesd INFORMACIÓN Mediterráneo gimeno pre xelio 45000

#### **JOSÉ ENRIQUE PARDO AYUSO**

#### Director de Desarrollo de Negocio de X-ELIO en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia

Nacida hace 19 años, actualmente X-ELIO es la compañía líder mundial en el desarrollo de energía sostenible

## «La Comunidad es una región clave para el desarrollo de proyectos de X-ELIO»

EDUARDO ENRIC

#### - En primer lugar, nos gustaría saber la trayectoria de X-ELIO y el momento en el que llega a la Comunidad Valenciana.

 X-ELIO es una empresa global especializada en el desarrollo de proyectos de energía renovable y sostenible de primer nivel, con casi 20 años de experiencia en el sector y con presencia en los cinco continentes. Creemos firmemente que nuestra industria es un motor clave en el crecimiento económico del país y es por ello que, desde nuestros orígenes en 2005, además de ubicar nuestra sede central en España, hemos sido uno de los actores principales y referentes en el sector. La Comunidad Valenciana posee un potencial único en recurso solar y objetivos ambiciosos en materia de descarbonización. Por ello, ya en 2022 decidimos abrir una oficina fija en València.

#### Actualmente, ¿qué instalaciones están funcionado?

 Tenemos en operación 35 MW en Xixona, en la planta Turroneros I, a los que pronto se sumará la segunda fase del proyecto, Turroneros II, de 15 MW. Además, contamos con 293 MW en diferentes fases de desarrollo: 235 MW, con DIA positiva y otros 58 MW, que están en fase inicial de desarrollo con conexión otorgada.

#### – ¿Podría explicar en qué consiste la apuesta de X-ELIO en la Comunidad Valenciana?

 La Comunidad Valenciana y X-ELIO comparten una importante apuesta por la descarbonización y el fomento de la transición ecoló-

gica. Estamos convencidos de que el impulso de las renovables en la región será clave en su crecimiento y bienestar económico y social. Por este motivo, la Comunidad Valenciana es una región clave para el desarrollo de productos de X-ELIO. No solo contamos con la oficina fija en València, también tenemos más de 330 MW de proyectos de energía renovable en diferentes fases de desarrollo y una inversión planificada de 250 millones de euros. A día de hoy, tenemos proyectos planificados en Villena, Xixona, Busot, Picassent, Castelló de la Ribera, Catadau y Alzira.

#### - Aparte de la puesta en marcha deplantas fotovoltaicas, ¿qué otras acciones desarrolla en la Comunidad Valenciana?

promiso con el medio ambiente y con las localidades en las que trabajamos, llevamos a cabo acciones para mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, en Villena hemos conseguido poner en marcha, en colaboración con IES Navarro Santafé, un interesante proyecto de investigación —que ya es una realidad — denominado «Colmenas Inteligentes». Además, somos patrocinadores del Villena C.F, equipos de fútbol base y otros proyectos como el «Villena Fair Play» y «Diversity Team». También financiamos el Club Voleibol Villena (equipo Superliga). En Busot impulsamos el bienestar animal con ayudas al Busot Animal Rescue Concern (BARC), un refugio de perros y gatos que lleva a cabo una gran labor contra el abandono y maltrato de mascotas. Ahí hemos financiado mejoras en las instalaciones de los boxes para perros y la puesta en marcha de Catland, la nueva residencia de

«El impulso de las Como reflejo de nuestro comrenovables será clave

para el crecimiento

económico y social

en la Comunidad

Valenciana»

gatos. Igualmente, en Xixona hemos financiado la instalación de farolas solares para iluminar el camino al Castillo y organizamos formaciones y visitas guiadas de escolares a nuestras plantas fotovoltaicas. Son iniciativas de apoyo a la sociedad que se enmarcan en el denominado Plan de Comunidades Sostenibles de X-ELIO y que abarcan áreas tan importantes como la salud, la educación, el medioambiente y el deporte, fortaleciendo el tejido social y contribuyendo al bienestar general de la comunidad.

#### – ¿Consideran que la expansión de la fotovoltaica está siendo todo lo rápida que demanda el merca-

 La energía solar fotovoltaica es la tecnología que tiene menor impacto en emisiones de gases contaminantes o de efecto invernadero. Adicionalmente, en nuestro país es la tecnología más económica para producir electricidad. La transición energética se encuentra en un momento crucial, en el que la fotovoltaica desempeña un papel protagonista. En los últimos dos años está experimentando un auténtico auge en España, aunque su expansión no es uniforme en todo el territorio. Por ello, siempre apostamos por impulsar una mayor estabilidad en los objetivos de transición ecológica y en la regulación, para así facilitar el desarrollo de estos proyectos. En conjunto, nuestro país presenta unas condiciones climáticas para ser líderes en este tipo de tecnología y es una oportunidad que no debemos dejar escapar.

#### - Existen dudas sobre el impacto de las fotovoltaicas en el territorio. ¿Consideran justificadas estas du-

 En la Comunidad Valenciana tenemos una ventaja competitiva con respecto a otros territorios: muy buen recurso solar y territorio disponible para desarrollarlo. En todas las regiones hay espacio para gran variedad de sectores. Se puede ser líder en industria, agricultura o turismo y, a la vez, planificar proyectos de energía renovable que ayudan a desarrollar una industria competitiva gracias a costes energéticos bajos. Como es sabido, el camino que hay que recorrer para desarrollar una planta fotovoltaica es complejo y los proyectos tardan años en tener su aprobación porque todas las administraciones velan por su compatibilidad con el territorio y con el medioambiente; por supuesto, todos los proyectos deben hacerse cumpliendo con la legislación vigente.■



José Enrique Pardo Ayuso, director de Desarrollo de Negocio de X-ELIO en la Comunidad Valenciana y Murcia.

#### Congreso de los Diputados

## El Gobierno deja a sus socios fuera del plan de regeneración democrática

La decisión de acelerar las leyes sobre los medios comunicación genera malestar entre el bloque de investidura por la falta de consenso previo

IVÁN GIL Madrid

Con los Presupuestos en el aire y una debilidad parlamentaria escenificada en el primer pleno del curso político, Pedro Sánchez busca retomar la iniciativa. Para ello acelerará hoy el plan de regeneración democrática con su aprobación en el Consejo de Ministros. Un conjunto de reformas legislativas dirigidas principalmente a los medios de comunicación para incrementar la transparencia sobre sus subvenciones públicas y sus propietarios y accionistas. Un «punto y aparte» frente a la «máquina del fango» que puso sobre la mesa al volver de sus cinco días de reflexión por la investigación a su mujer, Begoña Gómez. Aunque desde el Gobierno defienden que se trata del primer paso para desarrollar su diseño, dejando margen a las «mejoras» y «aportaciones» del resto de grupos parlamentarios durante su tramitación, el plan se aprobará sin el debate previo con los grupos que se prometió en julio.

Los socios parlamentarios fueron informados antes de que lo anunciase Sánchez en la reunión interparlamentaria del PSOE. Una deferencia que dista del compromiso de forjar grandes consensos alrededor de dicho plan. Por el momento se limitará a implementar el reglamento europeo sobre medios de comunicación. No se prevé incluir así la reforma de la denominada ley de mordaza, que pedían varios grupos, incluido Sumar, o la ley de secretos oficiales, que priorizaron desde el PNV.

A algunos de los socios, como a ERC, sí se les trasladó la intención de incluir algunas de sus propuestas, pero la mayoría de los grupos del bloque de investidura limitan su influencia a la tramitación parlamentaria. Ayer estaban a la espera de recibir el texto, para conocer su alcance, y algunos lamentaban la falta de interlocución. «En julio les enviamos un documento con nuestras propuestas y todavía estamos a la espera de respuesta», explicaban desde Podemos. «Con nosotros no han cedado de su su documento con nuestras propuestas y todavía estamos a la espera de respuesta», explicaban desde Podemos. «Con nosotros no han cedado podemo podemos. «Con nosotros no han cedado podemo p



Sánchez, con la vicepresidenta, María Jesús Montero (derecha), y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

El presidente sortea la reforma de la «ley mordaza» como pedían varios grupos, incluido Sumar

rrado nada», trasladaban desde otro de los grupos, aun confiando en incluir alguna de sus medidas cuando se abra el debate en el Congreso.

Y desde uno de los grupos que ya apoyaron al Gobierno en la pasada legislatura anticipan que de presentarse el plan sin recoger previamente sus propuestas sobre regeneración democrática y del sistema judicial se tratará de «fuegos artificiales».

#### «Estética» política

Junts ya auguró en julio que al plan le faltaría «coraje» y dio por hecho que fracasaría. Dos meses después, no ha cambiado de parecer. Fuentes de los posconvergentes ya advierten de que será «demasiado genérico» y que «no entrará en el fondo». «Estética» política, resumen. Hubo un contacto entre el PSOE y Junts para dar a conocer el plan, pero desde la fuerza liderada por Puigdemont aseguran que se les informó solo «de cosas nada sustanciales, intenciones, sin ninguna concreción».

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ya se fajó la semana pasada para intentar hacer control de daños al reunirse con la portavoz de Junts y mantener un almuerzo de trabajo con el presidente del Euskadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar. Además de Bolaños, se están fajando en las negociaciones para reflotar la mayoría de investidura la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

A la espera de conocer el plan y calibrar su capacidad de influencia durante la tramitación, los grupos que apoyaron la investidura de Sánchez reclaman un cambio de actitud a la hora de negociar que no se quede solo en palabras. El plan de regeneración que se aprobará hoy es un punto de partida, pero las prisas del Ejecutivo para llevarlo al Consejo de Ministros sin ahondar antes en la ronda de contactos comprometida no ha gustado a los socios.

#### Libertad de los medios

La intención del Gobierno es implantar un plan de regeneración en varias fases, con la primera centrada en la implementación del reglamento europeo sobre libertad de medios de comunicación. Para desarrollarlo se ha trabajado con textos que obligan a reformar la ley de publicidad institucional, el Código Penal o la ampliación las funciones de la CNMC. El Gobierno también tiene previsto acompañar este plan con un paquete de 100 millones de euros de ayudas «a la digitalización» de los medios. Unas ayudas cuyo diseño recaerá en el nuevo ministro de Transición Digital y Función Públicas, Óscar López. ■

#### **Financiación**

#### Sánchez inicia el viernes su ronda con los presidentes autonómicos

JUAN RUIZ SIERRA Madrid

El próximo viernes habrá entradas y salidas poco habituales en el palacio de la Moncloa. Como inicio de la ronda de reuniones con los presidentes autonómicos para abordar asuntos tan complejos y de difícil acuerdo como la financiación y la inmigración, Pedro Sánchez ha citado ese día al lendakari, Imanol Pradales; al presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y al de Galicia, Alfonso Rueda. El jefe del Ejecutivo sigue aquí el orden de aprobación de los estatutos en los distintos territorios, salvo en el caso de Cataluña, que aprobó su ley fundamental solo por detrás de Euskadi. Pero los problemas de agenda del nuevo presidente, el socialista Salvador Illa, han provocado que ese encuentro tenga que postergarse a la semana que viene.

Sánchez, según fuentes de la Moncloa, quiere que las citas sirvan para «reforzar y fortalecer la colaboración entre el Estado y los gobiernos autonómicos, potenciar el diálogo e impulsar el entendimiento entre las distintas administraciones». Los principales temas que estarán sobre la mesa en esta ronda, en la que el PP tendrá un enorme protagonismo al gobernar en 11 de las 17 comunidades autónomas, serán dos.

Por un lado, la financiación autonómica, tras el controvertido pacto entre el PSC y ERC para investir a Illa, que incorpora la futura capacidad de Cataluña para recaudar y gestionar todos los impuestos generados en su territorio, permitiendo así la salida del régimen común de esta comunidad. Sánchez quiere «impulsar» un nuevo sistema para el resto de territorios, sin contar con Euskadi y Navarra que tienen sus propios conciertos, que implique más fondos y el reconocimiento de las «singularidades» de cada uno de ellos. Pero el PP no parece dispuesto a colaborar.

El otro gran asunto será la inmigración y tampoco se vislumbra ningún acuerdo entre el Gobierno central y las autonomías del PP.■

Nacional | 35 Martes, 17 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

Europa Press

#### Mensaje a los parlamentarios socialistas

## Sánchez recula y promete pactar para poner fin a la sequía legislativa

El presidente matiza sus palabras sobre gobernar «sin el legislativo», tiende la mano a los grupos» y pide al PSOE que se «deje la piel» en el diálogo

JUAN RUIZ SIERRA Madrid

Pedro Sánchez lanzó ayer en el Congreso un mensaje muy distinto al que transmitió hace solo nueve días en la sede del PSOE. «Hay Gobierno para largo (...) Vamos a avanzar con determinación, con o sin apoyo de la oposición. Con o sin concurso del poder legislativo», señaló el presidente el pasado día 9 ante el comité federal socialista. Sus palabras, que prefiguraban una legislatura de resistencia, con escasas iniciativas parlamentarias aprobadas y de espaldas al resto de grupos, suscitaron malestar entre los socios del Ejecutivo. Así que Sánchez acudió a la Cámara baja con otro discurso.

Durante su intervención en abierto ante los diputados, senadores y eurodiputados de su partido, Sánchez insistió en que llevará su mandato hasta 2027, con o sin Presupuestos aprobados, pero colocó el foco en la necesidad de que los socialistas se «dejen la piel» y tengan cintura para llegar a acuerdos con sus socios. Incluido Junts, la formación más alejada de Sánchez de todas las que apoyaron su investidura, con la que el PSOE está inmerso ahora en una compleja negociación para transferir a Cataluña las competencias de migración.

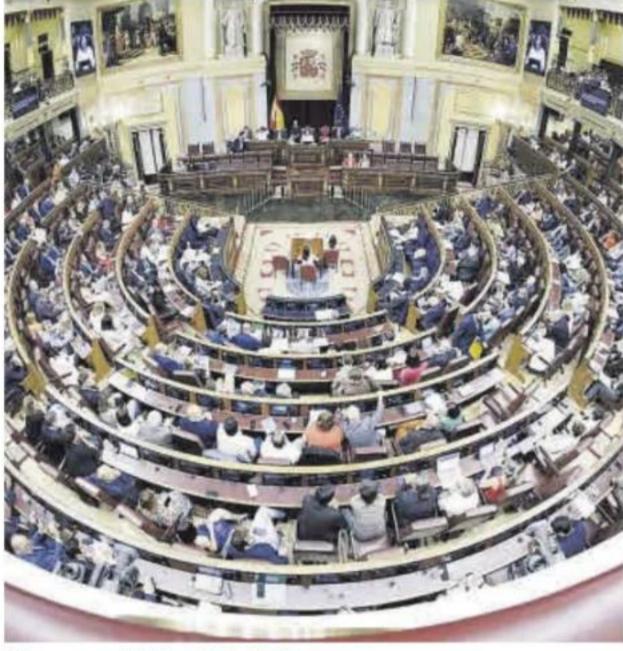

Plano general del hemiciclo del Congreso.

«Es la primera vez en estos seis, casi siete años desde que gobernamos que se presentan 18 meses sin elecciones a la vista. Es el momento para el diálogo y el acuerdo. El Gobierno tiende la mano a los grupos», señaló Sánchez. Para el entorno del presidente del Gobierno, la actual sequía legislativa (con solo cinco leyes y cuatro reales decre-

tos aprobados desde que arrancó la legislatura) no obedece tanto al heterogéneo bloque de investidura como a la sucesión de comicios durante la primera parte de 2024.

Pero el único anuncio concreto llevado a cabo por Sánchez ayer casa mal con su presunta disposición al diálogo con la oposición. El jefe del Ejecutivo anunció que el

ya que considera que la falta de proyecto a nivel nacional y las derivaciones que está teniendo la singularidad fiscal pactada en Cataluña solo traen consigo perjuicios para la región. De hecho, ha acusado a la Moncloa de estar «diseñando ad hoc un sistema para

perjudicar a Madrid e ir abrazán-

dola, como un abrazo del oso». No es la primera vez que Ayuso denuncia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez busca ahogar y cercar a la Comunidad. Pero esta vez lo hace aludiendo al nuevo debate abierto sobre la financiación autonómica y las repercusiones que puede tener que Cataluña deje de formar parte de la caja común. Ese «abrazo del oso» a Madrid, apuntó, se hace «muchas veces con medidas que se ven, otras que no», pero en cualquier caso están dirigidas a que

«maten el incentivo», algo que por el contrario asegura que se busca fomentar en la comunidad, y pide al Gobierno que explique «por qué le asestan ese golpe económica-

#### «Problemas reales»

mente a la capital de todos».

Lo dijo en el foro ABC, donde explicó que su gabinete está trabajando en los presupuestos de la comunidad que tiene que presentar en las próximas semanas y que esta vez no contará con la misma inyección de fondos europeos de ejercicios anteriores. La presidenta madrileña echó también en cara a Sánchez que se olvide «de los problemas reales» mientras mantiene abierto el debate sobre Cataluña y la financiación autonómica en los términos de «división» actuales. ■



Fernando Clavijo.

#### **En Madrid**

#### Clavijo fuerza su presencia en la reunión de hoy sobre inmigración

ISABEL DURÁN Las Palmas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, intervendrá hoy en la comisión interministerial de Inmigración para exponer la situación del archipiélago frente a la emergencia humanitaria por la acogida de más de 5.300 niños y adolescentes no acompañados. El pasado viernes, a través de una carta, Clavijo solicitó al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, presidente de la interministerial, participar en el encuentro «con voz, pero sin voto», tal y como permite la normativa. Ese mismo día, el ministro y expresidente canario respondió rehusando la demanda de Clavijo. Torres alegó que la reunión ya se había convocado el miércoles, «en tiempo y forma», y que el orden del día ya estaba cerrado.

Tras conocer la negativa de Torres, Clavijo reiteró su petición de participar en ese encuentro o en uno posterior, «para abordar un drama humanitario de carácter urgente». En su carta, el jefe del Ejecutivo canario anunciaba que hoy estaría en Madrid para «atender otros compromisos».

Mientras Clavijo volaba a Madrid, Torres respondió aceptando su intervención al finalizar la reunión de los ministros, una vez abordados los puntos del orden del día. Fuentes del Ministerio de Política Territorial aseguran que «el Gobierno no ha negado la participación del presidente de Canarias en la comisión.
■

#### **Choque entre administraciones**

### Ayuso acusa a la Moncloa de diseñar un «golpe» económico a Madrid

La presidenta regional denuncia el «abrazo del oso» del Ejecutivo central a su comunidad

**ELENA MARÍN** Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, persiste en su idea de que el Gobierno

persigue atacar a Madrid en cada una de sus decisiones. Ayer, ante las expectativas sobre los próximos presupuestos para la región, la dirigente madrileña señaló al Gobierno como responsable de cómo pueda ella ajustar sus cuentas,

siquiera han sido abordadas a fondo con Sumar. Aun así, el presidente insistió.

Consejo de Ministros aprobará hoy

medidas de regeneración que ni

«Hay Gobierno para largo. Toca sentarse a negociar para aprobar medidas que mejoren la vida de los ciudadanos. Mano tendida. La puerta de la Moncloa está abierta a todo aquel que quiera negociar y sumar. Os pido que practiquéis esa política de diálogo y acuerdo. Que os abráis a las ideas de otras fuerzas políticas», pidió a sus parlamentarios Sánchez, que pese a la compleja coyuntura, sobre todo por parte de Junts, no tira la toalla con los Presupuestos del 2025.

#### Dinero para comunidades

Al igual que hizo el pasado martes su vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando el Gobierno aprobó el techo de gasto y la senda de estabilidad, el líder socialista insistió en que las cuentas públicas permitirán a las autonomías y ayuntamientos disponer de una mayor inversión. En este caso, 5.000 millones de euros más durante el año que viene. «Vamos a seguir defendiendo una fiscalidad progresiva y un nuevo sistema de financiación», siguió Sánchez, sin citar el polémico pacto entre el PSC y ERC. ■

#### Tensión en la carrera a la Casa Blanca

## El nuevo intento de matar a Trump pone en la picota al servicio secreto

Biden dice que el cuerpo de seguridad «necesita más ayuda» y el candidato republicano señala a la responsabilidad del presidente y Harris por su «retórica»

IDOYA NOAIN Nueva York

El servicio secreto de Estados Unidos, el cuerpo que se encarga de proteger a presidentes, expresidentes, candidatos y sus familias, vuelve a estar bajo intenso escrutinio tras el intento de asesinato de Donald Trump el domingo, el segundo en poco más de dos meses contra el republicano. Aunque esta vez se ha aplaudido la pericia de un agente, que vio el cañón de un rifle sobresaliendo entre los arbustos que rodean el campo de golf en Florida donde estaba el expresidente y candidato, disparó al menos cuatro veces y provocó la huida del sospechoso, luego detenido e imputado ayer de momento con dos cargos federales preliminares vinculados al arma, se redoblan los interrogantes sobre la capacidad del servicio secreto de cumplir su misión en un país polarizado y donde, a menos de dos meses de las elecciones presidenciales, se dispara la amenaza de la violencia política.

El presidente Joe Biden declaró ayer que «el servicio secreto necesita más ayuda», señalando específicamente a la necesidad de incrementar el personal, y afirmó que «el Congreso debe responder a sus necesidades». Ya el domingo, en su comunicado oficial tras el incidente, había anunciado que ha dado órdenes a su equipo para que sigan «asegurando que el servicio secreto tiene todos los recursos, capacidades y medidas de protección necesarias para asegurar la continua seguridad del expresidente», un mensaje que ha apoyado también la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris.

#### Llamada bipartidista

Los líderes demócratas no están solos en esa llamada, que llega desde todo el espectro político. El grupo de trabajo bipartidista que se estableció en el Congreso para investigar el primer atentado contra Trump ha solicitado una sesión informativa con el servicio secreto. Y el principal republicano y demócrata en ese panel han expresado que siguen «profundamente preocupados por la violencia polí-



Dos policías conducen a Ryan Wesley Routh, el sospechoso de disparar contra Trump, ante el juez.

#### Abogaba por «dejar en cenizas el Kremlin»

## El tirador detenido es un votante arrepentido del expresidente

Ryan Wesley Routh, el presunto autor del segundo intento de asesinato contra Donald Trump este do-

I. N. Nueva York mingo, que fue detenido unos 45 minutos después de ser localizado cerca del campo de golf del expresidente en West Palm Beach

(Florida), fue imputado ayer con dos cargos federales. Se trata de momento de dos cargos vinculados al arma que iba a emplear, un rifle tipo SKS con mira telescópica, que no podía tener legalmente al ser un delincuente condenado por otros delitos y del que alteró el número de serie. Se anticipa que más adelante se sumarán otros cargos por el intento de asesinato.

Routh es un hombre blanco de 58 años, originario de Carolina del Norte, que ahora vivía en Hawái. En el pasado fue trabajador de la construcción y, a través de su actividad en redes sociales y por varias entrevistas que hizo con medios, se sabe que se oponía de forma vehemente a la invasión rusa de Ucrania. También había sido crítico con Trump.

En un mensaje en Twitter en 2020, por ejemplo,

dijo haber votado en 2016 al republicano pero habló de él como «una gran decepción». «Está empeorando y me alegraré cuando se haya ido», escribió, insultando al entonces presidente como «retrasado». En 2019 donó 140 dólares al grupo Act Blue, que ayuda a causas progresistas.

Tras el primer atentado fallido contra Trump, hace poco más de dos meses en un mitin en Butler (Pensilvania), Routh escribió en X animando al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris a visitar a los heridos y a acudir al funeral del bombero que murió en aquel ataque. «Trump nunca lo haría, muestren al mundo lo que hacen los verdaderos líderes», escribió.

En abril, y etiquetando a la cuenta presidencial de Biden, Routh también había atacado a Trump, diciendo que su campaña no debería responder a las siglas de Hacer América Grande de Nuevo (MAGA), sino a «hacer a los estadounidenses esclavos». Sobre la guerra de Ucrania, en X en 2022 abogó por «dejar en cenizas el Kremlin» y se ofreció voluntario para combatir al lado de Kiev y «luchar y morir». ■

tica». El presidente de la Cámara baja, Mike Johnson, ha sugerido que esa sesión tendrá lugar la semana que viene, a finales de la cual espera que haya «informes y recomendaciones y el Congreso actuará rápido». «Necesitamos que se rindan cuentas», añadió.

Ro Khanna, congresista demócrata de California, también ha urgido a una comparecencia inmediata. «Dos intentos de asesinato de un expresidente y candidato republicano en 60 días son inaceptables», ha escrito en un mensaje en X en el que ha llamado a que se aprueben inmediatamente todos los recursos necesarios para ampliar el perímetro de protección.

Ese perímetro es actualmente más reducido en el caso de Trump que en el de Biden, al no tratarse de un presidente en activo, como ha explicado Ric Bradwhaw, el sheriff del condado de Palm Beach. «Si fuera presidente todo el campo de golf habría estado rodeado, pero como no lo es la seguridad se limita a las áreas que el servicio secreto considera posibles», afirmó.

#### 12 horas en el campo de golf

Además, otro interrogante sobre la actuación del servicio secreto se ha abierto después de que el sospechoso, Ryan Wesley Routh, fuera imputado ayer. En el documento judicial se explica que gracias a los datos de su móvil se supo que pasó 12 horas en las inmediaciones del campo de golf de Trump. Eso apunta a que ni los agentes del servicio ni de la policía local lo detectaron al hacer un barrido de seguridad previo a la llegada del expresidente.

Pese a la unidad, la conversación empieza a salpicarse también de tintes partidistas. El propio Trump aseguró que el hombre que intentó atentar contra él «creyó la retórica» de Biden y Harris, que lo retratan como «una amenaza a la democracia». «Su retórica está haciendo que me disparen, cuando soy quien va a salvar al país y ellos los que lo están destruyendo», afirmó el expresidente en Fox News. «Ellos son la verdadera amenaza», añadió el candidato republicano, que falseó su propio historial de retórica incendiaria: «Yo puedo usarla también, mucho mejor que ellos, pero no lo hago». En noviembre del año pasado, por citar un ejemplo, llamó a sus enemigos políticos «alimañas».

Ayer Trump señaló a Biden y
Harris por «una combinación de
retórica y demandas», en referencia a los casos legales en su contra
que, sin pruebas, asegura que son
parte de una persecución política.
«Estas son las cosas que escuchan
locos peligrosos, como este tirador,
y lo mismo con el primero», declaró Trump en referencia al detenido
y al joven que fue abatido por un
francotirador en Butler.

■

INFORMACIÓN Martes, 17 de septiembre de 2024

### CRISIS BILATERAL

## Venezuela eleva el precio al Gobierno de reconocer a Edmundo González

La diplomacia española tiene por delante un calvario negociador tanto si los dos detenidos por el régimen de Maduro son turistas que quiere usar como moneda de cambio como si son agentes del CNI

MARIO SAAVEDRA Madrid

Puerto Ayacucho es una ciudad venezolana junto a la frontera con Colombia. Allí se encuentran una base militar del ejército bolivariano y otra de la 52 brigada de infantería de Selva, entre otras instalaciones. Pero también hay atracciones turísticas como el «tobogán de la selva», una roca por la que uno puede deslizarse y que termina en una piscina natural.

Hacia allí se dirigían desde la vecina localidad colombiana de Inírida el pasado lunes 2 de septiembre los dos españoles detenidos en Venezuela, según sus familiares. ¿Para qué? ¿Turismo por la conocida como capital del Amazonas venezolano? ¿O contrabando de armas para planificar el asesinato de Nicolás Maduro, como asegura sin pruebas el Gobierno chavista? ¿Son los vascos José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme dos espías? ¿O simples ciudadanos que el Gobierno de Maduro quiere usar como moneda de cambio con España?

«Hay tres posibilidades. Las dos primeras: que estas personas hubieran sido captadas por el Gobierno de Estados Unidos o que estén implicados con el CNI, lo que me parece poco probable. ¿Qué interés puede tener España en este momento para llevar a cabo una acción de este tipo, prestando operativos a Estados Unidos?», argumenta Ernesto Pascual, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). «La tercera posibilidad me parece la más probable, que se trate de un aviso a navegantes para España ante un eventual reconocimiento de Edmundo González: si me complicáis la política interior, yo puedo complicar la vida de vuestros ciudadanos en nuestro país».

Ayer, tras un fin de semana frenético, en el Ministerio de Exteriores guardaron silencio casi todo el día. El ministro José Manuel Albares no se pronunció sobre este asunto. La diplomacia exige discreción. Pero el cuerpo diplomático español en Venezuela está activado ante una crisis de muy difícil resolución.



Edmundo González y José María Aznar, durante su reunión de ayer.

### Crítica de la oposición

### Feijóo reprocha a Sánchez que no le haya informado

La pésima comunicación entre el Gobierno central y el PP continúa este nuevo curso político. El jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se quejó este lunes públicamente de la falta de información so-

bre la crisis diplomática entre España y Venezuela.

PILAR SANTOS Madrid

El dirigente conservador, que ha cargado duramente contra el Ejecutivo estos últimos meses por considerar que no de-

fiende lo suficiente a la oposición ante Nicolás Maduro, denunció la «lamentable falta de información» del Ejecutivo. «Hace 48 horas que tuvimos conocimiento [de la detención de dos españoles en Venezuela] y el PP no tiene ninguna información por parte del Gobierno. Ninguna. No nos han informado de qué se les acusa, tampoco de las condiciones personales ni tampoco de las condiciones de habitabilidad del lugar donde se encuentran detenidos», relató. Además, añadió, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tampoco le adelantó las «negociaciones» que mantuvo con el «régimen de Maduro para dar asilo a Edmundo González», con quien se reunió ayer el expresidente del Gobierno José María Aznar. ■

El embajador, Ramón Santos, presentó el fin de semana un escrito (nota verbal) ante el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores para pedir que se permitiera a los servicios consulares visitar a los detenidos. Por el momento no ha habido respuesta, informan fuentes diplomáticas.

«Exteriores sigue reclamando a las autoridades venezolanas información oficial y verificada sobre la detención de dos españoles, así como una clarificación de los cargos de los que se les acusa», aseguran fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores. «La Embajada española en Caracas está en contacto con la cancillería venezolana, a la que ha trasladado que ejercerá la protección diplomática y consular de sus nacionales».

Contactar con los detenidos es el primer paso, y el más urgente. Cuando hay un ciudadano español apresado en el extranjero, lo primero que se hace es enviar al cónsul de la ciudad más cercana a visitarlo, o incluso al embajador, para ver en qué situación se encuentra, de qué se le acusa, llevarle los mensajes de sus familiares, o medicinas y alimentos si es necesario.

Así se hizo, por ejemplo, con el caso del español Pablo González, acusado de espionaje para Rusia y detenido en Polonia en 2022. O del español Sánchez Cogedor, madrileño detenido en Irán en 2022 cuando viajaba a pie hacia Catar y acusado también de espionaje.

### Otros casos

David Mudarra / Efe

El primero estuvo dos años detenido hasta que Rusia lo reclamó en un intercambio de presos. El segundo pasó más de un año en una prisión iraní, donde llegó a hacer una huelga de hambre por las penosas condiciones en las que se encontraba, hasta que fue liberado a finales del año pasado tras una negociación diplomática secreta.

### El embajador español pidió que se permitiera a los servicios consulares visitar a los arrestados, sin éxito

La crisis diplomática va a tener que liderarla en el país el embajador Santos. Llegó a Caracas en octubre de 2021 como encargado de negocios. En diciembre de 2022 fue elevado a la categoría de embajador, tras el deshielo entre el Gobierno de Maduro y España. Quienes le conocen le describen como una persona con temple y resolutiva, que lidia bien con ambos bandos del espectro político venezolano.

Las opciones que se le abren al Gobierno español son todas complicadas. El Ministerio ha negado rotundamente que los arrestados pertenezcan a los servicios de inteligencia españoles. «El Gobierno ha constatado que los detenidos no forman parte del CNI ni de ningún otro organismo estatal», afirman desde el Ministerio. Lo natural es, en todo caso, que lo negaran si lo fueran, para protegerlos. Y en la forma en la que lo han expresado, tampoco se descarta que puedan ser colaboradores externos con una misión puntual.

38 Internacional

Martes, 17 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

### **Unión Europea**

## El portazo de Breton y la imposible paridad empañan la nueva Comisión

El comisario francés de Mercado Interior dimite tras ser apartado del futuro Ejecutivo y acusa a Von der Leyen de presionar a Macron para forzar su salida

LAURA PUIG Estrasburgo Enviada especial



El diseño de la futura Comisión Europea, cuyos integrantes por ahora siguen siendo un misterio, ha estado marcado por la polémica desde el momento en que la presidenta Ursula von der Leyen fue reelegida, el pasado 18 de julio, por la Eurocámara para dirigir durante cinco años más el Ejecutivo comunitario. Su petición a las capitales de proponer dos candidatos, un hombre y una mujer, en caso de que el actual comisario o comisaria no continúe ha caído en saco roto empañando un proceso que se vio sacudido ayer con la dimisión del responsable de Mercado Interior, Thierry Breton, en protesta por la supuesta petición de Von der Leyen al presidente francés, Emmanuel Macron, de otro candidato.

El objetivo de la presidenta de la Comisión era lograr un Ejecutivo paritario, un objetivo que se vaticina fallido debido al rechazo de algunos estados miembros, que tienen la decisión soberana de escoger a su candidato a comisario, de plegarse a los deseos de Von der Leyen. A modo de ejemplo, la respuesta del primer ministro de Irlanda, Simon Harris: «Respetuosamente y de acuerdo con los tra-



Ursula von der Leyen y Thierry Breton, el pasado marzo.

tados, hemos tomado la decisión de enviar un solo nombre». Únicamente siete países han presentado mujeres como candidatas, mientras que 17 han optado por hombres.

A esta polémica se sumó ayer la dimisión de Breton, quien además de censurar la supuesta petición de Von der Leyen a Macron de otro candidato, arremetió contra la política alemana y la acusó de llevar a cabo una «gobernanza cuestionable» durante estos últimos años, en una muestra más de las diferencias que mantuvieron durante la pasada legislatura y que desembocaron en una moción de confianza contra la conservadora alemana en plena campaña de las elecciones europeas del pasado junio.

### Una carta con reproches

En una carta, Breton le reprochó a Von der Leyen que no haya discutido este asunto con él y la responsabilizó de su salida por presionar a Macron. «Hace unos días, en el último tramo de las negociaciones sobre la composición del colegio de comisarios, usted pidió a Francia que retirase mi nombre, por motivos personales que en ningún momento ha discutido conmigo», escribió.

Olivier Hoslet / EFE

Tras el anuncio del comisario francés, el Elíseo ha propuesto al actual ministro de Exteriores, Stéphane Séjoumé. Un nuevo revés a los deseos de la presidenta de la Comisión. La portavoz adjunta de Von der Leyen, Arianna Podesta, rechazó confirmar las acusaciones de Breton y subrayó que los contactos de la líder del Ejecutivo comunitario con los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros «son confidenciales».

Este episodio con Francia provocó algunas críticas por una supuesta tibieza con París, a la que no se le ha exigido que, junto con Séjourné, presentase una candidata femenina, cuando sí que se había presionado en este sentido a otros países, como Eslovenia. «Se ha perdido una oportunidad», señaló en un encuentro con periodistas Lina Gálvez, eurodiputada socialista y presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, quien aboga por impulsar una di-

### El tiempo apremia porque el objetivo es que la nueva Comisión Europea arranque el próximo 1 de diciembre

rectiva que garantice por ley la paridad en las instituciones públicas.

Hoy está previsto que Von der Leyen presente la estructura y las carteras de la nueva Comisión ante los miembros de la conferencia de presidentes de la Eurocámara en Estrasburgo, aunque no está claro al cierre de esta edición si anunciará los nombres de los 27 integrantes del Ejecutivo europeo.

La cuestión es que el tiempo apremia. Una vez Von der Leyen anuncie la lista de los nuevos miembros de la Comisión arranca-rán las audiencias para examinar a los candidatos, un proceso que durará varias semanas. La intención inicial es que el nuevo Ejecutivo comunitario arranque el próximo 1 de diciembre, aunque hay precedentes de comisiones que han iniciado su andadura meses más tarde.

### Bloqueo de un barco con inmigrantes en 2019

## Meloni ataca a los jueces tras el proceso a Salvini por el Open Arms

La Asociación Nacional de Magistrados califica la arremetida del Gobierno ultra como una grave agresión a la democracia

Roma

El juicio contra Matteo Salvini – por haber bloqueado en 2019 un barco de la oenegé Open Arms – ha provocado en los últimos días escenas que no se veían desde hace más de una década en Italia: el ataque directo, sin fisuras y público del Gobierno italiano a los jueces. Después de que el pasado sábado la Fiscalía de Palermo solicitara seis años de prisión para el líder de la Liga (acusado de abuso de poder y secuestro de personas), el cierre de filas del Ejecutivo de Giorgia Meloni ha sido prácticamente unánime y absoluto.

En plena turbulencia dentro del Gobierno por diversos escándalos, el asalto de más peso fue precisamente el de la primera ministra italiana y jefa de Hermanos de Italia. «Convertir en un delito el deber de proteger las fronteras italianas de la inmigración ilegal es un precedente gravísimo; mi total solidaridad al ministro Salvini», dijo.

Pero el tono fue particularmente virulento también en boca de sus
aliados políticos. «Pedir seis años
de cárcel por esta razón parece una
decisión irracional y sin ningún
fundamento jurídico», declaró Antonio Tajani, ministro de Exteriores
y líder de la centroderechista Forza
Italia. «El riesgo de una condena [...]
es una evidente y enorme distorsión, así como una injusticia para él
y nuestro país», añadió el actual
ministro del Interior y excolaborador de Salvini, Matteo Piantedosi.

Estupefacta, la Asociación Nacional de Magistrados (la ANM, que representa al 96% de los jueces del país) calificó las declaraciones de grave ataque a la democracia. «Se han dirigido contra representantes del Estado insinuaciones de uso político de la justicia y reacciones desproporcionadas, incluso por parte de figuras públicas y de gobierno. Son declaraciones graves, no acordes con las funciones ejercidas, en abierta violación del principio de separación de poderes, [...] que minan la confianza en las instituciones democráticas», afirmaron.

En este punto, la ANM recordó que es tarea de la justicia «evaluar la validez de la acusación», con «independencia e imparcialidad, guiada únicamente por el estricto respeto a todas las normas vigentes en la materia». «La plena igualdad de todos ante la ley es la auténtica esencia de la democracia, independientemente del cargo y relevancia política [del acusado], y el proceso que se está llevando a cabo en Palermo es en sí mismo un momento fundamental de democracia», insistieron.

Martes, 17 de septiembre de 2024

### **Hércules CF**



Los aficionados del Real Murcia en la semifinal por el ascenso a Primera RFEF del Rico Pérez en mayo de 2022, ante el Rayo Cantabria.

## Desembarco grana en Alicante

Las peñas del Real Murcia preparan un viaje para dos mil personas este sábado para animar al actual líder en el Rico Pérez • El club blanquiazul ubicará a la afición visitante en la Grada del Mundial, que ya está a la venta

JOAN ARJONES

Un partido histórico, y un ambiente para la ocasión. El Hércules se medirá el próximo sábado (21:30 horas) a un Real Murcia que llegará al Rico Pérez como líder en solitario del grupo 2 de Primera RFEF, y con cuatro puntos de ventaja respecto a los de Rubén Torrecilla, que buscarán una victoria tres semanas después de que lo hicieran ante el Ceuta en el estreno.

Se esperan 2.000 aficionados murcianistas en las gradas, según calcula la Federación de Peñas Murcianistas (Fepemur), que organiza un viaje en autobuses para apoyar al equipo grana. El Hércules ha habilitado la Grada del Mundial para los visitantes, que ya han adquirido unas 1.000 entradas después de realizar otro gran desembarco en El Collao.

El Derbi del Sureste. El rival al que más veces se ha enfrentado el Hércules en toda su historia. Dos

históricos enemigos en apuros, y que llevan muchos años sin pisar el fútbol profesional. Diez temporadas completas, concretamente. La última vez que ambos se enfrentaron fue en la categoría más baja donde se ha visto las caras, en Segunda RFEF, con una abultada victoria herculana en el Rico Pérez por 3-0 y un empate a uno en la Nueva Condomina.

Para un encuentro en la categoría de bronce entre alicantinos y murcianistas hay que remontarse al año 2015, y tampoco fue en temporada regular, pues se enfrentaron en el «play-off» de Segunda División, que acabó con victoria blanquiazul en el recordado gol de Fran González en el Enrique Roca.

Si nos atenemos a los desplazamientos más poblados del último lustro, solo hay uno que supera el millar de personas, y es ese 3-0 del conjunto de Sergio Mora a los granas en noviembre del año 2021. El equipo que superará ese desplazamiento casi tres años después es el mismo, el Real Murcia. Más de 2.000 aficionados llenarán la Grada del Mundial, habilitada por última vez a la afición visitante ante la SD Ponferradina, en la final por el ascenso a Segunda del año 2019. El Rico Pérez espera un ambiente de otra categoría, pues el atractivo de este derbi en Alicante junto al gran desembarco murcianista, se podría albergar una entrada de cerca de 15.000 espectadores.

El líder de este grupo segundo de Primera RFEF ha vencido en sus únicos dos desplazamientos este curso, en Sevilla y en Alcoy por 1-2 y 0-3 respectivamente, mientras que el Hércules aún no ha perdido en casa, tras ganar al Ceuta en el debut por 2-0 y empatar a uno ante el Intercity. Además de un duelo clásico, también lo es una batalla de tendencias actuales. Los enfrentamientos de Fran Fernández oficiales entre agrupan una de las Hércules y Real grandes plantillas Murcia en la última de la categoría, siendo uno de los grandes

### Las cifras

década

temporadas completas de ambos equipos sin pisar el fútbol profesional

> 15.000 espectadores podría albergar el Rico Pérez el próximo sábado en el derbi del sureste, con alrededor de 2.000

> > murcianistas

favoritos al ascenso. El Hércules, por su parte, recibirá a uno de los grandes colosos del grupo tras empatar a uno en Ibiza el pasado domingo.

El gol de penalti de Agustín Coscia evitó una nueva derrota fuera de casa y pese a que los de Rubén Torrecilla no consiguieron culminar la remontada en superioridad numérica, mejoraron su versión defensiva respecto al desastre en Alcorcón.

co Pérez vivirá, además del mayor viaje visitante de la temporada, un ambiente único y excepcional que recordará a esos años de antaño en el fútbol profesional, donde estos viejos enemigos se medían en contextos diferentes y con aspiraciones más altas de las que tienen ambos conjuntos a día de hoy.■

El próximo sábado, el Ri-

40 | Deportes Martes, 17 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

### Segunda División

## Los daños colaterales del Eldense tras la visita al Ciutat

Los azulgranas se llenaron de amarillas y Ponz no podrá contar con su medular titular

PABLO L. RIQUELME

La derrota del pasado sábado en el Ciutat de València no fue la única noticia negativa tras el polémico arbitraje del colegiado guipuzcoano Palencia Caballero. El Eldense salió de la capital del Turia con un balance de seis cartulinas amarillas y dos rojas, según el vasco, a Sergio Ortuño «por hacer una entrada con uso de fuerza excesiva a un contrario en la disputa del balón», mientras que Timor vio la segunda amarilla por dirigirse a él tras pitar el descanso con los siguientes términos: «igual que se sube se baja», haciendo referencia al debut esta temporada del árbitro en Segunda División.

A la espera de conocer la sanción que impondrá la Federación a ambos jugadores, no podrán disputar el duelo del próximo sábado ante el Real Oviedo (18.30 horas). Dani Ponz pierde así el que estaba siendo su centro del campo titular en los cinco primeros partidos, y es que la dupla Ortu-Timor había empezado

el curso tal y como lo acabó para Estévez toda la temporada pasada, inamovible.

Ahora el valenciano se las tendrá que ingeniar para ver qué once puede sacar ante el conjunto asturiano. Garantías no le faltan, con Camarasa, Álex Bernal, Youness e incluso Chico Geraldes como alternativas puras. Todo apunta a que Camarasa será titular ante su exequipo tras sus buenas actuaciones en los últimos partidos entrando desde el banquillo, donde incluso Ponz reconoció en la victoria ante el Almería que «había cambiado el devenir para guiarnos hacia la victoria».

El mediocentro valenciano ha jugado cuatro partidos, solo se perdió el inaugural ante el Tenerife, pero siempre que lo ha hecho ha sido desde el banquillo. Durante sus incorporaciones se le ha visto junto a Timor en la sala de máquinas y Sergio Ortuño tirado a banda derecha. Ante el Oviedo el panorama será otro, ya que no podrá estar acompañado por ninguno de los dos. Una opción es la de Bernal. El se-



Jugadores del Eldense se lamentan tras encajar un gol en el Ciutat de València.

villano no ha tenido toda la regularidad deseada en este arranque de liga, pese a marcar el gol de la victoria en la primera jornada frente al Tenerife y su posterior titularidad en Gijón, no tuvo minutos ante el Cartagena ni Al-

Ni Sergio Ortuño ni Timor jugarán el sábado contra el Oviedo y el técnico podría dar entrada a Camarasa y Bernal

mería y entró en la última media hora frente al Levante. En su tercer curso como azulgrana es siempre una garantía sobre el césped, con un perfil más ofensivo, pudiendo jugar como mediapunta o incluso arriba acompañando al delantero.

### Posible debut de Geraldes

Otra opción es la de Youness, que no ha debutado todavía, tras un mercado de fichajes donde su salida parecía inevitable. El marroquí se quedó en el último momento, pero sigue sin tener la confianza de Ponz, tal y como ocurrió el curso pasado, donde apenas jugó nueve partidos

en liga y ninguno como titular. La papeleta no será sencilla para Ponz, que incluso podría dar la oportunidad a Chico Geraldes, futbolista que llegó cedido el último día de mercado del Johor de Malasia. El rendimiento del portugués ha sorprendido gratamente en el club y ya se sentó en el banquillo del Ciutat.

Es un jugador muy polivalente, tal y como aclaró el director deportivo, Manu Guill, puede actuar en banda, desempeñar el papel de Sergio o incluso de 10. Un recurso muy atractivo y que tiene el sábado una oportunidad idónea para demostrar su valía. ■

### **Primera RFEF**

### El mal estado del Solana lastra el inicio del Intercity

Los de Sandroni solo han conseguido un punto de seis en casa ante el Atlético B y el Alcoyano

**EFE** 

ta de la temporada al caer en el maltrecho césped del estadio Antonio Solana de Alicante (0-2) ante el Alcoyano.

Alejandro Sandroni, entrenador

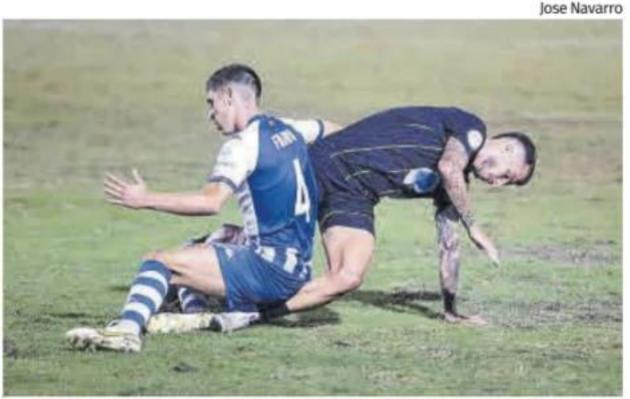

Pol Roigé se levanta tras una caída sobre el maltrecho césped del Solana.

del conjunto alicantino, expresó su inquietud por el estado del terreno de juego en donde el Intercity juega como local al reconocer que «no está bien», algo que ha podido apreciarse en los dos partidos que ha jugado su equipo en el Antonio Solana.

Incluso, el técnico argentino del Intercity avisó en la previa de la pasada jornada sobre que si a algún equipo le iba bien el estado del campo era al Alcoyano, al estar habituado a jugar en estas condiciones porque El Collao también presenta un estado irregular.

El Intercity apenas ha sumado un punto de los seis que ha disputado en su feudo tras empatar con el Atlético B (1-1) y perder con el Alcoyano (0-2), mientras que a domicilio, con terrenos de juego en perfecto estado, ha rendido mucho mejor después de ganar en Sevilla al Betis Deportivo (0-3) y empatar en el Rico Pérez ante el Hércules (1-1). Con estos números el Intercity volverá a jugar el próximo domingo en el estadio Antonio Solana ante el Algeciras en partido correspondiente a la quinta jornada del campeonato liguero en el grupo 2 de Primera Federación.

El Intercity sufrió su primera derro-

Deportes | 41 Martes, 17 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

El partido contra el Granada navegaba por aguas tranquilas para el Elche hasta que todo saltó por los aires en tres minutos y dos acciones a balón parado. Entonces, Eder Sarabia volvió al alambre en el que lleva caminando prácticamente desde su llegada. Al técnico franjiverde se le espera con la escopeta cargada por su ideario futbolístico y, obviamente, cuatro puntos en cinco jornadas no ayudan a convencer a quienes reniegan de la posesión y elevan a los altares el «fútbol de Segunda».

El desastre de Zaragoza hizo meditar a Sarabia y el resultado de su paso por el diván de las ideas fue una defensa de tres centrales y un ataque de dos delanteros. De este modo, el equipo ganaba (teóricamente) fortaleza atrás, más pasillos para sacar jugado el balón y la opción de tener una referencia clara arriba, a la que enviar balones largos en caso de ser necesario. En este sentido, el técnico mostró a los menos creyentes en él que tiene una idea futbolística, pero que no es tan radical, etiqueta que siempre suele acompañar a cualquier estudioso balompédico que tenga como referencia a Cruyff o Guardiola.

La salida de Uzuni agitó un partido que el Elche controlaba con cierto orden mientras el ritmo del mismo se asemejaba más al de un amistoso de pretemporada que al de un encuentro oficial. En esa tesitura, desde el banquillo de Sarabia no se encontraron soluciones para contrarrestar la incidencia del punta, que debían residir principalmente en cortar las vías de alimentación de balones al propio Uzuni. En plena fase de achique y aguante, los ilicitanos recibieron dos golpes. Ambos a balón parado. Los dos con errores propios, en la marca y en la organización de la línea defensiva. Del 1-0 al 1-2.

Ahí es donde Sarabia tiene que demostrar su capacidad de madurez y crecimiento como entrenador. En Andorra ganó fama entre sus jugadores tanto por su alta capacidad en las acciones de fase ofensiva, en lo positivo, como en no parecerle prioritario el trabajo en las acciones de estrategia, tanto en ataque como en defensa.

Flojo inicio de temporada

### **Análisis**

El estilo del entrenador del Elche ha sido motivo de debate desde el día 1. En cinco jornadas aún no ha podido convencer.

### Sarabia camina sobre el alambre



DAVID MARÍN



Eder Sarabia, pensativo, durante el partido contra el Granada.

### El Elche empeora sus dos últimos inicios en Segunda

El conjunto franjiverde ha sumado cuatro puntos en las cinco primeras jornadas

**EFE** 

El Elche, tras el empate ante el Granada, ha empeorado el arranque de competición, tras las cinco primeras jornadas, de las dos últimas temporadas en las que compitió en Segunda División.

El equipo ilicitano ha sumado únicamente cuatro puntos tras ganar al Córdoba, empatar ante el Granada y perder frente al Huesca, Albacete y Zaragoza.

Las circunstancias de su anterior equipo no son las del Elche. Aquí puede tener las mejores herramientas para potenciar sus virtudes en el juego ofensivo, cuando el césped del Martínez Valero esté en mejores condiciones, eso hay que apuntarlo también; pero necesita adquirir ese «ABP» del fútbol al que ningún equipo debe escatimar ni un solo esfuerzo.

### Mejorar el estilo

Más que pedirle a Sarabia que cambie su estilo, como demasiadas veces se insiste desde el entorno, lo que hay que exigirle es que lo mejore. Se ha demostrado que su idea es buena y puede triunfar, también en Segunda División. Pero siempre con trabajo, conocimiento y aprovechamiento de las virtudes de cada futbolista. En este sentido hay mucho trabajo por delante: el portero, Dituro, debe recuperar su mejor versión; los defensas deben ganar en seguridad y conocimiento tanto del sis-

### A favor

### Tener un estilo nunca debe ser un lastre

En el fútbol el camino hacia la victoria no lo da un estilo sino el trabajo diario para hacer fuerte tu idea. En este sentido, el estilo de Sarabia podrá gustar más o menos, pero nunca ser despreciado. Se ha demostrado que puede dar resultados. Eso sí, necesita un tiempo para que el mismo pueda ser ejecutado con la maestría necesaria.

### En contra

### Se exigen resultados en fase de gestación

El Elche tiene mucho trabajo por delante y el mensaje, con el estilo de Sarabia, debe ser de continua evolución. Hasta el momento no está dando los resultados mínimos. El balón parado ha puesto al desnudo carencias que no pueden ser tratadas de manera baladí. A ello se le añade la sensación de que cada partido es una final.

Estos registros son peores que los que logró el equipo ilicitano con Sebastián Beccacece en el banquillo, que también firmó un inicio decepcionante tras regresar a la categoría después de tres años en Primera. Con el preparador argentino, el Elche transitó por la quinta jornada del campeonato con cinco puntos, uno más que en la actual campaña, tras acumular un triunfo, dos empates y dos derrotas.

También mejora al Elche actual el que entrenó Pacheta en la 2019-2020, que concluiría con el ascen-

### **Próximos** horarios del Elche

Dia y hora Rival Mirandés (c) 22/9, 18:30 Málaga (f) 28/9, 21:00 R. Ferrol (f) 5/10, 14:00 Deportivo (c) 13/10, 21:00 Sporting (c) 20/10, 18:30

(c) Partido en casa

(f) Partido fuera de casa

tema como de los compañeros para maximizar aciertos y minimizar errores; y el centro del campo debe encontrar un guía.

En esta tarea, el técnico tiene un reto. A Gerard Hernández se le ha visto verde en sus dos titularidades. La situación del joven futbolista es un símil perfecto a la realidad actual del proyecto de Sarabia. Un proceso en construcción que necesita de tiempo, trabajo y paciencia. Igual que no se le puede exigir a un imberbe de 19 años que se haga con el timón de un equipo profesional en dos ratos sobre el césped tampoco se le puede reclamar a un entrenador que implante su sello en cinco partidos.

Mientras Eder Sarabia siga caminando sobre el alambre, su futuro y el del Elche estarán siempre en el aire. Una situación totalmente insostenible durante una temporada, como se demostró hace no demasiado con Sebastián Beccacece. El técnico vasco necesita conseguir generarse un espacio de cierta tranquilidad en el que hacer crecer sus ideas y no sentir que cada duelo es una final.

Conquistar el resultado antes que el estilo ni es sencillo ni parece la obsesión de un entrenador como Sarabia. Con ruido, silbidos, pitos y dudas a su alrededor su proyecto está abocado al fracaso, más pronto que tarde. Por muy buen funambulista que uno pueda ser. Y por mucha paciencia que pueda tener Christian Bragamik. Al final, el equilibrio sobre el fino alambre dura lo que dura.

so a Primera. Tras cinco jornadas, el equipo ilicitano sumó siete puntos. Únicamente el Elche del curso 2018-2019, recién ascendido a Segunda, empeora los registros del equipo actual. Aquel Elche solo sumó tres puntos en las cinco primeras jornadas.

El inicio de temporada del Elche también es peor que el de la temporada de su último descenso a la desaparecida Segunda B, ya que en el curso 2016-2017 sumaba siete puntos, tres más que ahora, de 15 posibles. ■

42 Deportes

Martes, 17 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

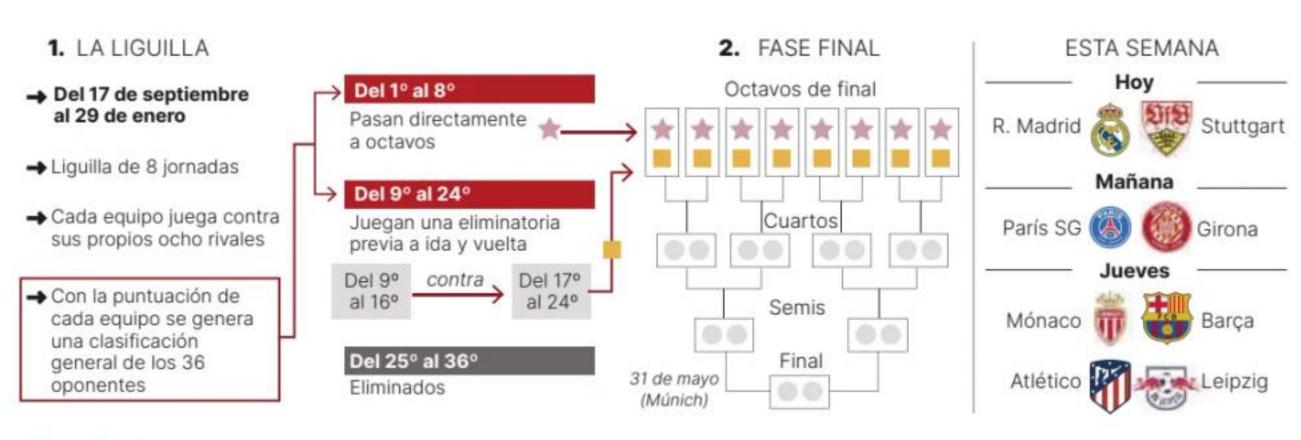

### Liga de Campeones

## Arranca la SuperChampions

El Real Madrid recibe al Stuttgart y se inician así tres días de fútbol de una liga que acabará a final de enero • Los 8 primeros, a octavos y del 9º al 24º, a un «play-off»

MARCOS LÓPEZ

Más partidos, más dinero (se repartirán 2.500 millones de euros), más equipos (36 ahora ante los 32 del formato anterior), más larga (arranca hoy y termina en su primera fase a finales de enero), entradas más baratas para los aficionados visitantes... Más partidos que nunca, más jugadores lesionados exprimidos por el negocio que en vez de encogerse se amplía sin fin. Eso son los pilares de un revolucionario formato para combatir la idea de la Superliga, que aún abandera Florentino Pérez, el presidente del Madrid, acompañado por el Barça, aunque ya no con tanta energía por parte de Joan Laporta, que aún lo acompaña.

La UEFA ha diseñado una SuperChampions nunca vista antes. Arranca esta semana y lo hace a lo grande ocupando tres días (martes, miércoles y jueves) en una Liga de 36 equipos donde no habrá partidos de ida y vuelta sino duelos directos donde, al final, todo se puede decidir por los goles marcados. Todo es nuevo. Empieza esta semana y acabará el miércoles 29 de enero con una espectacular octava y última jornada donde se vivirán los 16 partidos a la misma hora: 21.00. Una noche de locura donde todo estará en juego para definir a los 24 equipos que pelearán por los octavos. Los 12 últimos de la Liga serán eliminados.

La UEFA, ante la seria amenaza de Madrid, Barça y Juve de impulsar la Superliga, ha sacudido el polvo de sus estructuras. Todo resulta tan nuevo que los clubs se asoman a un escenario radicalmente distinto, asumiendo que deben jugar dos partidos más (se pasa de los seis de la antigua fase



Kylian Mbappé sonríe junto a Antonio Rudiger en el entrenamiento.



### Liga de Campeones

### Jornada 1 Hoy

| luventus-PSV               | 18:45 |
|----------------------------|-------|
| Young Boys-Aston Villa     |       |
| Real Madrid-Stuttgart      | 21:00 |
| Bayern-Dinamo Zagreb       | 21:00 |
| Sporting Lisboa-LOSC Lille | 21:00 |
| Milan-Liverpool            | 21:00 |

## Mañana 18:45 Bolonia-Shaktar 18:45 Sparta Praha-RB Salzburg 18:45 PSG-Girona 21:00 Brujas-Dortmund 21:00 Celtic-Slovan Bratislava 21:00

Manchester City-Inter.

Atlético-RB Leizig

Monaco-FC Barcelona

..21:00

| Jueves               |       |
|----------------------|-------|
| Estrela Roja-Benfica | 18:45 |
| Feyenoord-Leverkusen | 18:45 |
| Stade Brest-Sturm    | 21:00 |
| Atalanta-Arsenal     | 21:00 |

de grupos a los ocho) a cambio de que el dinero que entre en sus cajas sea también mucho mayor. Es todo tan nuevo que hasta los propios equipos están calibrando la cantidad de puntos (se estima en 16 al menos de los 24 en juego) que se necesitarían para llegar directamente a octavos ocupando los ocho primeros puestos de la Liga.

Al «play-off» intermedio -otra idea nueva- se precisarían, según algunas simulaciones ya efectuadas, nueve puntos para colarse entre el puesto 9 y 24, que deben dirimir esa eliminatoria previa el paso a los 16 mejores equipos del continente. A partir de ahí ya están tolerados duelos entre clubs del mismo país. Entre los españoles, el Madrid abre hoy (21.00) el fuego en casa ante el Stuttgart con el pie cambiado en la Liga por el brutal arranque del Barça, que debutará el jueves en Mónaco. El Girona visita mañana al PSG y el Atlético recibirá al Leipzig el jueves. ■

### **Fútbol**

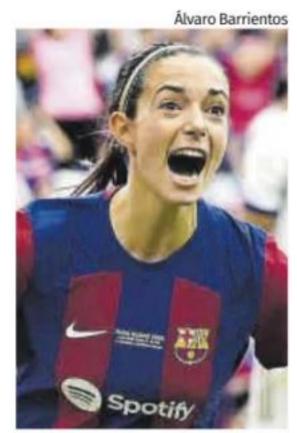

Aitana Bonmatí.

### Aitana renueva hasta 2028 y se convierte en la futbolista mejor pagada

LAIA BONALS

El Barcelona anunció ayer que Aitana Bonmatí, cuyo contrato como azulgrana expiraba el 30 de junio, continuará en el club como mínimo hasta 2028. La actual Balón de Oro —y la favorita para revalidarlo este mismo año— aceptó la oferta del Barça pese a tener muchas más sobre la mesa y, a sus 26 años, extenderá su vinculación con el conjunto catalán por tres temporadas más.

La catalana se siente «muy feliz de seguir vinculada al club» y de empezar su decimotercera temporada vistiendo la elástica azulgrana. «Cuando acabe, serán 16 años. No hay más que decir de alguien que es culé desde bien pequeña, con este sentimiento tan profundo y que quiere seguir haciendo historia», aseguró.

«14» azulgrana, que según avanzó Catalunya Radio, se convertirá en la futbolista mejor pagada, es la primera de siete carpetas que aún tiene pendientes el director deportivo: las de Gemma Font, Marta Torrejón, Keira Walsh, Ingrid Engen, Jana Fernández e Irene Paredes.

El directivo catalán ya ha cerrado la renovación de dos de los
grandes pilares de este equipo: la
de Aitana Bonmatí, que es, sin
duda, la gran apuesta de futuro
del club, y la de la capitana y doble Balón de Oro Alexia Putellas,
cuya renovación hasta 2026 se
anunció el pasado mayo.

Deportes | 43 Martes, 17 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

### **DAVID CANTERO**

### Triatleta de la Universidad de Alicante

Ganar una Copa del Mundo en tu tierra es una experiencia inolvidable, hacerlo dos años seguidos como el deportista del Proyecto FER es extraordinario

### «Ahora voy a intentar ganar el Mundial sub-23 y luchar por el Europeo»

PILAR LÓPEZ

### – ¿Qué sintió al ganar por segundo año consecutivo en València?

 Estoy muy contento, en una nube todavía. Ganar una prueba de este nivel es muy complicado y jhacerlo dos años seguidos...! Ganar el año pasado me daba un plus de motivación pero también un poco más de presión. Supe gestionar bien la presión lo más importante es que sabía que estaba bien de forma y que estaba para ganar. Llegaba con confianza.

### – ¿Estaba tan preparado como el año pasado?

- Llegaba bien de forma aunque es cierto que este año tal vez la preparación había sido más justita porque tuve una lesión en verano, en junio y julio. Aún así, he podido hacer más natación y más bici y eso me ha dado una buena base.

### – ¿Qué sintió al volver a romper la cinta de ganador en la Marina?

- Reviví muchas emociones. Para

mí supone mucho ganar en casa con mi familia, mis amigos animándome. Es muy especial.

### De nuevo le tocó remontar desde el sector de natación...

 Nadando salí en decimotercera posición, bastantebien, porque es mi segmento más flojo. En bici se hizo un grupito grande por delante y uno grande por detrás. Colaboramos desde el principio para engancharlo lo antes posible. Ya bajé a corre en cabeza, pude hacer una buena transición, inicié el último sector segundo y va fui a muerte.

### Este año por lo menos la victoria fue más cómoda. ¿Conocer el circuito le da ventaja?

 Sí, es importante, porque conozco los puntos donde poder atacar o apretar más o menos. Este año la victoria fue más cómoda, al menos no tan tensa como el año pasado que se resolvió en un sprint final.

### - No ha sido un buen año en general para usted pero la recta final de temporada no podía haber empe-



### zado mejor. ¿Compensa este triunfo a tanto esfuerzo?

— Empezó el año un poco mal. Iba a empezar debutando en las Series Mundiales en Abu Dabi y se canceló la prueba por la climatología. No pude ir al resto de pruebas clasificatorias para los Juegos de París, luego llegó una lesión, una periostitis... La verdad es que esta Copa del Mundo de València me da confianza.

### Los Ángeles 28 sí están llamados a ser sus Juegos. ¿Cómo afronta estos próximos años?

 Con mucha ilusión. Disfruto muchodeesto, es lo que me gusta y ahora voy a luchar por clasificarme para Los Ángeles. Estos dos próximos años me los tomo para seguir creciendo y mejorando y cuando empiece la clasificación, iré a por todas.

### La temporada acaba fuerte para usted. Este mismo fin de semana disputa el Europeo y dentro de unos días el Mundial sub 23 ¿A qué aspi-

 Así es, el final de temporada es de infarto. Este sábado disputo el Campeonato de Europa en Vichy en Francia y el 19 de octubre, el Campeonato del Mundo sub 23 en Málaga. Voy a intentar ganar el Mundial y luchar por los primeros puestos en el Campeonato de Europa. Si estoy en la natación en el grupo de delante, puedo aspirar a todo. ■

### Olimpismo

Eduardo Ripoll

### El hijo de Samaranch entra en la carrera por presidir el COI

FRANCISCO CABEZAS Barcelona

Juan Antonio Samaranch Salisachs (Barcelona, 1959) ha decidido dar el paso, ya no sólo como homenaje a su padre, Juan Antonio Samaranch Torelló, sino porque se ve capacitado para dar un impulso al deporte olímpico ante su larga trayectoria y experiencia. El dirigente catalán, además de maratoniano e ingeniero industrial, será uno de los aspirantes a suceder al alemán Thomas Bach al frente del Comité Olímpico Internacional (COI). La elección se llevará a cabo entre el 18 y el 21 de marzo de 2025 en Olimpia (Grecia), y determinará un mandato de ocho años.

A esa silla presidencial, según anunció ayer el propio COI, opositan seis candidatos más. Especialmente importante será la candidatura del británico Sebastian Coe, oro olímpico en 1.500 metros en los Juegos de Moscú (1980) y Los Angeles (1984), pieza capital para que los Juegos se celebraran en Londres en el año 2012.

Samaranch Salisachs, que vio cómo su padre presidía el COI entre junio de 1980 y julio de 2001, con la celebración de los Juegos de Barcelona como gran hito, se siente con opciones y, sobre todo, preparado a convertirse en el décimo presidente del organismo de la historia.

Pilar Cortés

### **Baloncesto**

### Las reliquias del Lucentum llegan al centro de Alicante

La exposición por el 30 aniversario se abre hoy en la Sede de la UA

REDACCIÓN

El Lucentum Alicante traslada su exposición «De ayer a hoy, siempre Lucentum: 30 aniversario» a la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (C/Ramón y Cajal, 4), donde permanecerá desde hoy, 17 de septiembre, al 4 de octubre.

La inauguración en esta sede será esta tarde a las 19 horas, con una conferencia abierta al público en la que se recorrerán los 30 años de vida de la entidad con la presencia de exjugadores, directivos y periodistas que han vivido las diferentes etapas del Lucentum durante estas décadas. Este acto, además de recordar y recorrer los años de vida del club, pretende ser

un encuentro con aficionados para intercambiar experiencias, recuerdos y proyectos.

La exposición recorre los años del vida del Lucentum con documentos, camisetas, trofeos, pósteres y merchandising de estas tres décadas, con un paseo por la historia descrito en unos paneles explicativos. El Lucentum unifica todas las diferentes etapas de la en-



Un instante de la exposición de julio en el Club INFORMACIÓN.

tidad desde su inscripción oficial como club en la Federación Española de Baloncesto en 1994.

El presidente del Lucentum Alicante, Daniel Adriasola, aseguró que «trasladar la exposición a la

Sede Universitaria es un lujo para el club, por el enclave y el apoyo de la Universidad de Alicante». La exposición se inauguró el pasado mes de julio en las instalaciones del Club INFORMACIÓN. ■

Rafa Arjones

Martes, 17 de septiembre de 2024



La jornada inaugural transcurrió en los amplios y elegantes salones interiores de Leandra Espacio Gastronómico.

El restaurante Leandra Espacio Gastronómico, en el Hotel AC de Elda, abre la semana culinaria con unas propuestas que fusionan la cocina tradicional con la creatividad e innovación. La Façana en Biar toma hoy el relevo

## La **Uva Embolsada** protagoniza el inicio de Menjars de la Terra en el Medio y Alto Vinalopó



MIRIAM VÁZQUEZ

Después de la pausa veraniega, las jornadas gastronómicas más populares de la provincia han vuelto con fuerza este mes de septiembre. Esta semana concretamente regresan a las comarcas del Medio y Alto Vinalopó.

Elda, la ciudad del calzado por excelencia, ha sido la encargada de abrir «Menjars de la Terra» con una jornada inaugural donde la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó ha sido la protagonista indiscutible. El lugar escogido para este primer despliegue culinario ha sido Leandra Espacio Gastronómico, ubicado en el hotel AC, un entorno que resultó ser



José Juan Reus, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Alicante; Rosa Vidal, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Elda; Daniel Coloma, gerente de Hidraqua en la zona del Vinalopó; Rubén Alfaro, alcalde de Elda; Toni Cabot, director de INFORMACIÓN; Pepe Bernabeu, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó; José Enrique Sánchez, vicepresidente del Consejo Regulador de la Uva Embolsada del Vinalopó; Víctor López, delegado comercial de Bocopa; y José Flor, director comercial de Bocopa.

el marco perfecto y donde cada bocado fue un viaje de descubrimiento.

Alrededor de las dos de la tarde, los asistentes comenzaron a
llegar al establecimiento, donde
les esperaba un cóctel de bienvenida en la terraza exterior. Sobre
las mesas del cóctel destacaba el
producto estrella de la semana: la
Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, dispuesta estratégicamente, no solo servía como elemento decorativo, sino que también era un adelanto del sabor
que protagonizaría muchos de
los platos servidos a lo largo del
evento.

### Un menú cuidado al detalle

Durante el cóctel, los asistentes pudieron disfrutar de una selección de aperitivos, entre los que destacaron las Cortezas de cerdo garrapiñadas con sal Maldon, el Hummus de remolacha sobre cristal de patata con pico de gallo, y el exquisito Mini tartar de salmón marinado con aguacate,

### **CULTURA Y SOCIEDAD**

Martes, 17 de septiembre de 2024









mango y uva del Vinalopó.

Estos primeros bocados despertaron el apetito de los comensales y pusieron de manifiesto la capacidad de la cocina local para innovar y fusionar sabores tradicionales con técnicas contemporáneas. «Siempre intentamos dar unas pinceladas de la cocina de siempre, modernizándola, e incluyendo una fusión de la cocina asiática y la cocina actual», explicó Paulino Motilla, gerente de Leandra Espacio Gastronómico.

Finalizado el cóctel, los asistentes se trasladaron a los amplios y elegantes salones interiores del espacio gastronómico, donde tuvieron lugar los discursos oficiales que marcaron el inicio de esta semana dedicada a exaltar los productos autóctonos de estas comarcas.

El primero en dar la bienvenida fue Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, quien recordó el origen de «Menjars de la Terra», una iniciativa impulsada hace más de tres décadas por Antonio González Pomata, figura clave en la defensa y difusión de la cultura gastronómica de la provincia. En su intervención, Cabot señaló que «hace unos días echaba mano de la hemeroteca y encontraba una página curiosa, del 1 de noviembre de 1992». Con estas palabras, el director mostró una página histórica que documentaba el evento hace 32 años en la misma ciudad de Elda,



El cóctel de bienvenida tuvo lugar en la terraza, los asistentes disfrutaron de una cuidada selección de aperitivos.

subrayando la importancia de la continuidad de esta cita gastronómica: «Esa marca vuelve hoy a Elda, a este lugar tan emblemático, y viene a potenciar nuestra gastronomía. Entre todos los actos que tenemos en INFORMACIÓN, 'Menjars de la Terra' está en el pódium, sin duda, y así vamos a seguir, mostrando lugares de nuestra provincia donde se come bien, y donde utilizan el producto autóctono».

Las «Cortezas de cerdo garrapiñadas» sorprendieron a los asistentes en el cóctel de bienvenida

Y es que estas jornadas gastronómicas, organizadas por INFORMACIÓN con el respaldo de la Diputación Provincial de Alicante, regresaron en 2023 con un éxito rotundo, atrayendo a más de 5.000 asistentes.

En este sentido, José Juan Reus, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Alicante, destacó el apoyo recibido por parte de la Diputación Provincial de Alicante y del periódico. «Tenemos unos productos de calidad en la provincia y es un lujo que las DOP los transmitan por todos los lugares y por toda España», afirmó con orgullo, destacando la importancia de seguir promoviendo la excelencia de los productos locales.

Por su parte, Pepe Bernabeu, presidente del Consejo Regulador de la DOP Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, invitó a los asistentes a «ser conscientes de la importancia de consumir y exigir productos con el sello de calidad. Eso va en beneficio propio de todos», explicó, añadiendo que estas jornadas son una oportunidad para disfrutar de recetas elaboradas con los mejores productos de la comarca, «fruto del trabajo de productores locales y de la pericia técnica de los restauradores».

En esta misma línea, el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, resaltó que «Menjars de la Terra es una iniciativa muy bien traída a la actualidad, que muestra la propia innovación de los cocineros con las nuevas técnicas para expresar en los productos nuestra gastronomía». Por otro lado, el primer edil señaló la responsabilidad de apoyar al sector primario y a la gastronomía local, fundamentales para la identidad de la comarca. «Como ciudad industrial, capital

46 | Cultura y Sociedad Información

Fotografías de Rafa Arjones













### El equipo que dirige Paulino Motilla preparó un menú especial para la ocasión

<<<

de la comarca del Medio Vinalopó, tenemos la responsabilidad de apoyar nuestra tierra y de creer en la gente que está alrededor».

### Un exquisito menú

Tras las intervenciones, llegó el momento más esperado: la comida. Los comensales disfrutaron de un exquisito menú que comenzó con unos entrantes llenos de sabor: un Medallón de manitas de cerdo con parmentier, acompañado de chutney de mango y foie; seguido de una Milhoja de queso Camembert con compota de uva del Vinalopó y salvia frita; y culminando con una delicada Lubina con verduritas sobre crema de puerro y mayonesa de carbón.

El equipo que dirige Paulino Motilla preparó un menú especial para la ocasión, «en este caso, hemos adaptado algunos platos muy demandados como por ejemplo la Milhoja de queso Camembert, a la que le hemos añadido la uva del Vinalopó», explicó.

El plato principal fue un suculento Solomillo de cerdo con salsa de moscatel y uvas del Vinalopó, una combinación perfecta



La coordinación del equipo de Leandra se pudo ver en todo momento.

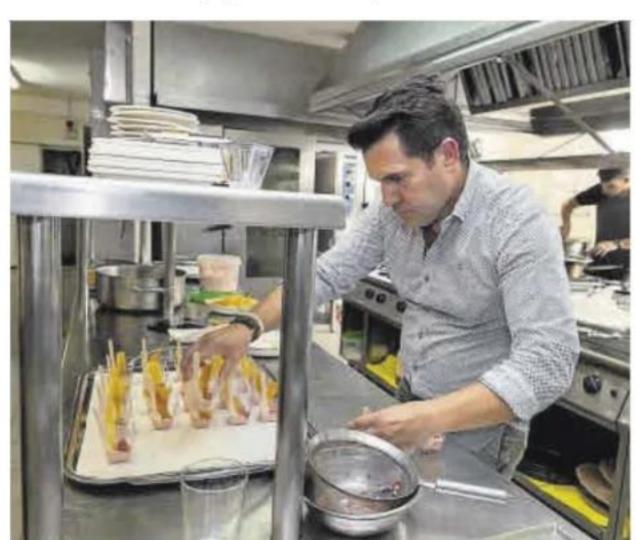

Paulino Motilla, gerente de Leandra Espacio Gastronómico, en la cocina.

### El plato principal resaltaba la dulzura de la uva en contraste con la intensidad del solomillo

que resaltaba la dulzura de la uva en contraste con la intensidad del solomillo. Para cerrar, el postre fue una deliciosa milhoja de crema pastelera y frutos rojos, que dejó a todos los asistentes con un sabor dulce en el paladar y un recuerdo imborrable de esta primera jornada.

Con un ambiente distendido, platos que exudaban creatividad y un claro homenaje a los productos locales, esta primera jornada en el Medio y Alto Vinalopó dejó claro que la gastronomía de la comarca sigue siendo un referente indiscutible.

### Hoy, Biar

La semana gastronómica solo acaba de empezar y hoy el recorrido de «Menjars de la Terra» continúa en el restaurante La Façana, en Biar. Este establecimiento presenta unos platos que rinden homenaje a la cocina tradicional de la zona, ofreciendo como principales dos clásicos de cuchara a elegir: la Olleta de trigo o un Caldo de cocido con fideos y pelotas.

Sin duda, una propuesta irresistible para seguir disfrutando de los sabores más auténticos y de los productos locales. ¡Buen provecho! ■

### Menú de hoy

MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE La Façana

(Biar)

### Entrantes:

- Delicias de uva del Vinalopó con queso.
- -Pericana de pimiento seco, bacalao, ajo y aceite de oliva.
- Solomillo en salsa de uvas del Vinalopó.
- Alcachofa confitada a la brasa.
- -Ensalada de burrata en base de tomate de la tierra.

### Principal a elegir:

 Olleta de trigo o Caldo de cocido con fideos y pelotas.

### Postre:

- -Tarta de turrón de Biar.
- -Cafés e infusiones.

### Bodega:

- -Vinos DOP Alicante.
- -Cervezas, refrescos y agua mineral.

PRECIO POR PERSONA: 42 € (IVA incluido) Reservas: 965 810 373 lafasana.com INFORMACIÓN Martes, 17 de septiembre de 2024 Cultura y Sociedad 47

Fieles seguidores de «Menjars de la Terra» no se perdieron el menú de Leandra Espacio Gastronómico

# Un producto absolutamente excepcional

**ROSALÍA MAYOR** 

¿Recordáis la canción de Mecano «En la puerta del Sol»...? Entre otras cosas decía... «entre gritos y pitos, los españolitos, enormes, bajitos, hacemos por una vez, algo a la vez... otra vez el champagne y las uvas y el alquitrán...». Se refería a tomar las uvas en Nochevieja. De esas uvas, dos de cada tres que consumimos proceden del valle del Vinalopó, aproximadamente unos 2 millones de kilos sólo en esa noche, de una producción que ronda los 40 millones de kilos, de los que un 75 por ciento se dedican al mercado nacional.

Y es que la uva embolsada del Vinalopó es un producto absolutamente excepcional. A diferencia de otras uvas de mesa, ésta crece protegida bajo un bolso de papel, que la protege al menos durante 60 días, y le proporciona unas características físicas y gastronómicas tan diferenciales, que le han valido para ser la única uva embolsada merecedora de una Denominación de Origen Protegida.

Todo esto viene a cuento porque ayer se inauguró un nuevo ciclo de «Menjars de la terra», que en esta ocasión visita el Alto y Medio Vinalopó, en concreto Leandra Espacio Gastronómico de Elda, de la mano del INFORMACIÓN, la Diputación de Alicante y la DOP Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó.

De los primeros en llegar, Pepe Bemabéu, presidente de la DOP, junto a su vicepresidente, José Enrique Sánchez García; y José Juan Reus, presidente de la DOP Vinos de Alicante, que bromeaban diciendo que eran los tres «Pepes» de la uva en Alicante

Con muchas ganas de pasarlo bien, de Elche, y muy orgullosos, porque nos lo proclamaron alto y claro (y con mucha simpatía, todo hay que decirlo), un estupendo grupo formado por María Dolores Torregrosa, Leopoldo Legidos, Toñi Miralles, José María Mirmar, Jaume Cascales, Pascual Manchón y Antonio Maraldés.

Encantados de la vida Emilio Carretón y Ana María Ruiz, ganadores del sorteo entre los suscriptores de INFORMACIÓN. El menú les encantó y prometen repetir... jaunque sea pagando!

Menjars ha hecho muchos acólitos, como el grupo alicantino de Miguel Castillo, Rosa Martínez, María Ruiz, Javier Martínez, María Luisa Eggers, Juan Jover, Fuensanta Martínez y Santiago González, a los que ya conocemos porque les gusta recorrer la gastronomía de la provincia de mano de Menjars.

De Rumanía Oana Barnac y de Italia Carlo Ambrosi, ambos residentes en Elda hace más de veinte años, acompañados de Francisco Ortega, presumiendo ser del municipio de toda la vida.

También de Elda, aunque algunos ya no vivan allí, Trinidad Pastor, Javier García, Encarna Cerezo y Celso Beltrán. Otros asistentes, Daniel Coloma, gerente de Hidraqua en el Vinalopó; Víctor López, delegado comercial de Bocopa; José Flor, director comercial de Bocopa; Federico Lizón, arquitecto, y Gloria Navarro, directora de Comunicación del Patronato de la Costa Blanca de la Diputación de Alicante.



De la terreta: Juan Jover, Fuensanta Martínez, María Luisa Eggers, Rosa Martínez, Santiago González, Javier Martínez, María Ruiz y Miguel Castillo.



Javier García, Trinidad Pastor, Encarna Cerezo y Celso Beltrán.



Fotografías de Rafa Arjones

Pepe Bernabéu, José Juan Reus y José Enrique Sánchez.

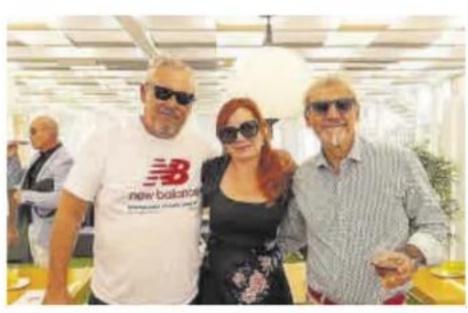

Francisco Ortega, Oana Barnac y Carlo Ambrosi.



Los agraciados por el concurso del periódico, Ana María Ruiz y Emilio Carretón.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, no se quiso perder esta celebración y acudió acompañado de su concejala de turismo, Rosa Vidal. Alfaro, en su intervención para inaugurar este ciclo de Menjars, destacó el papel de Elda como cabeza de comarca, aunque no tuviera muchas hectáreas dedicadas al cultivo de la uva, y su apoyo a agricultores, productores y vinateros de la zona. Por su parte, el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, dedicó unas sentidas palabras a explicar que Menjars cumplía ya 32 años.

El menú, elaborado por Paulino Motilla, aunó tradición y modernidad. A destacar, por lo que comentaban los comensales, las cortezas caramelizadas y las manitas de cerdo. ¡A por la siguiente! ■



48 | Cultura y Sociedad Información



Imagen del espectáculo Para la libertad.

### Conmemoración

El teatro alicantino ofrecerá dos propuestas escénicas de homenaje a la vida y obra del poeta oriolano el 25 y el 28 de septiembre

### El Principal celebra su 177 aniversario con **Miguel Hernández**

REDACCIÓN

El Teatro Principal de Alicante celebra el próximo 25 de septiembre el 177 aniversario de su construcción. Con motivo de tal acontecimiento, el coliseo alicantino llevará a cabo un homenaje al poeta Miguel Hernández con dos propuestas escénicas que recordarán su vida y obra los próximos días 25 y 28 de septiembre.

Por un lado, el 25 de septiembre, a las 19 horas, la Sala Núria Espert del teatro acogerá un espectáculo especial de entrada libre. Mi sangre es un camino es un recital que une vida, obra y homenaje al poeta Miguel Hernández a través de un relato que invita al público, durante 55 minutos, a emprender un recorrido emocional y vivo por la trayectoria del autor de Orihuela a través de sus propios poemas y siguiendo el hilo conductor de un texto que enfatiza la pasión, el drama y la esperanza que marcaron, con hondas huellas, los años de Hernández.

En esta actuación participan José Luis Rico y Maite Puerto recitando sus versos, José Luis Ferris se encarga de la narración y Juan Ignacio González les acompaña a la guitarra. La entrada es gratuita, pero el aforo es limitado, por lo que es necesario reservar plaza enviando un correo a comunicacion@teatroprincipaldealicante.com.

Continuando con esta programación especial, el 28 de septiembre a las 20 horas Okapi Producciones presentará la obra Para la libertad, que cuenta con la dirección de Gabriel Fuentes y con los intérpretes Daniel Ibáñez, Pablo Sevilla y Eva Rubio en el elenco.

### Poesía con música de Serrat

Para la libertad recrea sobre la escena la vida y la obra del autor de El rayo que no cesa y, para ello, usa como motor que impulsa la trama la música de Joan Manuel Serrat, con el fin de crear un espectáculo global que aúna el más selecto teatro textual con la interpretación en vivo de las canciones de ese disco histórico: Las nanas de la cebolla, La elegía a Ramón Sijé, Llegó con tres heridas o El niño yuntero, entre otras.

Con el apoyo y la asesoría del propio Joan Manuel Serrat, esta obra tiene intención de emocionar al espectador llevándole a un viaje apasionante por la cultura y la historia de nuestro siglo XX. En este camino, actores y músicos recrearán la vida del poeta alicantino con la belleza de su lenguaje acompañado de la maestría de la música del maestro Serrat, el genio que ha puesto la banda sonora de nuestras vidas a varias generaciones de España y las Américas.

El precio de las entradas para este espectáculo oscila entre los 10 y los 20 euros. ■

### Programación

Las acciones incluyen propuestas de narración oral, música o teatro entre octubre y diciembre

### Cultura en Barrios propone 80 actividades hasta fin de año repartidas por Alicante

ISMAEL MARTÍNEZ

El programa Cultura en Barrios propone 80 actividades para todos los públicos repartidas por una veintena de espacios de la ciudad. La programación -organizada por el Ayuntamiento de Alicante con el apoyo de la Diputación, Aguas de Alicante y la UA-incluye teatro, danza, circo, magia, narrativa oral, lírica, conciertos didácticos, proyecciones audiovisuales, debates y animación a la lectura que se llevarán a cabo

en la red de bibliotecas municipales, centros sociales, el Centro Municipal de las Artes, Las Cigarreras, el MARQ y el Museo de Aguas de octubre a diciembre.

El programa se lleva a cabo con las secciones de Anem a la biblio, actividades culturales y animación a la lectura, Menutsbarris, muestra de artes escénicas y músicas para la infancia y la juventud, Escena d'aci, especializada en artes escénicas y músicas del territorio, VisualCbarris, dedicado a proyecciones audiovisuales para el debate y Sentimbarris sobre experiencias culturales en común.

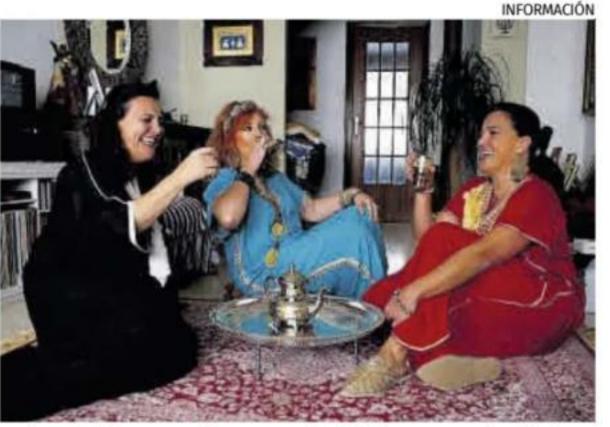

Esther Abellán, Ana Haligua y Begoña Abellán protagonizan la obra.

### **Estreno**

### Homenaje teatral a Tánger en Casa Mediterráneo

A. PRADO

Hannah. Una mirada a sus raíces es una obra escrita y dirigida por Esther Abellán y Ana Haligua, que se estrena el próximo viernes, a las 19 horas, en Casa Mediterráneo, que ha organizado este acto de homenaje a Tánger con la colaboración especial del Consulado General del Reino de Marruecos en Valencia.

Esta obra teatral de autoficción se basa en la propia vida de Ana Haligua, tangerina afincada en Alicante que decide hacer un homenaje a su familia y a sus antepasados. Se trata de «un canto al amor, a la tierra, a la amistad y a la libertad. Un puente que une culturas», apuntan las autoras.

La historia está protagonizada por tres mujeres de origen tangerino, amigas desde la niñez, que se dan cita en casa de Hannah. A través de los recuerdos compartidos y sus vivencias adentrarán al público en un universo emocional lleno de verdad donde Tánger y sus calles se convierten en un escenario metafórico. La entrada es libre.



CRÍTICA
MARC LLORENTE

### Intensidad teatralidad

'Dos tronos, dos obras'

\*\*\*

Texto: Pepe Cibrián

Dir: Nicolás Pérez Costa

as armas de dos desenvueltos comediantes que dominan los recursos de la interpretación y usan maquillaje y vestuario acentuados. Una imagen pintoresca. Nacho Guerreros y el argentino Nicolás Pérez Costa construyen unos personajes dejándose invadir por ellos, con precisión verbal y física. Llenan el escenario con teatralidad y sentido lúdico. Es la belleza artística y contemporánea de un espectáculo dirigido por el propio Costa y con el texto (o casi pretexto) de Pepe Cibrián. Y un énfasis expresivo equilibrado y convincente que no traspasa la raya. El hecho de que ambos acojan a un par de mujeres refuerza la expectativa y el interés. Masculinos o femeninos, los avatares del poder en una destacada tarea realizada en un espacio escénico en el que exhiben diversidad dialéctica, dinamismo y treguas. Los actores gestionan el mano a mano intensamente y brillan la teatralidad, la pasión o las intrigas en este encuentro que nunca se produjo entre Isabel I de Inglaterra (desde 1558 a 1603) y María Estuardo, reina de Escocia (desde 1542 hasta su abdicación en 1567). Eran primas y tenían desconfianza y mala voluntad. María era una amenaza para el trono de Isabel I, ya que albergó el lejano propósito de ocuparlo. Huyó buscando refugio allí, pero estuvo prisionera durante 19 años. ¿Culpable de una conspiración a fin de matar a su rival? En 1587 fue decapitada y falleció como mártir católica. Durante sus últimos días, Isabel manifestó su pesar por haber ordenado esa ejecución. Esto es «Dos tronos, dos reinas» y el recital interpretativo bien dosificado en ambiente encantador y con un contraste entre las dos figuras. Guerreros (uno de los famosos de la tele) está más comedido y Pérez Costa aparece algo más enfático. Adaptan los papeles a sus respectivas personalidades. Y la emotividad dramática de la música al concluir. La obra en la que solo participó Nicolás Pérez, Juana la Loca, recibirá el premio al mejor espectáculo en la gala del 28 de octubre. En el coliseo alicantino.

INFORMACIÓN Martes, 17 de septiembre de 2024

Cultura y Sociedad | 49

### Artes escénicas

El festival de teatro, circo y danza, que se celebra del 21 al 25 de octubre, cuenta con un estreno absoluto de La Dependent, tres compañías nacionales y mayor presupuesto que en 2023

## La **Mostra de Teatre de Alcoy** celebra 33 años con más de 20 espectáculos

ÁFRICA PRADO

La Mostra de Teatre de Alcoy se prepara para celebrar su 33ª edición con más de una veintena de espectáculos. Este festival de artes escénicas – de teatro, fundamentalmente, pero también de circo, danza y magia-se desarrollará en Alcoy del 21 al 25 de octubre, cinco días en los que ofrecerá 22 espectáculos de compañías nacionales y del territorio autonómico, tanto emergentes como consolidadas.

La programación de este año incluye dos estrenos nacionales y los debuts en la Comunidad Valenciana de tres obras de compañías nacionales. Además, el presupuesto crece con respecto a la última edición y pasa de 150.000 euros a cerca de 200.000 euros, según indican desde la Mostra, que cuenta con la financiación del Institut Valencià de Cultura y el Ayuntamiento de Alcoy, así como el apoyo de la Fundación SGAE.

Josep Policarpo se estrena este año como director relevando a Miquel Santamaria, y una apuesta por los espacios escénicos fuera del escenario convencional. De este modo, además del Teatro Principal y el Teatro Calderón, junto con la Casa de la Cultura y el Teatro del centro educativo Salesianos, que acogerán las funciones de sala, la Plaça de Dins y el patio del edificio del IVAMCADA albergarán las propuestas de calle y el pub L' Escenari se dedicará al humor.

La Mostra se inaugurará el 21 de octubre con el estreno absoluto de la nueva creación de la compañía alcoyana La Dependent, que llevará a escena Ibers, històries d'abelles, reines i abellots, una comedia escrita por Pasqual Alapont. Un retrato de la hipocresía y la lucha de poder dirigida e interpretada por Pepa Miralles, junto con Pep Sellés y Andrea Juan en el elenco.

El segundo estreno absoluto será el día 23 con magia a cargo de Nacho Diago, aLUZina, una creación para todos los públicos que aborda la relación del individuo con la luz y la sombra para estimular la capacidad de sorpresa.

La Mostra cuenta con el estreno

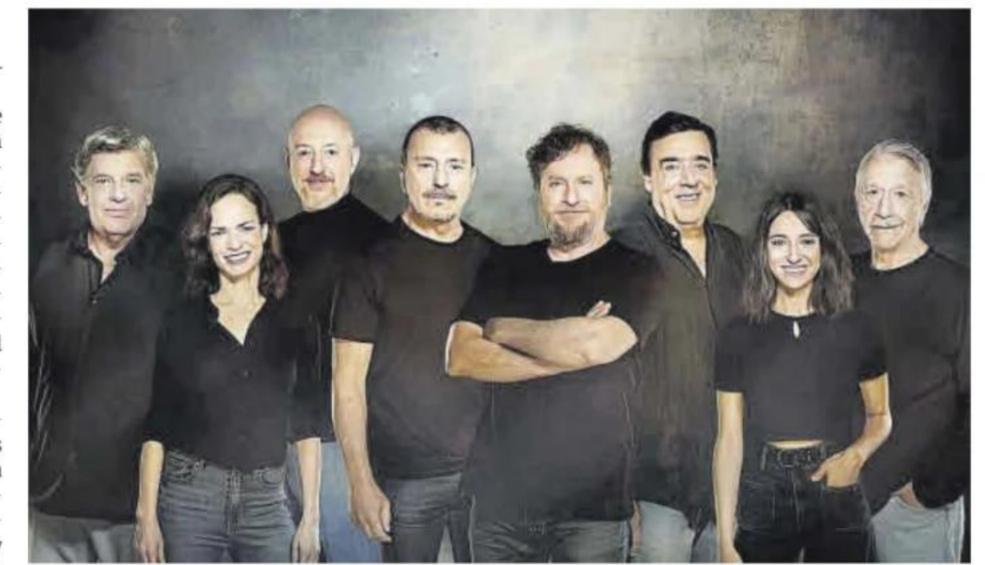

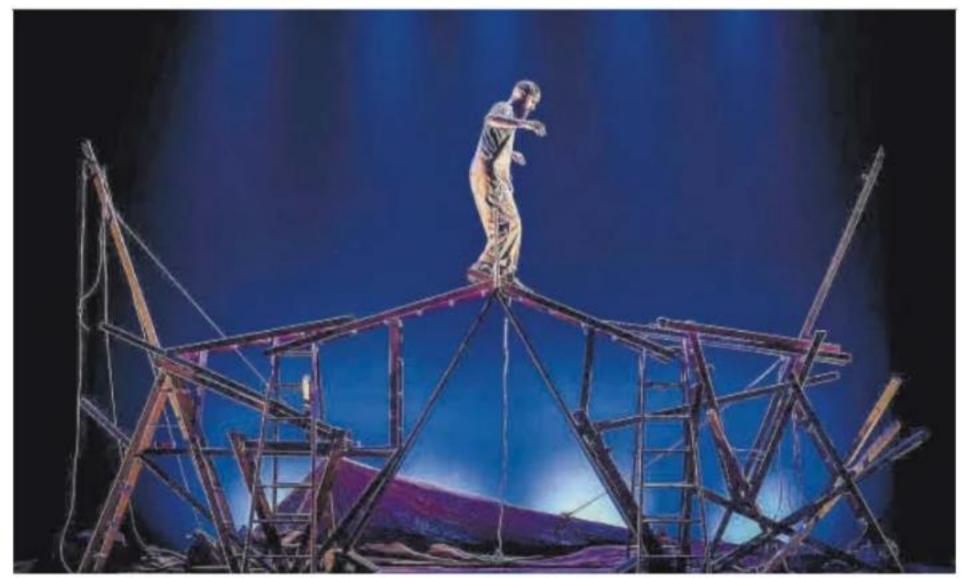

Arriba, Los lunes al sol, de GG Producción Escénica y, sobre estas líneas, el espectáculo de circo Llar.

en la Comunidad Valenciana de dos propuestas de compañías nacionales: la veterana andaluza Atalaya (Premio Nacional de Teatro 2008), con un acercamiento al clásico de Valle-Inclán Divinas palabras (22 oct.), y GG Producción Escénica (Madrid), con la versión teatral de la película de Fernando León de Aranoa Los lunes al sol (23 oct.), una tragicomedia realista y tiema con ocho intérpretes en el escenario.

También desde Navarra llega el 22 de octubre la propuesta de danza La medida que nos ha de dividir, de Qabalum Col Danza, Primer Premio en el Certamen Coreográfico DanzaXtrema 2021 y Premio Focus Day en el Certamen Internacional 10Sentidos 2022.

### La escena valenciana

Dentro de las compañías de referencia de la Comunidad Valenciana figura Arden Producciones, que presenta Maleïdes Dames (21 oct.), donde Madame Bovary, Ana Karenina y La Regenta repasan en primera persona y con perspectiva de género su historia. Hongaresa Teatre (22 oct.) muestra en David la misteriosa relación entre un padre y un hijo y L'Oroneta, de la Compañía Micalet (22 oct.), relata cómo una canción une a dos personajes aparentemente en una historia que denuncia la homofobia.

También se verá por primera vez en la provincia de Alicante Yo soy 451 (24 oct.), de La Teta Calva, una personal versión del clásico de la literatura de ciencia-ficción Farenheit 451. Por otra parte, el reencuentro de dos examantes veinte años después, así como las diferencias entre los deseos y la realidad, son las claves de Regala'm esta nit, de Albena (24 oct.). Y, por último, Trencadís (25 oct.) presenta una nueva producción musical infantilque parte del cuento clásico La Bella Dorment para hablar del valor de la memoria personal y colectiva.

#### Nuevas voces

INFORMACIÓN

Estas compañías conviven en la Mostra con otras voces como Leamok, que llega con Don Roberto, la revisión del mito de Don Juan desde el desafiante punto de vista de Roberto Hoyo (22 oct.), o La Canadiense, que aborda en 2030 (23 oct.) la llegada del colapso climático y social y la defensa de otro mundo posible. También la nueva creación de Bramant para Escalante, Princeses, cavallers i dracs. El dia que deixàrem de ser xiquets (23 oct.), que retrata la mal llamada generación de cristal, mientras que Contrahecho Producciones muestra una de sus líneas de trabajo en paralelo a su teatro contemporáneo social y explora el humor femenino en el monólogo Massa pa'la carabassa (24 oct.).

Por último, la compañía alicantina Col·lectiu Intermitent aborda la capacidad imaginativa del miedo en la obra El intruso (25 oct.), donde Juan Pastor dirige a María Pastor y Morgan Blasco en esta propuesta que habla de los mundos amenazantes y absurdos que pueden nacer de la propia mente humana.

### Danza y circo

Producciones Bucles investiga en Rara Avis (23 oct.) la relación con la cultura autóctona y las nuevas influencias en las identidades híbridas, de personas que tienen que integrarse en un nuevo entorno, mientras Fil d'Arena mezcla improvisación musical y coreográfica en directo en Zenez (23 oct.).

El circo es una de las apuestas fuertes de la Mostra de Teatro de Alcoy 2024, con espectáculos para cualquier edad. Patrícia Pardo presenta por primera vez en la provincia Cuina (24 oct.), una pieza en la que habla de la autosuficiencia y los cuidados de la mano de dos payasas enamoradas, combinando el clown con acrobacias excéntricas y show cooking. Federico Menini suma su procedencia del mundo de la arquitectura y el arte con su pasión por el circo en Llar (24 oct.) un original espectáculo con la madera de protagonista, bajo la dirección del alicantino Lucas Escobedo.

El equilibrismo, la danza y la estética más exquisita conviven en Paipai Rouge (24 oct.), de la formación La Gata Japonesa. Y, desde Alicante, completa la programación escénica La Trócola Circ con R.E.M (24 oct.), una pieza alrededor del mundo de los sueños. ■

### **Pasatiempos**

J. L. Bango

### Crucigrama

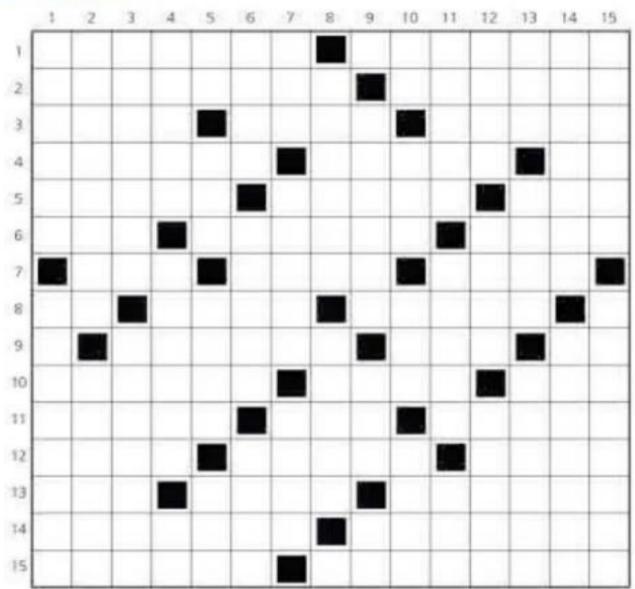

HORIZONTALES.- 1: Persona que se desplaza de un lugar a otro. Se dice de la comida copiosa y espléndida -2: Atraiga, cautive. Instrumentos que sirven para dar forma a algo.-3: Amarrar. Nombre de varón. Jamás.-4: Frigorífico. Agarras. Particula negativa -5: Cabo con que se izan y arrian las vergas. Deleites, gustos. Prefijo que significa sur.-6: Antigua medida de longitud. Aparecen, brotan. Cada uno de los puntos opuestos en que la órbita de un astro corta la ecliptica. -7: Epoca. Parte lateral de la cabeza. Lengua de tierra que penetra en el mar.-8: Simbolo del platino. Nombre de varón. Considera, estima. Simbolo del hidrógeno. -9: Símbolo del roentgen. Número de individuos necesarios para que un cuerpo deliberante tome ciertos acuerdos. Ornamento arquitectónico en forma de huevo. Simbolo del oro.-10: Suceda, acaezca. Asi. Utilice.-11: Río de España. Ameos. Sotanas - En los mamiferos, cada una de las tetas de la hembra. Despidió un olor muy malo. Existido.-13: Pierde el equilibrio. Dicho del champán o del cava, muy seco. Arboles salicaceos, comunes en las orillas de los ríos.-14: Comiencen. Empleara mucho tiempo en hacer algo. -15: Mancha rosada en la mejilla. Nacidos en Corea.

VERTICALES.- 1: Alimento, comida. Dar fruto o utilidad una cosa.-2: Red informática mundial, descentralizada. Nacido en Cuba. -3: Componer, asear, adomar. Tenéis cariño a alguien o algo.-4: Vino blanco y fino que se elabora en Andalucia. Molesta, cansa, fastidia. Símbolo del cerio.-5: Símbolo del erbio. Igualdad en la altura de las cosas. Papagayo. Unidad de medida de cantidad de información -6: Vuelta que se da a la tierra con el arado. Utilizara. Superficie.-7: Mamifero carnivoro plantigrado, de gran tamaño. Gas, cuyo componente principal es el metano, generado en las minas de hulla. Hombre ignorante y rudo.-8: Elige. Especie de elefante fósil que vivió en las regiones de clima frío durante el cuaternario. Símbolo del carbono. -9: Simbolo del oxigeno. Segunda epoca del periodo terciario. Código de signos para el control fiscal de cada contribuyente. Voz para llamar al perro - Abreviatura de después del mediodia. Secuencia de ADN -11: Prefijo que significa detras de o después de. Atreverse.-12: Sobresueldo. Prefijo que significa una milmillonésima parte. Huesuda.-13: Acido desoxirribonucleico. Paliza. Ponen.—14: Recaudación. Lugar donde hace mucho calor.—15: Tostando. Huesudas.

### Sudoku

|   |   |   | 6 |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 8 |   |   |   |   |   |   |
|   | 4 | 3 |   |   | 7 | 5 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 7 | 8 |
| 9 |   | 2 |   | 6 |   |   | 1 | 8 |
|   |   | 1 |   |   |   |   | 2 |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 6 |   |
| 2 |   | 9 | 7 |   | 8 |   |   |   |
|   |   | 9 |   |   |   | 8 |   |   |

Dificultad media. Rellenar las nueve filas, nueve columnas y nueve celdas, marcadas con trazo más grueso, con los números que faltan del 1 al 9 sin repetirlos para completar este pasatiempo de solución única.

### Sopa de letras

Buscar los nombres de los dibujos. Se pueden leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y en diagonal.



### **Ajedrez**



Blancas: Lasker, Negras: Ber. Blancas juegan y ganan.

A WELL HE LIMITED A

SENSIBILITY THEO A R DIMBIGIES

RIBHARDINEA

### Olafo el vikingo Por Chris Brownie







1-Dxe4+, fxe4; 2-Axe4++

lones. Civil. Are.-12: Plus. Nano. Osuda.-13: ADN. Soba. Ubican.-14: Recaudó. Asadero.-15: Asando. Huesosas. 6: Reja. Usara. Area.-7: Oso. Grisú. Atún.-8: Escoge. Mamut. C.-9: O. Eoceno. VIF. To.-10: PM. Gen. Pos. Osar.-11: Verticales.-1: Vianda. Producir.-2: Internet. Cubano.-3: Ataviar. Queréis.-4: Jerez. Aburre. Ce.-5: Er. Ras. Loro. Bit.-11: Duero. Ami. Lobas.-12: Ubre. Atufó. Sido.-13: Cae. Brut. Sauces.-14: Inicien. Tardara.-15: Roseta. Coreanos. An.-6: Ana. Surgen. Nodo.-7: Era. Sien. Cabo.-8: Pt. Blas. Opina. H.-9: R. Quorum. Ovo. Au.-10: Ocurra. Ansi. Use.-Horizontales1: Viajero. Opipara.-2: Interese. Moldes.-3: Atar. José. Nunca.-4: Nevera. Coges. An.-5: Driza. Goces.

SOPA DE LETRAS

**SNDOKN** 

872885413

1 4 8 7 8 8 8 5 9

Soluciones pasatiempos

### La suerte

16/9/2024

Serie: 034

11/9/2024

Serie: 043

Suerte: 2

ONCE

70963

85521

|           | 12/9/2024          |
|-----------|--------------------|
| 65316     | Serie: 002         |
|           | Cuponazo 13/9/2024 |
| 43478     | Serie: 017         |
|           | Sueldazo 14/9/2024 |
| 37810     | Serie: 22          |
|           | Sueldazo 15/9/2024 |
| 55459     | Serie: 004         |
| PREMIOS A | ADICIONALES        |
| 16951     | Serie: 007         |
| 27343     | Serie: 028         |
| 33523     | Serie: 043         |
| 84360     | Serie: <b>027</b>  |
| Mi día    | 16/9/2024          |

### Súper ONCE 16/9/2024

Sorteo 1

13 JUL 1926

05-07-16-22-28-33-35-37-41-45-47-54-58-66-68-73-75-77-79-84 Sorteo 2

10-13-14-15-17-19-22-25-31-36-38-42-45-46-53-56-65-75-77-78 Sorteo 3

02-04-09-11-12-14-16-27-30-32-39-43-58-61-68-69-71-77-78-84 Sorteo 4

06-07-11-12-15-17-21-22-28-31-36-40-46-52-60-67-69-72-76-82 Sorteo 5

02-03-09-11-16-22-23-32-37-40-42-43-46-49-52-63-65-68-76-80

| <b>Triplex</b> 16/9/2 |     |
|-----------------------|-----|
| Sorteo 1              | 001 |
| Sorteo 2              | 044 |
| Sorteo 3              | 887 |
| Sorteo 4              | 799 |
| Sorteo 5              | 970 |

Euro Jackpot 13/9/2024 02-03-17-40-44 Soles: 4 y 8

Eurodreams 16/9/2024 11-19-22-27-39-49

**Bonoloto** 

Sueño: 1

16/9/2024 11-19-22-27-39-49

C: 35-R: 3 Euromillones 10/9/2024

06-29-46-47-48 El millón: GJR51470 E:2y9 13/9/2024

10-15-17-31-42 El millón: GLJ90382 E: 4 y 12

La Primitiva 16/9/2024 01-09-11-34-35-44 C: 13 R: 9 Joker: 1229 547

12/9/2024

C: 28 R: 6 08-10-22-36-44-45 Joker: 2 445 600

14/9/2024 09-11-19-23-44-46 C: 24 R: 8

El Gordo 15/9/2024 02-08-27-40-52 Clave: 4

Joker: 1595 178

SE RECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN LAS PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES INFORMACIÓN Martes, 17 de septiembre de 2024



## ··· Antártida y Malvinas --···

Rumbo a los confines del mundo Naturaleza y vida salvaje

Infórmate e inscríbete en:
https://www.club-viajar.es/expediciones

52 | Agenda Martes, 17 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

### Cines

### Alicante

AANA

| Calle Pascual Pérez, 44-46  | cinesaana.com           |  |
|-----------------------------|-------------------------|--|
| El 47                       | (Digital) 17.45 / 20.00 |  |
| El mayordomo inglés         | (Digital) 22.00         |  |
| Sidonie en Japón            | (Digital) 18.00 / 20.00 |  |
| Té negro                    | (Digital) 20.00 / 22.00 |  |
| Volveréis                   | (Digital) 17.45 / 22.15 |  |
| CINES KINÉPOLIS PLAZA MAR 2 | 965 22 01 91            |  |
| C.C. Plaza Mar 2            | www.kinepolis.es        |  |
| Alian Barrulus              | 22.00                   |  |

| C.C. Plaza Mai 2                              | www.kinepous.es       |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--|
| Alien: Romulus                                | 22.00                 |  |
| Alien: Romulus                                | (ScreenX) 19.45       |  |
| Bitelchús Bitelchús                           | 17.15 / 19.40 / 22.00 |  |
| Bitelchús Bitelchús                           | V.O.S. 19.50 / 22.15  |  |
| Buffalo Kids                                  | 18.00                 |  |
| Capitán Avispa                                | 17.45                 |  |
| Deadpool y Lobezno                            | 18.00 / 20.40         |  |
| El 47                                         | 17.00                 |  |
| El conde de Montecristo                       | 17.00 / 20.30         |  |
| Estación Rocafort                             | 20.00                 |  |
| Hotel Bitcoin                                 | 17.00 / 19.20 / 21.40 |  |
| Justicia artificial                           | 17.10 / 19.20         |  |
| No hables con extraños                        | 17.40 / 20.00 / 22.20 |  |
| No hables con extraños                        | V.O.S. 22.15          |  |
| Odio el verano                                | 17.30 / 19.45         |  |
| Parpadea dos veces                            | 22.00                 |  |
| Romper el círculo                             | 19.30 / 22.15         |  |
| The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro | 21.30                 |  |
| Un desastre es para siempre                   | 17.20 / 19.30 / 21.40 |  |
| Un desastre es para siempre                   | V.O.S. 17.40          |  |

| YELMO CINES 3D PUERTA DE ALICANTE<br>C.C. Puerta de Alicante | 965 10 79 20<br>www.yelmocines.es |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Alien: Romulus                                               | 19.35                             |
| Bitelchús Bitelchús                                          | 18.00 / 20.15 / 22.30             |
|                                                              |                                   |

| Alien: Romulus                               | 19.35                 |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Bitelchús Bitelchús                          | 18.00 / 20.15 / 22.30 |
| Buffalo Kids                                 | 17.35                 |
| Capitán Avispa                               | 17.40                 |
| Deadpool y Lobezno                           | 19.45                 |
| El 47                                        | 19.35                 |
| El conde de Montecristo                      | 21.00                 |
| El cuervo                                    | 22.25                 |
| Estación Rocafort                            | 22.10                 |
| Justicia artificial                          | 20.00 / 22.10         |
| La trampa                                    | 22.25                 |
| Longlegs                                     | 22.00                 |
| Los mundos de Coraline                       | 17.00                 |
| No hables con extraños                       | 18.10 / 20.25 / 22.40 |
| Odio el verano                               | 18.00 / 20.15 / 22.30 |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda | 17.45                 |
| Parpadea dos veces                           | 22.30                 |
| Romper el círculo                            | 19.50                 |
| Un desastre es para siempre                  | 18.00 / 20.05         |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Lendarys       | 17.45                 |
|                                              |                       |

### Sant Joan d'Alacant

| AANA 3D            | 965 94 09 11  |
|--------------------|---------------|
| N-332, Km. 114-750 | cinesaana.com |
|                    |               |

| Alien: Romulus              | (Digital) 20.00 / 22.15                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Bitelchús Bitelchús         | (Digital) 17.45 / 18.30 / 20.30 / 22.30 |
| Buffalo Kids                | (Digital) 18.15                         |
| Estación Rocafort           | (Digital) 22.00                         |
| Hotel Bitcoin               | (Digital) 20.00 / 22.00                 |
| Justicia artificial         | (Digital) 18.00 / 20.00 / 22.00         |
| No hables con extraños      | (Digital) 17.45 / 20.00 / 22.15         |
| Odio el verano              | (Digital) 18.00 / 20.00 / 22.00         |
| Romper el círculo           | (Digital) 17.30                         |
| Sidonie en Japón            | (Digital) 20.00 / 22.00                 |
| Un desastre es para siempre | (Digital) 18.00 / 20.00                 |

### Mutxamel

| 965 95 08 78<br>autocine-elsur.com |  |
|------------------------------------|--|
| 23.00                              |  |
| 21.15                              |  |
|                                    |  |

### San Vicente

| ODEÓN MULTICINES | 965 66 84 88        |
|------------------|---------------------|
| C.C. San Vicente | odeonmulticines.com |

Alien: Romulus 20.00 / 22.30

| Bitelchús Bitelchús 18.00 / 18.45 / 19.15     | / 20.15 / 21.30 / 22.30 |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Bitelchús Bitelchús                           | V.O.S. 18.00            |
| Buffalo Kids                                  | 18.15 / 20.15           |
| Capitán Avispa                                | 18.00                   |
| Deadpool y Lobezno                            | 20.00 / 22.30           |
| El 47                                         | 20.15                   |
| El conde de Montecristo                       | 21.00                   |
| El cuervo                                     | 22.15                   |
| Estación Rocafort                             | 20.00                   |
| Gru 4. Mi villano favorito                    | 18.00                   |
| Hotel Bitcoin                                 | 18.00 / 20.00 / 22.00   |
| La trampa                                     | 18.00 / 20.00           |
| Mi amigo el pingüino                          | 18.00                   |
| No hables con extraños                        | 18.00 / 20.15 / 22.30   |
| No hables con extraños                        | V.O.S. 22.15            |
| Odio el verano                                | 18.00 / 20.00 / 22.00   |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda  | 18.15                   |
| Parpadea dos veces                            | 22.30                   |
| Romper el círculo                             | 19.45 / 22.15           |
| The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro | 22.00                   |
| Un desastre es para siempre                   | 20.00 / 22.00           |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Lendarys        | 18.00                   |

### **Elche**

965 14 39 20

| ABC ELX 3D                             | 966 67 38 98                  |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Calle Jacarilla s/n                    | www.cinesabc.com              |
| 10 vidas                               | 16.00                         |
| Alien: Romulus                         | 16.10 / 20.15 / 22.30         |
| Bitelchús Bitelchús                    | 16.20 / 18.25 / 20.30 / 22.35 |
| Buffalo Kids                           | 18.00                         |
| Deadpool y Lobezno                     | 16.00 / 17.50 / 22.25         |
| El 47                                  | 18.10                         |
| El conde de Montecristo                | 21.30                         |
| El cuervo                              | 20.15                         |
| El teorema de Marguerite               | 18.10                         |
| Estación Rocafort                      | 19.40                         |
| Gru 4. Mi villano favorito             | 18.30                         |
| Hotel Bitcoin                          | 16.00 / 18.00 / 22.40         |
| Justicia artificial                    | 16.15 / 20.20 / 22.30         |
| Longlegs                               | 22.30                         |
| No hables con extraños                 | 16.15 / 18.20 / 20.25 / 22.30 |
| Odio el verano                         | 16.00 / 18.30 / 20.30         |
| Os reviento                            | 22.30                         |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas   | de boda 16.10                 |
| Parpadea dos veces                     | 20.20                         |
| Romper el círculo                      | 16.00 / 19.40 / 22.15         |
| Sidonie en Japón                       | 20.30                         |
| The Amazing Spider-Man 2: El poder de  | Electro 20.00                 |
| Un desastre es para siempre            | 18.25 / 22.30                 |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Lendarys | 16.05 / 17.50                 |

### Alcoy

CINES AXION ALCOY

| C.C. Alzamora                                | axion.com     |
|----------------------------------------------|---------------|
| Alien: Romulus                               | 21.05         |
| Bitelchús Bitelchús                          | 18.30 / 20.30 |
| Buffalo Kids                                 | 18.00         |
| Deadpool y Lobezno                           | 20.20         |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                   | 18.30         |
| Gru 4. Mi villano favorito                   | 19.25         |
| Hotel Bitcoin                                | 20.30         |
| La abuela y el forastero                     | 18.15         |
| No hables con extraños                       | 18.20 / 20.25 |
| Odio el verano                               | 18.05 / 20.20 |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda | 18.30         |
| Romper el círculo                            | 20.20         |
| Un desastre es para siempre                  | 19.25 / 21.05 |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Lendarys       | 18.00         |

### Benidorm

| Avda. Los Almendros, 35    | 965 86 50 60<br>cinescolci.com |
|----------------------------|--------------------------------|
| Bitelchús Bitelchús        | 19.00 / 21.00 / 22.45          |
| Deadpool y Lobezno         | 21.30                          |
| Hotel Bitcoin              | 18.30 / 20.30 / 22.30          |
| No hables con extraños     | 18.30 / 20.30 / 22.30          |
| Odio el verano             | 18.30 / 20.30 / 22.15          |
| Padre no hay más que uno 3 | 19.00                          |
| Romper el círculo          | 19.00 / 21.30                  |
|                            |                                |

### **Ondara**

| IMF 3D                   | 966 47 74 64 |
|--------------------------|--------------|
| C.C. Portal de La Marina | cinesimf.com |

| Alien: Romulus | 22.00 |
|----------------|-------|

| Bitelchús Bitelchús                           | 17.30 / 19.45 / 22.00 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Buffalo Kids                                  | 17.45                 |
| Deadpool y Lobezno                            | 19.15                 |
| Estación Rocafort                             | 22.00                 |
| Gru 4. Mi villano favorito                    | 17.30                 |
| Hotel Bitcoin                                 | 18.00 / 20.00         |
| Justicia artificial                           | 18.00 / 22.00         |
| La abuela y el forastero                      | 17.30                 |
| No hables con extraños                        | 17.30 / 19.45 / 22.00 |
| Odio el verano                                | 19.45 / 22.00         |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda  | 20.00                 |
| Romper el círculo                             | 19.45                 |
| The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro | 21,45                 |
| Un desastre es para siempre                   | 20.00 / 22.00         |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Lendarys        | 17.30                 |

### Orihuela

| CINES AXION ORIHUELA                         | 966 74 59 12  |
|----------------------------------------------|---------------|
| C/ Obispo Vitorio Oliver, 2 (C.C. Ociopía)   | axion.com     |
| Alien: Romulus                               | 20.30         |
| Bitelchús Bitelchús                          | 18.30 / 20.30 |
| Buffalo Kids                                 | 18.00         |
| Deadpool y Lobezno                           | 18.05 / 20.20 |
| El conde de Montecristo                      | 19.40         |
| Estación Rocafort                            | 20.30         |
| Gru 4. Mi villano favorito                   | 18.00         |
| Hotel Bitcoin                                | 20.30         |
| No hables con extraños                       | 18.25 / 20.25 |
| Odio el verano                               | 18.20 / 20.20 |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda | 18.40         |
| Romper el círculo                            | 18.15         |
| Un desastre es para siempre                  | 19.25 / 21.05 |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Lendarys       | 18.30         |

### Petrer

| YELMO CINES 3D VINALOPÓ                      | 965 37 16 37          |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Centro Comercial Avda. Guirney               | yelmocines.es         |
| Alien: Romulus                               | 19.50                 |
| Bitelchús Bitelchús                          | 18.00 / 20.15 / 22.30 |
| Buffalo Kids                                 | 18.30                 |
| Deadpool y Lobezno                           | 20.30                 |
| Diabólica                                    | 22.40                 |
| El 47                                        | 19.15                 |
| El cuervo                                    | 21.45                 |
| La trampa                                    | 22.00                 |
| No hables con extraños                       | 17.40 / 20.00 / 22.15 |
| Odio el verano                               | 18.15 / 20.25         |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda | 17.45                 |
| Parpadea dos veces                           | 22.35                 |
| Romper el círculo                            | 17.00 / 19.35 / 22.10 |
| Un desastre es para siempre                  | 17.30 / 19.45         |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Lendarys       | 17.15                 |

### Torrevieja

965 33 11 69

| IMF 3D<br>Poligono San José S/10              | 965 70 54 14<br>cinesimf.com |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| r origono san jose si ro                      | cinconi                      |
| Alien: Romulus                                | 22.00                        |
| Bitelchús Bitelchús                           | 17.30 / 19.45 / 22.00        |
| Bitelchús Bitelchús                           | V.O.S. 17.30                 |
| Buffalo Kids                                  | 17.45                        |
| Capitán Avispa                                | 17.30                        |
| Deadpool y Lobezno                            | 19.15                        |
| El 47                                         | 22.00                        |
| Gru 4. Mi villano favorito                    | 17.30                        |
| Hotel Bitcoin                                 | 18.00 / 20.00 / 22.00        |
| Justicia artificial                           | 20.00                        |
| Mi amigo el pingüino                          | 18.00                        |
| No hables con extraños                        | 17.30 / 19.45 / 22.00        |
| Odio el verano                                | 20.00 / 22.00                |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda  | 20.00                        |
| Parpadea dos veces                            | 22.00                        |
| Romper el círculo                             | 19.45                        |
| The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro | 21.45                        |

### Xàbia

| C/ Cristo del Mar            | 965 79 01 47<br>cinejayan.com |
|------------------------------|-------------------------------|
| Bitelchús Bitelchús          | V.O.S. 18.00                  |
| Bonnard, el pintor y su musa | 20.00                         |

Agenda | 53 Martes, 17 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

### Las películas

**BITELCHÚS BITELCHÚS>** Tras una inesperada tragedia familiar, tres generaciones de la familia Deetz regresan a Winter River. La vida de Lydia, todavía atormentada por Bitelchús, da un vuelco cuando su rebelde hija, Astrid, descubre la misteriosa maqueta de la ciudad en el desván y el portal al Más Allá se abre accidentalmente... Director, Tim Burton, 104 min, Intérpretes. Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Fantástico. (EE.UU.). 12 años.

EL 47> Es la historia de un acto de disidencia pacifica y el movimiento vecinal de base que en 1978 transformó Barcelona y cambió la imagen de sus suburbios para siempre. Manolo Vital era un conductor de autobús que se adueñaba del bus de la linea 47 para desmontar una mentira que el Ayuntamiento se empeñaba en repetir... Director. Marcel Barrena. 110 min. Intérpretes. Eduard Fernández, Clara Segura, David Verdaguer. Drama. (España). 7 años.

DIABÓLICA> La familia de Curtis es seleccionada para probar un nuevo dispositivo para el hogar: un asistente digital llamado AIA, AIA aprende los comportamientos de la familia y comienza a anticipar sus necesidades. Y puede asegurarse de que nada se interponga en el camino de su familia... Director. Chris Weitz. 123 min. Intérpretes. John Cho, Katherine Waterston, Havana Rose Liu. Terror. (EE.UU.). 12 años.

**EL CUERVO>** Eric Draven y Shelly Webster son brutalmente asesinados cuando los demonios de su oscuro pasado les alcanzan. Ante la oportunidad de sacrificarse para salvar a su verdadero amor, Eric se propone vengarse despiadadamente de sus asesinos... Director, Rupert Sanders, 111 min. Intérpretes. Bill Skarsgård, FKA Twigs, Danny Huston. Thriller. (EE.UU.). 12 años.

ODIO EL VERANO> Alonso (barrendero) y Marisa (tarotista), Torres y Fátima (propietarios de una charcutería) y Calatrava (cirujano estético) y Vicky (influencer) han reservado una casa en Canarias para pasar las mejores

vacaciones de su vida con sus respectivas familias. Lo que no saben es que han alquilado la misma casa... Director. Fernando García-Ruiz. 103 min. Intérpretes. Julián López, Kira Miró, Jordi Sánchez. Comedia. (España). 12 años.

PARPADEA DOS VECES> Cuando el magnate de la tecnología Slater King conoce a la camarera Frida en su gala de recaudación de fondos, saltan chispas. Él la invita a acompañarle a él y a sus amigos a unas vacaciones de ensueño en su isla privada. Un auténtico paraíso. Las noches salvajes se mezclan con mañanas bañadas por el sol... Director. Zöe Kravitz. 102 min. Intérpretes. Naomi Ackie, Channing Tatum, Alia Shawkat. Intriga. (EE.UU.). 16 años.

ALIEN: ROMULUS> Mientras rebuscan en las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de jóvenes colonizadores del espacio se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo. Nueva película de la saga Alien... Director. Fede Álvarez. 119 min. Intérpretes. Cailee Spaeny, Isabela Merced, David Jonsson. Ciencia ficción. (EE.UU.), 16 años.

BUFFALO KIDS> Tom y Mary, dos hermanos huérfanos, desembarcan en Nueva York a finales del siglo XIX. Para reunirse con su tío, se aventuran como polizones en un tren por el Salvaje Oeste donde conocerán a Nick, un nuevo y extraordinario amigo que cambiară sus vidas para siempre. Juntos se embarcarán en un peligroso viaje... Director. Juan Jesús Garcia Galocha, Pedro Solis García, 93 min. Animación. (España). Tol.

BORDERLANDS> Lilith, una infame cazatesoros con un misterioso pasado, regresa a su planeta natal de Pandora para encontrar a la hija desaparecida del poderoso Atlas. Para ello forma una alianza inesperada con un heterogéneo equipo de inadaptados: Roland, Tiny Tina, Krieg, la cientifica Tannis; y Claptrap, un robot muy peculiar... Director. Eli Roth. 102 min. Intérpretes. Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black. Ciencia ficción. (EE.UU.). 12 años.

### **ESTRENOS DE LA SEMANA**

HOTEL BITCOIN> Narra la historia en números de: 4 amigos, 5000 bitcoins y 1 portátil. Entre fiesta, prestamistas, amor, locura y crimen, tendrán que proteger esa pasta hasta un lunes que parece no llegar, encerrados todo un fin de semana en un hotel... Director. Manuel Sanabria, Carlos Villaverde, 101 min. Intérpretes. Alejo Sauras, Mauricio Ochmann, Pablo Chiapella. Comedia. (España). 12 años.

### NO HABLES CON EXTRAÑOS>

Cuando una familia americana es invitada a pasar el fin de semana en la idilica finca de una encantadora familia británica con la que entablaron amistad durante las vacaciones, lo que comienza como unas vacaciones de ensueño pronto se convierte en una pesadilla psicológica... Director. James Watkins. 109 min. Intérpretes. James McAvoy, Mackenzie Davis, Scoot McNairy. Terror. (EE,UU.). 16 años.



Carlos Marqués-Marcet.

### Galardón

«Polvo serán», de Carlos Marqués-Marcet, premio en Toronto

EFE

La película Polvo serán, del catalán Carlos Marqués-Marcet, ganó este pasado domingo el Premio Platform, uno de los más importantes del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), mientras que el film estadounidense The Life of Chuck logró el codiciado Premio del Público.

TIFF, uno de los principales festivales del mundo y considerado la plataforma de lanzamiento de películas que quieren optar a los Óscar, señaló que la decisión de galardonar a Polvo serán con el Premio Platform fue «unánime».

«El director Carlos Marqués-Marcet ha juntado un reparto magnífico con desgarradoras actuaciones de Alfredo Castro y Ángela Molina. Desde la primera escena del film, el jurado sabía que estaba en las manos de un maestro», explicó el jurado en un comunicado.

«Esta película trata de cómo tratamos de confrontar los últimos días de nuestras vidas y cómo queremos vivir ese momento. Ha sido muy enriquecedor la relación con asociaciones de defensa del derecho a morir, especialmente Dignitas en Suiza que abrió sus almas para ayudarnos a entender un poco más el proceso», añadió Marqués-Marcet.■

### **El tiempo**

### Hoy en la provincia

Máxima





### Por la mañana

Intervalos de nubes bajas y nubes de evolución diurna. Chubascos dispersos. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso, especialmente en el interior.

### Por la tarde-noche

Aumento de la nubosidad durante el día con riesgo de lluvias a partir del mediodía.Viento flojo de componente este.



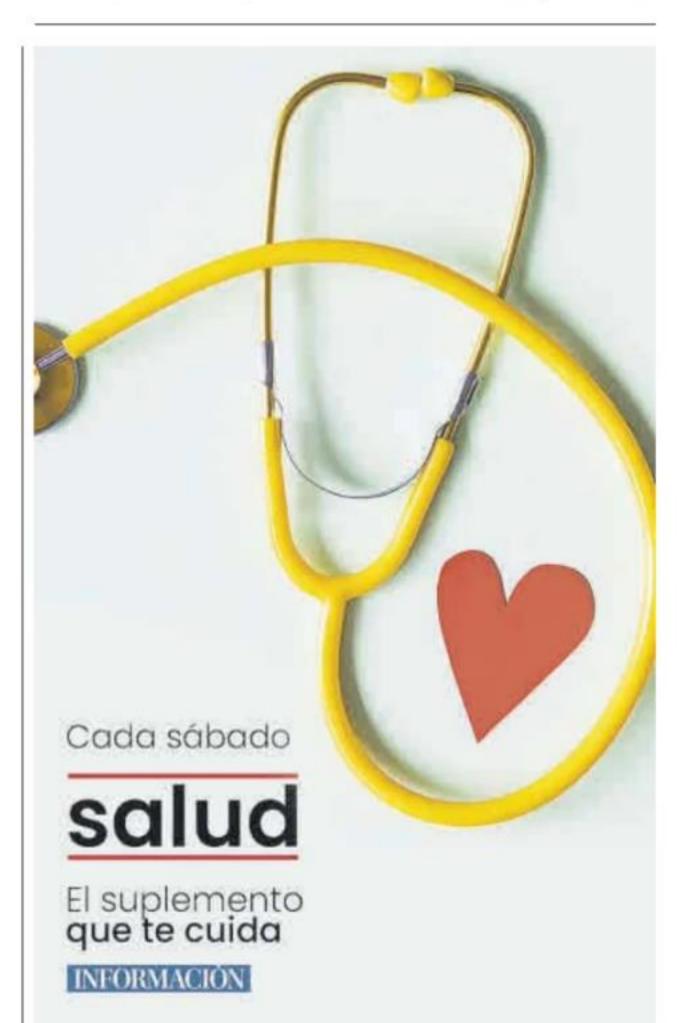

### Mañana

Cielo muy nuboso con chubascos, más probables en el litoral por la mañana y en el interior por la tarde. 54 Televisión

Martes, 17 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

### Farmacias de horario extendido



ELCHE
FARMACIA
HIDALGO
ELCHE

Justic Marin Blycx, 3M
Abierta de 9,00 a 21,00 h.
de funes a sábado
www.mariajosehidalgo.com

Para anuncios en esta sección

963 989 176

### **Farmacias**

Servei d'urgència de 9 a 22 h.

ALICANTE Avda. Alfonso X El Sabio, 18. Avda. Aguilera, 46. C/ Pintor Peyret, 38. Avda. Benito Pérez Galdós, 19-21. C/ Dr. José L. de La Vega, 2 loc-4

ELCHE Avda. Juan Carlos I, 18. Avda. Reina Victoria, 30. C/ Antonio Machado, 43. Plaza del Pont, 2. C/ Poeta Miguel Hernández, 72. C/ Ramón Vicente Serrano, 59. Avda. San Francesc, 18 (el Altet)

SANTA POLA C/ Glorieta, 11. Monte de Santa Pola, 32 urb. Gran Alacant. C/ Cristóbal Sanz, 31. Avda. Fernando Pérez Ojeda, 9. C/ Finlandia, 1 local 1-C

AGOST Plaza de España, 19 MUTXAMEL C/ Mare de Deu del Remei, 16 SAN VICENTE DEL RASPEIG Avda. de Alicante, 82 - esq. Francia

XIXONA C/ Cortes Valencianas, 4 ALCOY C/ Escultor Peresejo, 36 BIAR C/ San Cristóbal, 9 BANYERES C/ La Creu, 17 CASTALLA Avda. Onil, 58-60 bajo COCENTAINA Avda. del Ferrocarril, 19. C/

Mayor, 5 MURO Avda. Gandía, 65 ONIL Avda. de La Paz, 36

BENIDORM Avda. Ibiza, 6 esq. Avda. Europa, 12 ALFAZ DEL PI Avda. del Albir, 44 ed. El Llobarro ALTEA Paseo San Pedro, 36

CALLOSA D'EN SARRIÀ Plaza de España, 9 (apdo. de Correos 65)

LA NUCÍA-POLOP C/ Carretera, 2
DENIA-ONDARA-VERGEL-ELS POBLETS Plaza

del Raset, 6 BENISSA C/ Padre Melchor, 8 CALPE C/ La Niña, 7

PEDREGUER Avda. Jaume I, 67 PEGO C/ Ecce Homo, 12 ELDA C/ Padre Manjón, 11

ASPE Avda. Jaime I El Conquistador, 33
MONFORTE DEL CID C/ Hermanos Kennedy, 3

MONÓVAR C/ Carlos Tortosa, 4 NOVELDA C/ Cervantes, 45 PETRER C/ Leopoldo Pardinez, 16 PINOSO C/ Ramón y Cajal, 4

SAX C/ Gran Vía, 32

ORIHUELA Avda. de Las Adelfas, s/n (dehesa Campoamor). Avda. de La Vega, 48

ALMORADÍ Avda. Doctor Marañón, 14

BIGASTRO-BENE ILIZAR C/ Aureliano Díaz 24

BIGASTRO-BENEJUZAR C/ Aureliano Díaz, 24
CALLOSA DE SEGURA Avda. Carrero Blanco, 1
CATRAL Avda. de La Purísima, 36
CREVILLENTE Plaza Ruperto Chapi, 2
GUARDAMAR C/ Madrid, 1.8

GUARDAMAR C/ Madrid, 1 B
PILAR DE LA HORADADA C/ Mayor, 145
ROJALES Avda. Regantes, 49-urb. Ciudad

Quesada

SAN MIGUEL DE SALINAS C/ Diecinueve de
Abril, 21

TORREVIEJA Avda. Antonio Machado, 115. C/ Ramón Gallud, 196 esq. C/ Virgen de La Paloma. C/ Villa de Barcelona esq. C/ San Luis



El equipo de la serie Shogun posa tras la ceremonia de entrega de los Premios Emmy.

### **Premios Emmy**

El drama japonés recibe un total de 18 galardones, que la convierten en la serie de una temporada con más gratificaciones

## «Shogun» amplia su récord y «Hacks» da la sorpresa

MÓNICA RUBALCAVA

El drama japonés ambientado en el siglo XVII Shogun recibió cuatro Emmys el pasado domingo ampliando así su récord como la serie de una temporada con más galardones de la historia, en un ceremonia en la que Hacks dio la sorpresa al arrebatarle el premio a mejor serie de comedia a The Bear.

Shogun, que ya había recibido el pasado domingo 14 estatuillas en los Emmy a las Artes Creativas que reconocen aspectos técnicos de las producciones televisivas, se impuso en las categorías de mejor serie de drama, mejor actor (Hiroyuki Sanada) y actriz (Anna Sawai) de drama, al igual que mejor dirección, ampliando su poderío a 18 galardones en total.

The Bear, que partía como la gran favorita de esta 76 edición de los premios para los apartados de comedia, fue derrotada por Hacks, la serie de HBO que también se embolsó el premio a mejor actriz de comedia por la interpretación de Jean Smart.

No obstante, la serie que sigue al chef Carmen Berzatto ganó por segundo año consecutivo en ternas como mejor actor de comedia (Jeremy Allen White) y mejor actor de repar-



Jean Smart, protagonista de Hacks.

to (Ebon Moss-Bachrach) y le otorgó a Liza Colón-Zayas el primer Emmy de su carrera por su actuación como Tina Marrero, venciendo así a duras contrincantes como Meryl Streep o Carol Burnett.

El único triunfo para la serie sobre la realeza británica The Crown, que afrontaba su última edición de estos premios después de que estrenara en 2023 su sexta y última temporada, fue en la categoría de mejor actriz de reparto de una serie de drama otorgado a Elizabeth Debicki, quien dio vida a la Princesa Diana de Gales.

En el evento no pudieron

faltar momentos políticos, aunque escasos, con alusiones a las presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre, en las que se enfrentarán el expresidente republicano Donald Trump (2017–2021) y la vicepresidenta, Kamala Harris.

La 76 edición de los Emmy se llevó a cabo en el teatro Peacock de Los Ángeles y fue retransmitida por la cadena ABC News. Con las 18 estatuillas de Shogun y las 11 de The Bear, la factoría FX, que sumó un total de 36 Emmy con todas sus demás proyecciones nominadas, se convirtió en la plataforma líder de la noche. ■

# Morancos y emociones EL TELEADICTO

ANTONIO SEMPERE

En la excelente serie francesa La ciencia de las emociones repuesta esta semana asistimos a una reunión de lo que se denominan «emotivos anónimos», que se caracterizan porque les afectan tanto las emociones que no pueden llevar una vida normal, asaeteados por los sentimientos con los que les toca pechar. Oficialmente coexisten en el mundo 1.300 grupos de terapia de este tipo, aunque creo que se quedan cortos.

Viendo el estreno de La ruta
Morancos comprobé cómo
afortunadamente soy candidato a participar en una de
esas terapias. Lo que los hermanos Jorge y César Cadaval
hacen durante su viaje desde
Sevilla a Santiago de Compostela no es más que una excusa para encontrarse con
personas; matizo, con la
quintaesencia de las buenas
personas. Y como diría aquel,
a quien no le guste que no mire.

Las visitas a las poblaciones de Posadas (Córdoba) y Almodóvar del Rey (Córdoba) fueron preciosas, pero no tanto por la belleza de sus pueblos sino por el paisanaje con que se encontraron. No es mi deseo hacer spoiler y me gustaría que vieran este espacio con ojos vírgenes. A ver quién se atreve a poner sobre el tapete la dicotomía entre el norte y el sur en cuestiones de progreso y cultura a la luz de lo que el programa mostró de aquel rincón de Andalucía: arraigo, tradición, religiosidad popular, camaval.

El formato no es novedoso. Con el nombre de El paisano (un famoso visita a unos lugareños y todo acaba en una fiesta con los anfitriones) ya habíamos visto en distintas cadenas varias versiones de esta idea. Los Morancos, Césary Jorge Cadaval, le aportan su toque personal e intransferible. Lo mejor es que el programa apela a las emociones. Porque del primer al último minuto los protagonistas son los personajes con alma y corazón grande.■

Televisión | 55 Martes, 17 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

### información ₩

07.00 Noticias InformaciónTV.

07.30 Planeta Hércules. Espacio dedicado a la actualidad del Hércules CF.

08.30 Noticias InformaciónTV.

09.00 Centenario del Hércules.

Con Gonzalo Blanes. 09.30 Noticias InformaciónTV.

10.00 Aventurístico. 10.30 Noticias Informació-

nTV. 11.00 Planeta Hércules. Espacio dedicado a la actualidad del

Hércules CF. 12.00 Centenario del Hércules.

12.30 Aventurístico. 13.00 Noticias InformaciónTV.

13.30 L'arròs de Ximo.

14.30 + Que cine. 15.30 Informativo UMH.

16.00 Planeta Hércules. Espacio dedicado a la actualidad del Hércules CF.

17.00 Aventurístico. Programa especializado en deportes de aventura y actividades al aire libre. A través de diferentes reportajes, se acerca al espectador actividades que se pueden realizar en muchos rincones de España

como: senderismo,

rutas en bicicleta, alpinismo, escalada y barranquismo, entre otros.

18.00 Manzanares, una década sin el maestro. 20.30 Noticias Informació-

nTV. 20.55 Bona nit.

21.00 La hoja verde. 21.30 Equilibrium.

22.00 Juntos hablamos de alimentación saludable.

22.30 Planeta fútbol. 23.00 Aventurístico. Programa especializado en deportes de aventura y activida-

des al aire libre. 00.01 Noticias InformaciónTV.



### La 1

08.00 La hora de La 1. 10.40 Mañaneros.

Con Adela González 14.00 Informativo territorial 14.10 El gran premio de la

cocina. Gazpacho, ración de 6 tortillitas de camarones y flamenquines

de cerdo. Con Lydia Bosch v Germán González.

Con Alejandra Herranz.

**15.00** Telediario 1.

15.50 Informativo territorial. 16.15 El tiempo.

16.30 Salón de té La Moder-

17.30 La Promesa.

18.30 El cazador stars. Con Gorka Rodríguez.

19.30 El cazador.

Con Rodrigo Vázquez. 20.30 Agui la Tierra.

Con Jacob Petrus. 21.00 Telediario 2.

Con Marta Carazo. 21.40 La Revuelta.

Con David Broncano. 22.50 Cine.

Tesoro del Amazonas. 00.25 Cine.

Police. 01.55 La noche en 24 horas.

### La 2

09.55 La aventura del saber.

10.55 La 2 express. 11.00 Documenta2.

11.50 Al filo de lo imposible. GREIM, la esperanza verde.

12.20 Las rutas D'Ambrosio. Sevilla: del campo a la tapa.

13.15 Mañanas de cine. Coraje, sudor y

14.50 Curro Jimenez.

15.45 Saber y ganar.

16.30 Grandes documenta-

18.05 Documenta2.

19.00 Grantchester.

Con Tània Sarrias.

21.30 Cifras y letras.

22.00 El comisario Montalbano. Un diario del 43 y Sal-

Menonitas.

### Antena 3

pólvora.

La gran batalla de Andalucía.

Con Jordi Hurtado.

19.45 Culturas 2.

20.15 Mi familia en la mochila.

20.40 Reformas extraordinarias de George Clarke.

Con Aitor Albizua.

vo Amato, Livia Mia.

01.40 Documentos TV.

08.55 Espejo público.

Con Susanna Griso. 13.20 Cocina abierta con

Karlos Arguiñano. 13.45 La ruleta de la suerte.

Con Jorge Fernández. 15.00 Antena 3 Noticias 1.

Con Sandra Golpe. 15.30 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie Riqueiro y Alba

Dueñas. **15.35** El tiempo.

15.45 Sueños de libertad. 17.00 Y ahora Sonsoles. Con Sonsoles Onega.

20.00 Pasapalabra. Con Roberto Leal. 21.00 Antena 3 Noticias 2.

Con Vicente Vallés y Esther Vaquero. 21.30 Deportes. Con Rocio Martinez,

Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

21.35 El tiempo. 21.45 El hormiguero. Con Pablo Motos.

Invitado: Ilia Topuria, luchador. 22.45 Hermanos.

01.00 Una nueva vida. 02.15 The Game Show. 03.00 La tienda de Galería

del Coleccionista.

### Cuatro

07.00 Love Shopping TV

Cuatro. 07.30 ;Toma salami! 08.30 Callejeros viajeros.

10.20 Viajeros Cuatro. 11.30 En boca de todos. Con Nacho Abad.

14.00 Noticias Cuatro. Con Alba Lago.

14.55 ElDesmarque Cuatro. Con Manu Carreño. **15.10** El tiempo.

15.30 Todo es mentira. Con Risto Mejide. 18.00 Lo sabe, no lo sabe.

Con Xuso Jones. 19.00 ;Boom!

Con Christian Gálvez. 20.00 Noticias Cuatro. Con Diego Losada y Mónica Sanz.

20.45 ElDesmarque Cuatro. Con Ricardo Reyes.

21.00 El tiempo. 21.10 First Dates

22.50 Código 10. Con David Aleman y Nacho Abad. 01.50 ElDesmarque madru-

gada. 02.35 The Game Show. Con Sofia del Prado, Marc Vila y Gemma Manzanero.

03.15 En el punto de mira.

### Tele 5

07.00 Informativos Telecinco 08.55 La mirada crítica. Con Ana Terradillos. Ana Terradillos entrevista a Isabel

Diaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

10.30 Vamos a ver. 15.00 Informativos Telecin-Con Isabel Jiménez y

Angeles Blanco.

15.30 ElDesmarque Telecin-Con Lucía Taboada.

15.40 El tiempo. 15.45 El diario de Jorge. Con Jorge Javier

Vázquez. 17.30 TardeAR. Con Ana Rosa Quin-

tana. 20.00 Reacción en cadena. Con Ion Aramendi.

21.00 Informativos Telecin-CO. 21.35 ElDesmarque Telecin-CO.

21.45 El tiempo. 21.50 Gran Hermano: limite 48 horas. Con Jorge Javier

Vázquez. 02.00 Gran Madrid Show.

### La Sexta

06.30 Ventaprime. 07.00 Previo Aruser@s. 09.00 Aruser@s.

Con Alfonso Arús. 11.00 Al rojo vivo. Con Antonio García

14.30 La Sexta noticias 1ª edición. Con Helena Resano.

Ferreras.

15.15 Jugones. Con Josep Pedrerol.

15.30 La Sexta meteo. 15.45 Zapeando. Con Dani Mateo. 17.15 Más vale tarde. Con Cristina Pardo e

Iñaki López. 20.00 La Sexta noticias 2ª edición. Con Cristina Saavedra

y Rodrigo Blázquez. 21.00 La Sexta Clave. Con Joaquín Castellón.

21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig v Oscar Rincón.

21.30 El intermedio. Con El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.

22.30 Pesadilla en la cocina 02.00 Crimenes imperfectos. 02.30 Pokerstars.

03.15 Play Uzu Nights.

### À Punt

07.00 Les noticies del mati.

Con Xavier Borràs. 10.00 Bon dia, Comunitat Valenciana. Con Ximo Rovira y

Gemma Juan. 13.00 La via verda.

Con Mathies Muñoz. 14.00 A Punt Noticies. Mig-

Con Marta Ventura. 15.15 La cuina de Morera. Mandonguilles de sépia.

Con Jordi Morera. 15.35 Atrapa'm si pots. Con Óscar Tramoyeres.

16.45 Tornar a casa. Només estás enamorat.

17.40 Escola d'infermeria. Un tracte de favor.

18.30 En directe. Con Alex Blanquer.

20.25 Grada 20:30. 21.00 A Punt Noticies. Nit. Con Amparo Fernán-

21.50 A la saca.

Con Eugeni Alemany. 22.45 L'hora fosca.

02.00 Grada 20:30. 02.30 A Punt Noticies. Nit. Con Amparo Fernán-

#### 22.30 **LA SEXTA** 'Pesadilla en la cocina El programa visita La Terracita, un restaurante con un concepto único que une la oferta de un gastrobar con la diversión de un



Teledeporte

07.35 Primera Fútbol Sala Iberdrola. 09.10 Louis Vuitton America's Cup. 10.10 FIFA Futsal World Cup. 11.40 FIFA U-20 Women's World Cup. 14.00 Unicredit Youth America's Cup. 16.30 Juegos Paralimpicos de Paris 2024. 18.55 Juegos Paralimpicos de Paris 2024. 21.15 Vuelta Ciclista a España. 23.00 Urban World Series. 00.00 Urban World Series. 01.25 Unicredit Youth America's Cup.

### Paramount Network

13.05 Colombo: Colombo va a la universidad. 15.05 Agatha Christie: Poirot: Asesinato en las caballerizas. 16.10 Los misterios de Murdoch. Smoke Gets in Your Eyes y For the Greater Good. 18.00 Los asesinatos de Midsomer. El mirón y La flor y la nata. 22.00 Martes letal: Muerte súbita. 00.25 Martes letal: Kickboxer: Contrataque. 02.20 10 Cómicos 10.

#### 22.50 TVE-1 'El tesoro

del Amazonas' Un cazarrecompensas viaja a Helldorado, una ciudad en lo profundo del Amazonas, para capturar a un

convicto.



### **Disney Channel**

12.50 Los Green en la gran ciudad. 13.40 Bluey. 14.35 Marvel Spidey y su superequipo. 15.00 Los Green en la gran ciudad. 15.55 Super-Kitties. 16.45 Hailey, ja por todas! 17.40 Rainbow High Shorts. 17.50 Hamster & Gretel. 19.00 Kiff. 19.55 Bluey. 20.50 Los Green en la gran ciudad. 22.25 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 22.50 Pequeños Cuentos Chibi. 22.55 Prodigiosa:

Las aventuras de Ladybug.

### Clan

12.25 Los Pitufos. 12.37 Hardball. 13.01 Monster shaker. 13.13 Las flipantes historias del Capitán Calzoncillos. 13.35 Bob Esponja. 14.40 Una casa de locos. 15.23 Bob Esponja. 16.07 Danger force. 16.50 Peppa Pig. 17.05 El gran show de Baby Shark. 17.26 Milo. 17.47 Las pistas de Blue y tú. 18.09 Simon. 18.25 Petronix. 18.49 Hello Kitty, super style!

### 21.45 Antena 3 'El hormiguero' El programa recibe al campeón mundial de artes marciales mixtas, Ilia Topuria. El deportista viene para presentar

Topuria: Matador.



MARTES, 17 DE SEPTIEMBR

Carmen Mola

se despide de

lasagadela

inspectora

Elena Blanco

Los autores tras Car-

men Mola: Jorge Díaz,

Agustín Martínez y

Antonio Mercero

Editorial Prensa Alicantina, S. A. U. Todos los derechos reservados. Prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, LPI. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.

«Necesitábamos una forma de matar inconfundible y se le ocurrió a Agustín». Así es como Jorge Díaz hace alusión a la muerte de las hermanas Macaya en La novia gitana (2018) y los primeros pasos de la inspectora Elena Blanco. Ahora se despide de su emblemático personaje durante una comida con la prensa en el Hotel Pestana de la plaza Mayor de Madrid con la que se celebra la llegada a las librerías de El clan (Planeta), la que será la quinta y última entrega, según los tres integrantes de Carmen Mola no se cansan de repetir, de la serie superventas de novelas criminales iniciada con La novia gitana y asentada después en el éxito gracias a La red púrpura (2019), La nena (2020) y Las madres (2022).

También afirma Díaz que el sueño de Elena hubiera sido cantar en el Festival de San Remo y que tiene para cada uno de sus compañeros de la Brigada de Análisis de Casos (BAC) una canción que se ajusta a su historia y su personalidad. Todo lo que comparten con los periodistas Agustín Martínez, Antonio Mercero y él es interesante, por lo que tiene de rompedor entender la literatura como el resultado de un trabajo en equipo, una aventura que empezó hace seis años con sus nombres y apellidos ocultos en la

### Planeta 2021

sombra.

Desde entonces hasta ahora, las ventas, que ya se

El próximo paso de Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero serán sus nuevos libros por separado

cuentan en cientos de miles, han crecido en progresión geométrica y han ocurrido muchas cosas que han contribuido a afianzar el mito de Carmen Mola dentro y fuera del papel. Entre ellas, el fallo del Premio Planeta 2021 a su favor, que les permitió por fin desvelar su identidad -«algo que teníamos muchas ganas de hacer», afirma Martínez, «sobre todo porque no había manera de explicar por qué acumulábamos en nuestras casas tantos ejemplares de las novelas de Carmen Mola», completa Díaz-y descubrirle al mundo que detrás de la misteriosa escritora sobre la que tanto se había especulado se escondían tres hombres, los tres guionistas, con una reconocida carrera en la ficción televisiva y una sólida trayectoria literaria en solitario. La polémica estaba servida: ¿cuál iba a ser, por ejemplo, la postura de las librerías de mujeres que habían apostado por la saga, convencidas de que era una mujer quien la escribía? Y, sobre todo: ¿cómo iban a tomárselo los lectores al descubrirse el engaño? Ninguna reacción fue capaz de minar el triunfo.

Más allá de este rápido repaso de los hechos, *El clan*, que ha nacido con vocación de desenlace, es ahora el protagonista, la propuesta que deberá batirse por los primeros puestos en las listas de más

### **PUNTO Y APARTE**

### MARINA SANMARTÍN

### **Novela Negra**

El trío de escritores con firma de mujer cierran su pentalogía millonaria con *El clan*, donde abordan temas como la inmigración ilegal, el tráfico de órganos y la corrupción de las altas esferas

vendidos tanto en España como en Latinoamérica, donde se publica al mismo tiempo.

En esta última aventura de la BAC, tan estimulante y ágil como las anteriores, laten con fuerza las constantes vitales a las que Carmen Mola ha acostumbrado a su ejército de fans: mucha sangre, un arranque potente, que en esta ocasión retrata con crudeza la realidad de los niños soldado en Liberia, y un aluvión de giros alrededor del que Antonio Mercero describe como el villano más cruel: «el sistema y su monetización de la miseria humana». Si a lo largo de las intrigas de Elena Blanco y su equipo hemos asistido a la denuncia de algunos de los problemas más candentes en la agenda social -el estigma de la raza, los vientres de alquiler o los niños robados para los fines más viles son solo algunos de ellos-, en El clan se da el más difícil todavía: al crudo retrato de la inmigración ilegal y el tráfico de órganos se suma la corrupción endémica de las altas esferas, que sirve al trío de autores para conducir a sus seguidores hasta un memorable final a la altura de las expectativas y de una trama que, como una buena carrera de fondo, no ha perdido en ningún momento el ritmo.

Esta vez, sin embargo, y a pesar de no renunciar a su esencia, sí hay algo que diferencia esta novela de las cuatro que la preceden: el que sean los conflictos de los propios policías, sus batallas privadas y cuentas pendientes, las que salten a primer plano y nos mantengan en vilo. Lo hará el viaje emocional de Elena Blanco, que se rendirá ante la evidencia de estar enamorada, y lo hará el viaje físico e interior de su compañero en la brigada Ángel Zárate, que nos reserva una gran sorpresa.

### «Una trilogía de cinco»

«Una trilogía de cinco es el modo perfecto para terminar», asegura Díaz delante del micrófono que canaliza la improvisada rueda de prensa a la hora de los postres. ¿Será verdad? Por el momento, tal y como han reconocido durante el encuentro, Martínez, Díaz y Mercero se disponen a retomar el próxi-

El final de la serie no significa que no vuelvan a publicar con el seudónimo que les dio eléxito mo año la autoría individual, con todo lo que tiene de reto medirse con la repercusión que han logrado juntos. Luego ya se verá. Afirma Díaz que el fin de Elena Blanco no es el fin de

Javier Ocaña

tres autores para mantener su ego a raya y priorizar la historia por encima de todas las cosas, con la extraña y bienvenida convicción de que la literatura debe ser un fin en sí mismo para alcanzar una proyección universal.

Carmen Mola. Pase lo

que pase, lo que ya ha

quedado demostrado de

sobra es la capacidad de

